# LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.292 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID

# La despolitización queda en manos del nuevo CGPJ

El órgano elegido tendrá que presentar al Congreso una reforma legal para cambiar su sistema de elección El PSOE gana oxígeno y consigue su gran asignatura pendiente y Feijóo asegura que el PP ha cumplido sus objetivos



El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y Esteban González Pons (PP), con la vicepresidenta de la CE, Vera Jourová, ayer en Bruselas

El acuerdo que ayer suscribieron PSOEyPP en Bruselas en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para renovar el Consejo General del Poder Judicial establece que actúe por una mayoría de tres quintos -de tal manera que ninguno de los bloques pueda paralizarla-y que los nuevos miembros hagan una propuesta de reforma de la ley que rige el Alto Tribunal, en el plazo de seis meses, para cambiar el método de elección de sus miembros. El Gobierno ve satisfecha su pretensión de contar con una mayoría progresista en el CGPJ, de donde tiene que salir esa propuesta de reforma. El PP insiste en que irá dirigida a que los jueces participen directamente en la elección de los magistrados que les representan en el Consejo, un punto rojo marcado por la izquierda que se ha superado. P. 6 a 12

Satisfacción judicial por el perfil «muy sólido» de los futuros vocales Macías, azote de la amnistía, será magistrado del Constitucional Los socios dejan en vilo el apoyo a la legislatura tras el acuerdo con el PP

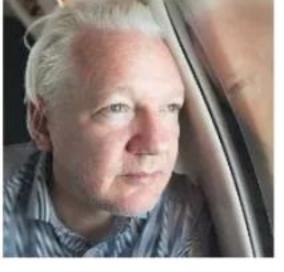

Assange es libre 14 años después tras pactar con la Justicia de EE UU

Se declara culpable de espionaje hoy en un tribunal en el Pacífico p. 18-19

Moncloa abre un frente con Ayuso en vísperas del Día del Orgullo

Recurre ante el TC las leyes trans y LGTBI de la Comunidad P. 16

Primera amnistía del «procés» para el exconseller catalán Miquel Buch P. 13

EUROC

Llega lo serio: Alemania, Francia y Portugal, por el lado del cuadro de España

P. 43 a 45

Editorial: Un gran acuerdo en favor de la Justicia р.з

<sup>2</sup> OPINIÓN Miércoles. 26 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Aquí estamos de paso

### Agravios y desagravios



Juan Ramón Lucas

ay un fragor de fumata blanca a mitad de camino entre el alivio y el optimismo y se abren paso en el aire llamaradas sonoras de un tañer de campanas que descansaban herrumbrosas, perdida la esperanza de anunciar algún día la buena nueva. Por fin, lustro de parálisis creciente mediante, los dos principales partidos del bipartidismo que vuelve a cobrar brío se han puesto de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Desatasca el funcionamiento de la Justicia por sus más altas cumbres este pacto PP-PSOE con la traumática efectividad de un repentino y contundente laxante intestinal. Sale todo el residuo de la política presente por el conducto liberado (que no llamaré cloaca para que no se me saque de contexto) y vemos cómo se alejan tal que el pañuelo de Julio Iglesias los insultos, los despropósitos verbales, las exigencias, los engaños, las estrategias forjadas para perjudicar al adversario al precio de una parálisis ya inaceptable en el gobierno del tercer poderdel Estado. Por lo menos de momento. Pelillos de desatranque a la mar. La política cumple en parte suresponsabilidad de ponerse al servicio de las instituciones, en ese caso la del gestor del Poder Judicial. Solo en parte, porque la responsabilidad noera únicamente de gobierno y oposición, de PP y PSOE, sino de todo el Parlamento, que es al que corresponde designar a los miembros del Con-

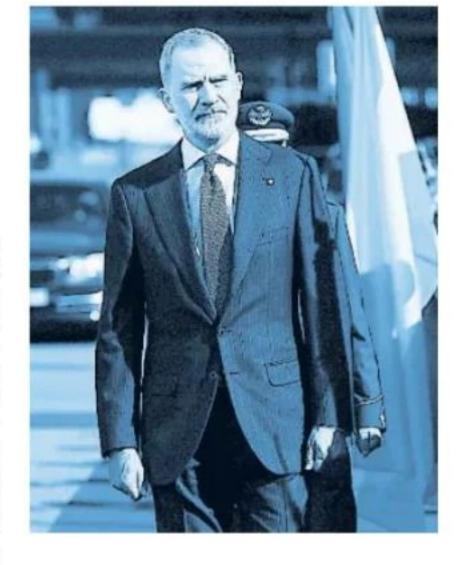

Sería ingenuo confiar en que la medicina del diálogo y su puesta en valor se aplique a otras patologías

No cabe, con todo, albergar muchas esperanzas

de que el rotundo e higiénico desatasco vaya más allá del tratamiento específico de este caso de estreñimiento institucional.

Sería ingenuo confiar en que la medicina del diálogo y su puesta en valor, el desagravio a la Justicia, se aplique a otras patologías de nuestra política como la fragmentación, la descalificación del adversario o esa falta de respeto institucional de que hacen gala partidos de gobierno. Porque yano son solo Podemos (¿qué fue de...?) o Sumar (¿qué será será?) los que juegan a críticos malotes frente a la tradición aunque en ella se sostenga el mismo Estado.

Lo del viaje del Rey a las repúblicas bálticas sin gobierno que lo acompañe es el ejemplo palmario de que también en el PSOE, o al menos en la parte que ocupa el gobierno, se toman poco en serio la responsabilidad institucional. Viajar sin ministros es mucho más que una indecorosa manera de mostrar desinterés, supone un agravio a la institución de la Corona que hoy por hoy (y sí, hasta los republicanos deberían tener el valor de reconocerlo) constituye el más sólido armazón institucional sobre el que descansamos. Y la institución que con más rigor y eficacia cumple su función Constitucional.

Es precisamente ese compromiso, su estricto sometimiento a la política gubernamental, el que desnuda agravios como el de este viaje. El Gobierno no ha estado donde tenía que estar. Y la llegada a los postres de la ministra de Defensa no hace sino dar la medida real del daño. Tarde, deprisa y corriendo donde tenías que estar des-

Tarde han llegado también al pacto sobre el poder judicial. Pero al menos han alcanzado acuerdo, y aquí no se trataba de acompañar sino de dar la vuelta a una tortilla que apestaba.

Agravios y desagravios. La vida misma.

#### Las caras de la noticia



Alfonso Rueda Presidente de la Xunta de Galicia

#### Matrícula gratuita para estudiantes universitarios.

La Xunta de Galicia que preside Alfonso Rueda ha dado luz verde a la gratuidad de la matrícula para los estudios de grado universitario, así como para los de enseñanzas artísticas superiores en centros públicos gallegos para el próximo curso.



Marta Huerta de Aza Arbitra

#### Primera en arbitrar en el fútbol profesional masculino en España.

Marta Huerta de Haza se ha convertido en la primera mujer que alcanza una categoría de fútbol profesional masculino tras la publicación de las plantillas de árbitros para la próxima temporada. Debutará en la Segunda División.



Yolanda Diaz Ministra de Trabajo

#### Una dudosa concepción del diálogo social.

La ministra de Trabajo lo tiene claro. Para ella, negociar es que se acepten sin rechistar sus medidas para la reducción de la jornada laboral. Como ha afirmado Garamendi (CEOE) ante el ultimátum de Yolanda Díaz, «si es una medida política, que la tomen».

sejo General. Pero esta rutina de recelo cuando no lejanía del respeto institucional en que nos hemos asentado, normaliza anomalías como la de la caducidad indigerible ya de este órgano hoy felizmente renovado y la pasividad irresponsable del Congreso de los Diputados con sus presidentas y presidentes a la cabeza.

> cionistas, impulsadas por el miedo, eficaz combustible que desactiva nuestros impulsos a defender lo que nos pertenece.

> Las décadas que siguieron al colapso comunista no acabaron con el antiliberalismo de la izquierda y de la derecha: lo adormecieron durante un tiempo, pero su latencia podía fácilmente quedar atrás, como lo prueba, por ejemplo, el proteccionismo, que vuelve ahora por sus fueros. Hasta los medios supuestamente liberales han caído en esta simplificación progre que asegura que el liberalismo es una cosa del pasado, y que la derecha ha abandonado su excesiva yradical defensa del mercado libre, defensa que en realidad nunca existió y que nunca se tradujo en un «desmantelamiento» del Estado -los contribuyentes lo habríamos detectado.

> Hablando de detectar, la izquierda podría detectar que se ha dejado birlar tontamente la bandera fiscal por la derecha, y que ahora los partidos que suben los impuestos suelen perder las elecciones. La izquierda de Madrid debería haberlo aprendido. En Reino Unido parece que Sunak se ha dado cuenta.

#### A pesar del...

#### Derecha vs. liberalismo



#### Carlos Rodríguez Braun

e cuando en cuando, la prensa tiene el detalle de informarnos de que aquí se juega, y nos escandalizamos como el capitán Renault en Casablanca. Ahora resulta que la derecha ha abandonado el liberalismo. Esto puede tranquilizar a la corrección política, pero lo cierto es que las ideas se mueven por olas cuyos itinerarios son transversales y dependen de complejas interacciones entre la realidad económica, política y social, y su percepción por los ciudadanos.

Por ejemplo, la coincidencia temporal de Juan Pablo II, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por hablar solo de los tres referentes mundiales más odiados por los socialistas de todos los partidos, encajó con la patente descomposición del socialismo real, coronada por su símbolo más traumático y bellamente inolvidable: la caída o derribo del Muro de Berlín.

Pero en esos mismos años los aires liberales se respiraban por doquier, y las empresas públicas podían ser privatizadas y los mercados desregulados por Felipe González o Carlos Menem, por referirme solo a los mandatarios de partidos antiliberales de mis dos patrias. No era la derecha la liberal, sino todos, o al menos todas las opciones políticas con posibilidades de gobernar. Hasta Zapatero, algún tiempo después, aseguró que bajar los impuestos era de izquierdas. Los golpes de la realidad, y el sustrato antiliberal que comparten derechas e izquierdas, alteraron el panorama, y Rajoy se manifestó orgulloso de haber subido los impuestos y nacionalizado la banca, como haría cualquier socialista.

Las crisis siempre desatan fuerzas interven-

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

**Editorial** 

## Un gran acuerdo en favor de la Justicia

a perseverancia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la convicción de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía estar vinculada al robustecimiento de la independencia de los tribunales de justicia y al cumplimiento de las directrices de la Comisión Europea sobre las garantías de una efectiva separación de poderes en la democracia española ha dado como resultado un buen acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas nacionales, el PSOE y el PP, del que solo cabe alegrarse. Ciertamente, se renueva un Consejo de gobierno de los jueces que podríamos llamar de «transición» porque serán los nuevos vocales quienes tendrán que redactar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cambiará, con el compromiso de despolitizarlo, el sistema de elección de los miembros del Consejo, de forma que los jueces elijan a los jueces, pero, al menos, en lo que respecta a nuestro sistema de Justicia, debemos reseñar que la parte socialista que representa al Gobierno se ha comportado como el gran partido de la izquierda moderada que fue, lo que, también, debe ser motivo de satisfacción para una opinión pública que, en su gran mayoría, prefiere las políticas de pacto a las de confrontación. Que los vocales propuestos por socialistas y populares tengan perfiles esencialmente jurídicos y de probada profesionalidad,

abunda en lo que decimos. En este sentido, no le será fácil al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentar ante sus socios de investidura un acuerdo que deja sin voz ni voto tanto a la extrema izquierda que representan Sumar y Podemos como a los nacionalistas del PNV y, con toda seguridad, escucharemos airadas invectivas contra la incomprensible colusión con las derechas, que, sin embargo, será muy complicado que pasen del estadio meramente declarativo, entre otras razones, porque se hace muy complicado descalificar unos nombres de acrecentado prestigio y un sistema de elección de la presidencia del Tribunal Supremo que exige mayor consenso. Tampoco Núñez Feijóo se verá exento de críticas, incluso en el seno de su partido, aunque solo sea por la desconfianza que suscita la palabra del actual inquilino de La Moncloa y su tendencia al «cambio de opinión», pero esas voces discrepantes deberán reconocer, cuando menos, que un pacto contraído bajo los auspicios y el compromiso de las instituciones de Bruselas ofrece garantías más que suficientes. Por último, reconocer al líder popular que ha sabido aguantar las presiones más intensas, también, las amenazas de cambiar por la vía parlamentaria las reglas del juego, y que el precedente de lo sucedido con la renovación del Tribunal Constitucional motivaba la mayor de las desconfianzas. Pero ha arrancado un buen acuerdo para la Justicia y, por lo tanto, para la democracia.

#### **Puntazos**

#### Contra Ayuso... y el sentido común

Que el Gobierno haya llevado al Tribunal Constitucional la ley Lgtbiq+ promulgada por la Comunidad de Madrid bajo la especie de que la normativa regional es «regresiva», limita y vulnera los derechos que están reconocidos en la legislación estatal, solo puede responder al ánimo persecutorio de la izquierda y la extrema izquierda contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, convertida en el enemigo a batir por los medios que sean. En realidad, lo que molesta de la legislación madrileña a unos «lobbys» transgénero cada vez más radicalizados, son cosas de sentido común que cualquiera puede entender. Por ejemplo, que los menores de edad que quieran «transicionar» a otro sexo reciban orientación psicológica profesional antes de someterse a unas modificaciones de su propio cuerpo, tanto por vía quirúrgica como química, con consecuencias irreversibles.



#### **Fact-checking**

# Troels Lund Poulsen Ministro de Defensa de Dinamarca

#### La información

Dinamarca se une al resto de países escandinavos y lanza una alerta a sus ciudadanos para que almacenen alimentos para tres días, incluidas pastillas de yodo.

Las redes sociales se han hecho eco de las nuevas directrices anunciadas en Dinamarca por la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias y el Ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en las que se hace un llamamiento por el que todos los hogares del país deben estar preparados para sobrevivir durante tres días almacenando alimentos, agua y energía ante una «posible crisis».

#### La investigación

Así lo anunció el ministro de Defensa, algo que ha alarmado a la población, pese a que en el llamamiento se dijo que era una recomendación y que Dinamarca no estaba bajo amenaza de «ataque militar convencional», aunque sí de posibles «ataques híbridos» que podrían afectar a los suministros de electricidad y gas. Sin embargo, el que se mencionase las pastillas de yodo entre los alimentos y medicamentos a almacenar hizo que se agotasen en las farmacias.

#### El veredicto



#### VERDADERO.

Dinamarca sigue
los pasos de Suecia
y Noruega ante la
inestabilidad en el
Báltico creada por Rusia
por sus amenazas a los
países occidentales
por la ayuda a los
ucranianos.

#### Quisicosas

### No quieren ser médicos



Cristina López Schlichting

s una de las carreras académicas más arduas, la formación se prolonga durante diez y quince años y se cobran 3000 euros rasos de media en el sistema público. Sencillamente, no compensa. O tienes una vocación como la de San Jerónimo en el desierto, o pasas. Ser médico era el sueño de generaciones: entrañaba prestigio, llevaba incorporado el marchamo de solidez cultural, era indispensable socialmente y garantizaba un muy «buen pasar». Ahora el médico es un funcionario mal pagado.

Esimposible que el Estado subalos sueldos mucho más, porque los presupuestos no lo aguantan, aunque se instale un régimen impositivo confiscatorio. ¿Cuálerala solución antaño? Las consultas privadas. Pero actualmente la mayor parte de las comunidades regionales obstaculizan de un modo u otro el ejercicio particular, que erauna forma de ingresar dinero extra bien interesante. Sobre la limitación estatal general (está prohibido el ejercicio del médico público en los servicios de las mutuas de funcionarios -Isfas, Muface, etc-), las autonomías sobrepenalizan a los galenos de tres maneras diferentes. Omutilándoles el «complemento específico» y controlándoles el horario (Extremadura, Madrid); o castigándolos a renunciar para siempre (ojo) al llamado complemento de exclusividad (Andalucía, Galicia) o prohibiendo que los jefes de servicio trabajen al mismo tiempo en la pública y la privada (Valencia, Murcia y Aragón).

Cabría entonces preguntarse por qué los médicos prefieren la sanidad pública. Para empezar, una consulta con citas por 100 euros sólo es realista al final de una carrera con mucho prestigio. Y, si pivotas sobre las sociedades médicas, con emolumentos ridículos, no te compensa apenas. El mundo de la sanidad privada se ha rendido a las grandes compañías que buscan maximizar beneficios. Pagan cicateramente y, en sus hospitales, ahorran en personal de enfermería, servicios y recursos. Los buenos médicos acaban marchándose y son sustituidos por extranjeros a mil euros.

Sencillamente, estamos destrozando una profesión que nos resulta imprescindible. Los jóvenes brillantes prefieren ser notarios, ingenieros o fisioterapeutas. Y, naturalmente, muchos emigran. Duele en el corazón ver en la pública -como me ha pasado recientemente- profesionales monstruosamente capaces e inteligentes, en las UCIS o en los servicios especializados, de los que sabes positivamente que no tendrán ni de lejos los ingresos de un profesional liberal. ¿Cómo no van a irse fuerasien EE.UU. triplicany cuadruplican ingresos? Un médico no puede ser un tipo vestido con un pijama mal cortado, pegado con esparadrapo en lugar de botones (juro que lo hevisto), que aguanta agresiones del público e importa menos que un bombero o un conductor de autobús, con permiso de tan honrosas profesiones. Un médico o un maestro son pilares de una sociedad digna.

#### El trípode

#### 2024, un año para la Historia



Jorge Fernández Díaz

024 es un año que sin duda puede calificarse como «muy significativo» para el mundo, políticamente cuando menos. Sicomenzamos por España, el que, en apenas cinco meses, desde febrero hasta el pasado 9J, se hayan celebrado cuatro elecciones no tiene precedentes en los 46 años de nuestra reciente historia democrática. Tres de ellas además en tres comunidades autónomas tan significativas como Galicia, País Vasco y Cataluña, consideradas tras la aprobación de la Constitución como «nacionalidades históricas» por haber promovido Estatutos de autonomía durante la etapa republicana. Los cuartos comicios y muy recientes, han sido los europeos que han supuesto un evidente giro hacia la derecha en el Parlamento Europeo. Si le añadimos que en España no puede descartarse una eventual repetición electoral de las catalanas, ni de las generales, -con el sanchismo pendiente lo que suceda finalmente allí-, actualmente, y todavía a mitad de este año, la singularidad política de 2024, resulta evidente. En cuanto a la UE, y tras las elecciones al PE, destaca la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Francia cuyo resultado

conoceremos este domingo en primera vuelta y una semana después definitivamente en la segunda. Del mismo se puede precipitar un cambio muy significativo en la UE por el relevo en el gobierno de Francia, y en su caso en Alemania si también convocan anticipadas tras el fiasco de la socialdemocracia de Scholz derrotado por las derechas y quedando como tercera fuerza. Con Meloni en Italia las tres principales economías del euro podrían colocarse en manos de derechas y no todas «políticamente correctas», siendo España la cuarta de ellas y con la inestabilidad conocida. Pero el punto álgido político se producirá en EEUU en noviembre, con la elección presidencial más abierta y decisiva de los últimos mandatos. De su resultado dependen políticas que trascienden sus fronteras en un escenario de grave inestabilidad general con el actual orden geopolítico global «unipolar» dominado por EE UU desde la desaparición de la URSS, y que China y Rusia y sus demás aliados de los BRICS, quieren transformar en «multipolar». La polarización política y social en EEUU es detalnivel que ya se habla de un conflicto civil-inclusode «guerra civil»-si las urnas ofrecen dudas respecto la «limpieza» de su resultado. Con guerra en Ucrania y en Gaza con unos contendientes en presencia tan cualificados como Rusia e Israel, puede afirmarse que el mundo no se encontraba en una coyuntura tan delicada e incierta desde el final de la «guerra fría». Con la UE de convidado de piedra, el 2024 va a estar en la Historia del siglo XXI de manera destacada.

#### **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía: losé Lugo:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, II. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martinez (Financiero). TRIBUNA 5



### Los ciudadanos «simpliciter» a la UE



Inma Castilla de Cortázar

ras un elemental análisis de los resultados de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, los ciudadanos aglutinados en casi un centenar de foros cívicos en la "Plataforma por la España Constitucional" elevamos una sugerencia a las autoridades del Parlamento de la Unión (PE) y, en particular, a las del Partido Popular Europeo (a saber, Manfred Weber y Úrsula von der Leyen).

Los miembros de esta Plataforma, surgida tras las concentraciones de Cibeles de 2023 y 2024, provocadas por la retahíla de arbitrariedades cometidas por el presidente Sánchez, tenemos la convicción de que la mayoría parlamentaria aglutinada por Sánchez, con lo peor de cada casa, en modo alguno se corresponde con la mayoría social, convicción que hemos procurado plasmar repetidamente y de forma gráfica en las sucesivas concentraciones de la castiza plaza de Cibeles.

Pues bien, los recientes resultados electorales del 9J, con respecto a los anteriores comicios de 2019, han supuesto un retroceso de la friolera de 4.300.000 votos para la mencionada tropa de Sánchez, es decir, todos esos partidos que hacen posible un Gobierno para la destrucción de España, que no es otra cosa lo que lidera el susodicho. El PSOE ha perdido 2.108.000 votos, Sumar y Podemos se han dejado en la gatera 875.000 votos y los partidos nacionalistas y secesionistas más de 1.320.000. Toda una debacle para

cualquier observador ecuánime.

El hartazgo del español medio se puso de manifiesto con más de un 50% de abstención, pero el escrutinio de los votos, contantes y sonantes, dejaron constancia de forma incontestable que el patético Gobierno de Sánchez y sus socios no cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de españoles, si –por cierto-alguna vez lo tuvieron.

En este contexto, Úrsula von der Leyen la misma noche electoral afirmó, declaraciones que en absoluto sorprenderían a Esteban Pons, que el PPE continuaría su alianza con socialistas y verdes para la consecución de los objetivos de la Unión.

Como es sabido, el PP (el de Génova 13) es el segundo en relevancia dentro del grupo parlamentario del PP europeo, que a su vez es la primera fuerza en el PE con 190 de los 720 escaños. Por suparte, el PSOE es, en estos momentos, la primera fuerza del grupo parlamentario socialista. De mantenerse las actuales alianzas del PPE con socialistas europeos y verdes, es previsible la perniciosa influencia del PSOE en Europa. De aquí la exigencia ciudadana al PP de Génova 13 y la sugerencia al PPE porque -y cito explícitamente-: «La gravedad de la actuación de presidente Sánchez no afecta exclusivamente a España, sino a toda la UE. Por ello, desde la Plataforma por la España Constitucional, consideramos que el PP, cumpliendo con lo que es el mandato implícito de los millones de votantes que le han dado su confianza, debe defender firmemente ante su grupo parlamentario en Europa la necesidad de abrirse en determinadas cuestiones cruciales a otras alianzas alternativas con otros grupos del Parlamento Europeo comprometidos con la defensa de los derechos humanos, el imperio de la ley, la separación de poderes, la economía de mercado, fronteras seguras y la defensa de los valores básicos de la civilización occidental, que puedan hacer frente sin hipotecas a cualquier proceso que ponga en riesgo los fundamentos democráticos de nuestras sociedades, como el que estamos padeciendo en España».

Éste es el mensaje que desde la «Plataforma por la España Constitucional» han recibido Manfred Weber y Úrsula von der Leyen, así como Roberta Metsola, presidente del PE, y los 720 europarlamentarios porque para hacer frente al grave deterioro de la democracia en España se precisa la firme implicación de las instancias europeas. Para subrayar esta imperiosa necesidad reiteramos que los miembros de esta Plataforma tenemos la certeza de: «que Pedro Sánchez actúa movido exclusivamente por sus propios intereses y que el rechazo a sus políticas por parte de la mayoría de los ciudadanos no le llevará a dar la palabra a los electores, sino todo lo contrario: acelerará el proceso de demolición del sistema de pesos y contrapesos propio de la democracia, profundizando en el ataque a la separación de poderes, hostigando a la prensa independiente, utilizando a la Fiscalía para su defensa personal y la de su entorno familiar y, en definitiva, avanzando en la parasitación de todos los resortes del poder». Desafortunadamente, a los hechos nos remitimos.

No nos cabe duda que la obstinación en la perpetuación de las actuales alianzas abortaría cualquier respuesta eficaz a los retos de esta histórica etapa, condicionante del futuro de la Unión Europea, y supondría desoír el clamor de la mayoría de los ciudadanos europeos.

Inma Castilla de Cortázar Larrea es catedrático de Fisiología Médica y Metabolismo. Vicepresidente del Foro Libertad y Alternativa (L&A).

# El buen salvaje Orgullo trans



Pedro Narváez

ntes de escribir estas líneas uno se pregunta qué pavo real se le apareció a Carla Antonelli o, en su defecto, a algunas de las chicas de oro de lo que fue, y sigue siendo, el Ministerio de Igualdad, para que sólo ellas pueden tratar el asunto de la transexualidad. He visto mucho pluma pero debe ser que me equivoqué de pavo. Llama la atención, como los tacones de una drag, que en vísperas de las fiestas del Orgullo el Gobierno lleve al TC -¡al TC!- algunos puntos de la ley trans de Ayuso, entre ellos que la persona menor necesite de un aval psicológico para someterse al bárbaro tratamiento hormonal que supone cambiar de sexo. Me parece una insensatez lo contrario, admito hasta que sea opinable (la otra parte, no), pero de ahí a que supongaunainconstitucionalidad va no el sentido común sino el trecho que separa a Sánchez de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la orden de tirar a dar. No se admiten prisioneros. Ni siquiera Milei.

Moncloalleva al TC unaley trans mientras aplica la amnistía y mientras el propio tribunal enmienda la malversación de los ERE, que en la Andalucía socialista en realidad no se gastó ni un euro de los parados en coca ni hubo dinero como para asar una vaca. Total, que han mandado a Cándido a que ponga un bozal a Ayuso para que se retrate retrógrada e inhumana. El día del Orgullo ya habrá sentencia por el lado de los que se dicen representantesde un «colectivo», el todo por la parte, que también pide la pazen Palestina y otros bordados del mantel progre.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia que al menos en 119 casos se ha malversado dinero público de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Se habló de esto en el consejo de ministros? Si las malversaciones en general van camino del blanqueo (es la manera milenial de entender la corrupción), qué decir de algún dinerillo que en lugar de ir a un centro para mujeres maltratadas fue a parar a un curso sobre género y racialidad o para concienciar de que ser trans a la manera de Ayuso es de fachas.

Pacto PSOE-PP por la Justicia. El nuevo Consejo elegido tendrá que presentar al Congreso una ley para cambiar su sistema de elección

# La despolitización queda en manos del nuevo CGPJ

Carmen Morodo, MADRID

l acuerdo que ayer suscribieron PSOE y PP para renovar el Consejo General del PoderJudicial(CGPJ), rubricado en Bruselas en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová,

establece que el CGPJ actúe por una mayoría de tres quintos y que los nuevos miembros hagan una propuesta de reforma de la ley que rige el Alto Tribunal, en el plazo de seis meses, para cambiar el método de elección de los miembros del Consejo. Debe de ser aprobada por una mayoría de tres quintos, de tal manera que ninguno de los bloques pueda bloquearla.

El Gobierno ve satisfecha su pretensión de contar con una mayoría progresista en el órgano de los jueces, de donde tiene que salir esa propuesta de reforma del método de elección de los futuros vocales del Consejo, en línea con las exigencias de la Comisión Europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho.

Desde el lado del PP insisten en

que será una reforma dirigida a que los jueces participen directamente en la elección de los jueces que les representan en el CGPJ, un punto rojo marcado por la izquierda. La fórmula para solventar este escollo ha sido pasar el balón al nuevo Consejo para que busque un consenso, que, de llegar a producirse, tendrá que ser ratificado en el Congreso, donde los socios de izquierda del Gobierno se oponen a que se introduzcan cambios que den más poder a los jueces.

La Comisión tenía el papel de reducir el coste político de los dos partidos por las cesiones obligadas para llegar a un acuerdo después de más de cinco años de retraso en cumplir con esta obligación constitucional.

Y con este movimiento la UE subsana la anormalidad que tanto le preocupaba del bloqueo judicial en el que se había instalado el órgano de gobierno de los jueces, con sus consecuencias en los nombramientos y en la parálisis de la administración. Este nuevo Consejo tendrá entre sus primeras tareas renovar una treintena de vacantes en el Tribunal Supremo, al que puede que lleguen casos tan cercanos al presidente del Gobierno como el que afecta a su mujer Begoña Gómez o al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, en el caso

#### Cronología

#### 2018

El 4 de diciembre se debió renovar la composición del Consejo, pero un «wasap» dinamitó el primer acuerdo.

#### 2021

Sánchez y Casado volvieron a activar un diálogo que se quebró al vetar el PP los dos vocales de Podemos.

#### 2022

Con Feijóo ya al frente, el PP fue poniendo freno ante las reformas del Gobierno para la sedición o la amnistía.

#### 2024

El último proceso de negociación ha contado con la mediación de la Comisión Europea, a la que apelaron PP y PSOE.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer en la sede de Génova

de que se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la investigación abierto por presunta revelación de secretos en la filtración de datos confidenciales que afectan a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una vez firmado el acuerdo, las dos partes se movilizaron para hacer ver que ellos han sido los ganadores de este pulso. El principal obstáculo ha sido, precisamente, la exigencia de Alberto Núñez Feijóo de pactar en paralelo una reforma del sistema de elección para que sean los jueces los que eligen al menos a la mitad de los vocales del Consejo en futuras renovaciones, y avanzar así en la despolitización. Una propuesta que nunca ha sido avalada por los socialistas. Para llegar al acuerdo las dos partes han suavizado sus condiciones de máximos.

En ese sentido, el PP se atribuyó

el mérito de haber conseguido que no haya políticos en el nuevo CGPJ, que se reserve la elección del presidente del Supremo al CGPJ y no a los partidos, que acaben las puertas giratorias del Consejo de Ministros al CGPJ, que acaben las puertas giratorias del Consejo de Ministros a la Fiscalía y que todo se tramite en una ley.

El acuerdo garantiza una composición equilibrada del CGPJ: del tradicional 11/9 se pasa ahora a un 10/10. Esta asignación, junto con la mayoría reforzada para la toma de decisiones (un mínimo de 13 vocales) garantiza que no habrá control político del Poder Judicial. El consenso habrá de imperar entre los miembros del Consejo. Además, «por primera vez en la historia» el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo, sino que serán los nuevos vocales del Consejo los que escogerán al magistrado que preEl PP se felicita de que el PSOE diga ahora que «sí» a lo que antes decía que «no»

Sumar y los independentistas se quedan fuera de la representación en el nuevo órgano sida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 fotos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos.

Asimismo, desde el PP subrayan que los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ son los incorporados al Plan de calidad institucional presentado por Feijóo en Cádiz, en enero de 2023.

Y Génova también pone en valor que por primera vez los partidos nacionalistas no tendrán representación en el CGPJ. Tampoco los cercanos a Podemos y Sumar, que sí fueron considerados en 2022, «pero que ya no tendrán asiento en el nuevo Consejo».

«Si estos puntos hubieran sido aceptados por el PSOE hace dos años, el CGPJ se habría renovado en octubre de 2022. Puesto que algunas de nuestras pretensiones fueron entonces inasumibles para Pedro Sánchez, el Gobierno utilizó la reforma del delito de sedición para reventar la negociación».

PP y PSOE acordaron también cubrir la vacante pendiente en el Tribunal Constitucional, que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ.

Un escenario en el que no hay elecciones a medio plazo ha ayudado a que los dos partidos se muevan de sus posiciones y firmen este acuerdo. También la presión de la UE, que ayer se felicitó de que haya sido posible por fin desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España, y que se restituya la normalidad después de que Sánchez hubiera llegado a anunciar que tenía la intención de reforzar de forma unilateral la ley del Poder Judicial para prohibir al CGPJ realizar nombramientos en la cúpula judicial si el PP no suscribía un acuerdo antes de que terminara junio.



### Feijóo asegura que el PP ha cumplido sus objetivos

Cree que Sánchez no ha cedido por «convicción» sino por «desesperación y obligación»

C. S. Macías. MADRID

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció ayer en rueda de prensa después de que se diera a conocer el acuerdo rubricado por PP y PSOE para la renovación del CGPJ tras cinco años de parálisis y numerosos desencuentros durante la negociación que ha durado dos años.

Feijóo aseguró que este pacto responde a los objetivos que el PP se fijó «casi en su totalidad», donde habrá un poder judicial independiente algo que «hemos conseguido con el aval de la UE».

El presidente del PP puso en valor los objetivos logrados donde, incidió, en el hecho de que el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo, sino que serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos. También pone fin a las «puertas giratorias» de manera que un exministro no pueda ser Fiscal General del Estado. De esta manera, el pacto implica evitar nuevos casos «Dolores Delgado». También, con la renovación del CGPJ, subrayó la importancia de haber conseguido la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso, en el mes de julio.

¿Por qué ahora? El líder del PP apuntó que él sabe distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado y «tanto una como otra

«Con este pacto se

frena cualquier

ansia del PSOE

de colonizar la

justicia»

son firmes» de manera que no ha cambiado la responsabilidad de partido con respecto a los grandes problemas de Estado ni tampoco su papel de oposición. «Sé que

el Gobierno no ha cedido a este acuerdo por convicción sino por desesperación y obligación » y a que era imposible seguir por «un camino que conducía al precipicio» y cree firmemente que sin la ayuda de la Comisión «no hubiera sido posible».

El jefe de la oposición espera que, con la misma intensidad que en las negociaciones para la renovación del CGPJ, desde Bruselas les sigan acompañando para «frenar los desmanes del Gobierno de Sánchez con el Estado de derecho». «Por mi parte, misión cumplida».

Sobre si los populares temen que el Gobierno de Sánchez les engañe en la elección del CGPJ o durante la tramitación de la Ley Orgánica, indicó que el temor que tenía era el de no poder llegar a un acuerdo porque no se daban las circunstancias de que el poder judicial tuviera la independencia para poder nombrar a presidente del TS, o infinidad de otras cuestiones que hicieron que el Gobierno intentara reventar las negociaciones. Y es que fueron

dos los principales escollos a la hora de negociar: hubo mucha discrepancia en el redactado de la disposición adicional sobre la propuesta de reforma de la Ley Orgánica para

acreditar que los jueces actúen de manera directa y en la designación del presidente del TS.

La proposición de ley encarga a los nuevos integrantes del Consejo «la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno, teniendo en cuenta las exigencias de la Comisión europea», un texto que, aunque esperarán a conocerlo, Feijóo ya adelantó que el PP lo aprobará.



Félix Bolaños, Vera Jourová y Esteban González Pons, ayer en Bruselas

# El PSOE gana oxígeno y consigue su gran asignatura pendiente

El ultimátum de Sánchez surte efecto y no habrá reforma para limitar al CGPJ los nombramientos

#### Ainhoa Martínez. MADRID

«Satisfacción» absoluta en la parte socialista tras el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El interlocutor en las negociaciones, el también ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, no quiso ocultar ayer su «alegría» cuando oficializó que «por fin podemos decir que hay un acuerdo». En el Gobierno se felicitan de haber puesto, después de más 2.000 días, fin a una «anomalía constitucional» y de resolver la que ya se había convertido en la gran asignatura pendiente de Pedro Sánchez en sus seis años en el poder.

El desbloqueo del CGPJ en los términos de la legislación actual es un balón de oxígeno para un Gobierno que a duras penas puede vender acción ejecutiva en lo que va de legislatura. Además, le permite corregir el sesgo de mayorías -la actual composición bebe de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011- en un órgano de gobierno de los jueces que se le había tornado adverso en numerosas decisiones. En el acuerdo rubricado con el PP, el PSOE se compromete a dejar en manos de los nuevos vocales el diseño de un futuro sistema de elección. Sin embargo, los «consensos» requeridos para que este llegue a prosperar suponen en sí un freno para que, en la práctica, se lleve a cabo tal cambio de modelo. «Se iniciará un diálogo para ver si es posible», aseguró en condicional el ministro Bolaños.

El Gobierno siempre se ha opuesto a avanzar en esta reforma del sistema actual, para que los jueces elijan a sus pares, como defiende el PP, y ha votado sistemáticamente en contra de las propuestas que los populares han elevado en el Congreso a tal efecto. Por tanto, de lograrse el consenso de tres quintos en el CGPJ para elevar una propuesta, esta, presumiblemente, chocaría con el muro de la actual mayoría de investidura que sostiene a Sánchez en el Congreso. En Moncloa consideran que una vez abierta la espita del entendimiento con el Partido Popular, a la espera de lo pesada que sea la digestión del pacto en el sector más duro de la formación, se podrán generar las condiciones para avanzar en otras renovaciones pendientes, tales como las del gobernador del Banco de España, el Consejo de RTVE, la CNMC o la CNMV, entre otros organismos. En la reunión de ayer solo estaba sobre la mesa el bloque judicial y, en este sentido, también se desbloqueó el nombramiento pendiente del magistrado del Tribunal Constitucional. «Si hay voluntad todo llega. Somos tercos negociadores, buscadores de consensos», se reivindicaban fuentes socialistas.

En el Gobierno esperan, también, que este acuerdo permita mejorar el clima político, orientándose hacia la «política útil basada en el diálogo y los acuerdos, totalmente opuesta a las formas y estrategias de la ultraderecha», señalan fuentes socialistas. Final-

En Moncloa esperan que ahora se puedan desbloquear otras renovaciones de organismos

#### Pons y Bolaños: «El principio de una amistad»

Los negociadores de PP y PSOE, Esteban González Pons, y Félix Bolaños, respectivamente, han mantenido en sus comparecencias posteriores a la firma del acuerdo del CGPJ un tono muy cordial, muy distinto al habitual que se dedican desde sus formaciones políticas en el día a día de la política nacional. Ambos se han agradecido mutuamente el esfuerzo y el trabajo realizado, pero ha sido especialmente elocuente el mensaje de Esteban González Pons, que ha asegurado que «dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad». Por su parte, Bolaños se ha felicitado de que se ponga fin a la «anomalía constitucional» y también tuvo palabras de afecto para Pons.

mente, el ultimátum de Sánchez ha tenido efecto y ha quedado ya sin efecto. Al alcanzarse un acuerdo antes de que culminase el presente mes de junio, el Gobierno renuncia a llevar al Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la que preveía hurtar al CGPJ de las competencias para hacer nombramientos, una vez adquiriera plenas funciones, para evitar el «incentivo perverso» de bloqueos futuros. Ahora, esta potestad se blinda, fijando que sean los vocales por un consenso de 3/5 quienes los decidan.

El propio Sánchez ha seguido muy de cerca las negociaciones, con la confianza de que esta vez sí llegaran a buen puerto tras varios intentos fallidos. En el Ejecutivo han mantenido la cautela hasta el último momento, mostrando su desconfianza: «Hasta que no esté hecho, no me fío. Hemos estado tantas veces a punto», señalaban en las horas previas fuentes gubernamentales. Sin embargo, esta vez, todas las señales apuntaban al acuerdo y el clima, sin reproches hacia el principal partido de la oposición en público, eran muy sintomáticas. Veremos cuánto duran.

LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024



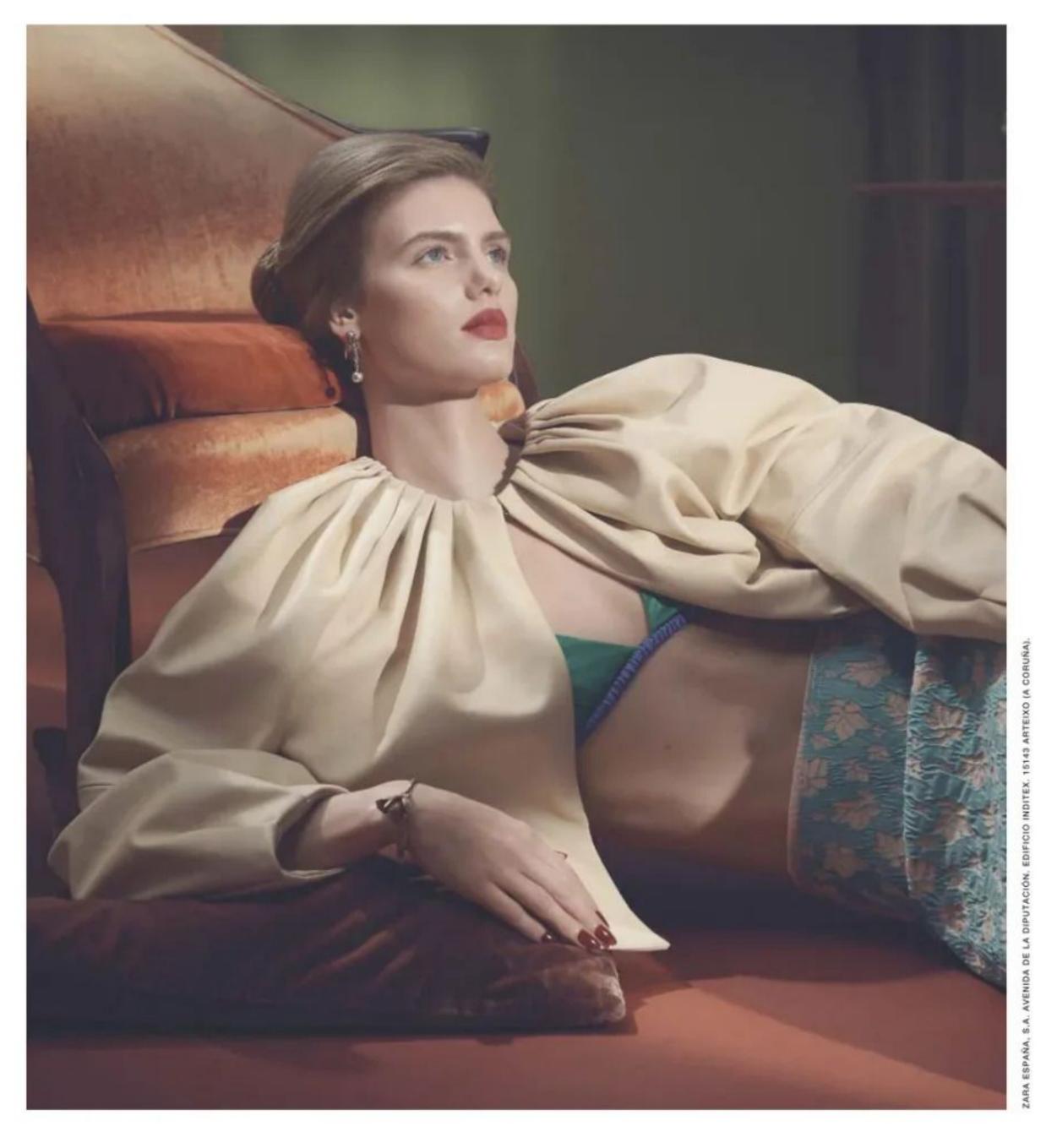

REBAJAS

DESDE EL 27 DE JUNIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024 EN TIENDAS ZARA DE ESPAÑA. EN ZARA APP DESDE EL 26 DE JUNIO A LAS 21:00 GMT+2. EN ZARA.COM A LAS 22:00 GMT+2

#### Ricardo Coarasa, MADRID

El acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con cinco años y medio de retraso, ha generado una sensación de alivio y satisfacción en el mundo judicial, donde aún resuena la alerta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo hace apenas unas horas urgiendo a un relevo «sin más demora» en el órgano de gobierno de los jueces. Por que el cambio de guardia en el Consejo no solo permitirá poner fin a una anomalía institucional sin precedentes, sino que desatascará también el procedimiento para cubrir casi un centenar de vacantes judiciales, casi un tercio en el alto tribunal, que mantenían en jaque a la cúpula judicial ante la imposibilidad del CGPJ en funciones de realizar nombramientos desde marzo de 2021 tras la reforma impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos para forzar al PP a sentarse a negociar los nombres del nuevo Consejo del Poder Judicial.

Conocida la identidad de los futuros vocales, pactados a partes iguales por PSOE y PP, las fuentes judiciales consultadas por LA RA-ZÓN ponderan el perfil profesional de los elegidos. «Hay gente muy sólida y de carácter moderado», apuntan, que se refieren a algunos de los candidatos pactados por los dos principales partidos como «de lo mejor que hay en la carrera».

No en balde, entre los futuros vocales hay tres magistrados del Tribunal Supremo: Ángel Arozamena y José Antonio Montero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y Ricardo Bodas, ya jubilado, que perteneció a la Sala de lo Social. Aunque este último – que fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero—no está incluido en el turno judicial, sino que es propuesto en el de juristas de reconocido prestigio.

La relación de doce vocales de procedencia judicial incluye, al margen de Arozamena, a Esther Erice, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Gema Espino-

# Satisfacción judicial por el perfil «muy sólido» de los futuros vocales

El compromiso de reformar la ley para dar mayor protagonismo a los jueces en la renovación, clave

sa, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y esposa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés»; José María Fernández-Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona; el juez decano de Málaga, José María Páez; y José Carlos Orga, magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño. Todos ellos serán propuestos por el Congreso.

Por parte del Senado, los candidatos judiciales pactados por PSOEyPP son, además del magistrado del Supremo José Antonio La presidenta de la APM cree que es «un buen acuerdo» para zanjar una situación «insostenible» Montero: José Eduardo Martínez Mediavilla, presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca; Esther Rojo, presidenta de la Audiencia de Valencia; Carlos Hugo Preciado, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Alejandro Abascal, magistrado de la Audiencia Nacional que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 1 del citado tribunal; y Lucía Avilés, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró.

En cuanto a los ocho juristas de reconocido prestigio –entre los que no hay candidatos del independentismo ni del PNV o Podemos–, los elegidos son José Luis Costa Pillado, presidente del Consello Consultivo de Galicia; la expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fiscal de carrera Inés María Herreros, la fiscal



La renovación del CGPJ permitirá cubrir casi un centenar de vacantes judiciales, casi un tercio de la plantilla del Tribunal Supremo

#### Vocales de procedencia judicial

Ángel Arozamena Laso (magistrado del Tribunal Supremo), Esther Erice Martínez (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), Gema Espinosa Conde (Audiencia Provincial de Barcelona), José María Fernández Seijo (juez de lo Mercantil de Barcelona), José

María Páez Martínez-Virel (juez decano de Málaga), José Carlos Orga Larrés (magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño), José Antonio Montero (magistrado del Tribunal Supremo), José Eduardo Martínez Mediavilla (presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca), Esther Rojo Beltrán (presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Alejandro Abascal Junquera (magistrado de la Audiencia Nacional) y Lucía Avilés Palacios (juez de lo penal de Mataró).

superior de Cantabria Pilar Jiménez; Argelia Queralt, profesora de
Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelonay letrada del
Tribunal Constitucional (todos
ellos en el cupo del Congreso); y,
además de Ricardo Bodas, el expresidente del Consejo Consultivo
de Asturias Bernardo Fernández;
Luis Martín Contreras, letrado de
la Administración de Justicia de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo; e Isabel Revuelta letrada de las
Cortes y autora del informe contra
la Ley de Amnistía.

Fuentes del actual CGPJ valoran que el acuerdo deje en manos de los futuros vocales la elaboración del anteproyecto para reformar el modelo de renovación del Consejo, para dar así mayor protagonismo a los jueces en la elección de los doce vocales de procedencia judicial, una reforma que se pondrá en marcha a partir de julio. El resto, afirman, es «complejo» y aventuran que el futuro CGPJ será «de transición hacia otro modelo».

Para la presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, se trata de «un buen acuerdo» ante una situación que, recalca, «no se sostenía ni un día más». La decana de los juzgados de Madrid considera «muy importante» el compromiso de reformar la ley para cambiar el sistema de elección. «Vamos a ver cómo se materializa», afirma con una cierta cautela.

Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, cree que las medidas pactadas «van por el camino correcto, al basarse no solo en la renovación, sino en la búsqueda futura de una reforma basada en el consenso».

Más críticas se muestran las otras dos asociaciones. Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, aunque se pone fin a «una anomalía democrática sin parangón», se ha hecho a costa de «un nuevo obsceno intercambio de cromos» entre PSOE y PP.

Foro Judicial Independiente, en esa misma línea, critica que la renovación se haya realizado conforme a «criterios políticos» lo que considera «un nuevo ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes».



José María Macías, vocal del CGPJ, será nuevo magistrado del TC

R. C. MADRID

El acuerdo entre el Gobierno y el PP para desatascar la renovación del CGPJ también permite al Tribunal Constitucional (TC) recuperar su plena composición de doce magistrados, mermada desde la renuncia de Alfredo Montoya en julio de 2022 por motivos de salud. El elegido es el actual vocal del Consejo José María Macías (Barcelona, 1964), magistrado en excedencia desde 2005 para ejercer la abogacía, y muy combativo contra la Ley de Amnistía. La incorporación de Macías no altera la mayoría progresista del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido, que ahora cuenta con siete magistrados de esa tendencia, frente a los cinco del bloque conservador una vez su sume el TC el actual vocal de CGPJ.

El candidato debía ser designado por el Senado a propuesta del PP, pero el proceso se demoró

# Macías, azote de la amnistía, será magistrado del Constitucional

El actual vocal conservador del CGPJ ocupará la plaza de Alfredo Montoya, vacante desde hace dos años

sine die en la Cámara Baja, porque el PSOE ya no tenía prisa en cubrir esa plaza tras recuperar la mayoría progresista en el TC con la renovación de cuatro magistrados de la corte de garantías que correspondió elegir al propio Ejecutivo y al Consejo General del Poder Judicial (cuya demora llevó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a impulsar una reforma legal para acelerar ese relevo al margen del CGPJ, cuya tramitación suspendió de forma cautelar el TC). Ahora, el acuerdo permite garantizar la necesaria mayoría de 3/5 en el Senado para que Macías ocupe finalmente la plaza de Montoya en el Constitucional.

Además, su mandato será de

once años, puesto que al permanecer menos de tres años en el cargo cuando, en marzo de 2026, la Cámara Alta tenga que renovar a cuatro de los magistrados, Macías podrá optar a un nuevo mandato completo de nueve años, pues así lo contempla la ley que regula el funcionamiento de la corte de garantías, por lo que podría seguir en el TC hasta marzo de 2035.

Macías ha sido uno de los vocales de la mayoría conservadora más beligerantes con el Gobierno, sobre todo a cuenta de la Ley de Amnistía y de las acusaciones de «lawfare» alentadas tras el acuerdo con el independentismo para la investidura de Pedro Sánchez.

En una entrevista con LA RA-ZÓN el pasado noviembre, Macías calificó de «irreparables» las consecuencias de la aplicación de la Ley de Amnistía, que calificó de «no constitucional» porque, en su opinión, supone «degradar la función judicial» y el Estado de derecho.

El vocal del Consejo criticó que con esa norma «el mensaje a los que en su día incumplieron la ley es que la sigan incumpliendo». «Los únicos que pararon la ofensa inconstitucional y el ataque al Estado fueron los jueces. Y eso el independentismo lo ha identificado perfectamente», insistía Macías, para quien ese era el motivo por el que la Justicia se ha convertido en el «objetivo» del independentismo ante «la necesidad de desacreditarla».

El futuro magistrado del TC aseguraba en esa entrevista no esperar «absolutamente nada» del Tribunal Constitucional en su labor de control de la Ley de Amnistía. «Y lamento decirlo», apostillaba.

Y en relación al «lawfare», denuncio lo que considera «un ataque brutal y organizado contra la Justicia empleando medios públicos para movilizar en el extranjero una opinión contraria a la Justicia española». Y denunció que la amnistía «va a dar justificación» a «agresiones directas» contra «miembros del Poder Judicial, contra miembros del Tribunal Supremo».

#### Juristas de reconocido prestigio

José Luis Costa Pillado (presidente del Consejo Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal), Pilar Jiménez (fiscal superior de Cantabria), Argelia Queralt (profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y Letrada del Tribunal Constitucional), Ricardo Bodas (magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (secretario judicial, Sala 3ª del Tribunal Supremo) e Isabel Revuelta (letrada de Cortes).

#### SUPLENTES

▶ Judicial: Adoración Jiménez, Reyes Vila,
 Ana de la Ser, David Vilagrá, Ignacio
 Martín Verona e Isabel Serrano Frías.
 ▶ Juristas: Antonio Dorado, J. Luis González
 Cussac, Marta Bueno, Antonio Rovira.
 Guillermo García y Gabriel de Diego.

#### R.Esteban/J. Gallego. MADRID

El desbloqueo de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial supone, ala vez, un nuevo bloqueo porque el acuerdo entre el PSOE y el PP pone en riesgo la mayoría de investidura de Pedro Sánchez. Ninguno de los socios en el Congreso –a excepción de Sumar por ser parte del Gobierno– apoya el contenido del acuerdo entre los socialistas y los populares y hay malestar ante un acuerdo en el que se ven desplazados y sin poder de actuación.

Es, para los aliados, un antes y un después y un cambio de socios decidido, de facto, por el propio Gobierno, según denuncian. ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos votarán previsiblemente en contra de la renovación de los vocales en el Congreso, aunque, su rechazo no pondrá en peligro el acuerdo, puesto que PSOE, Sumar y PP cuentan con la mayoría de tres quintos necesaria para elegir a los 20 nuevos vocales del CGPJ.

El partido de Ione Belarra advirtió de que supone la «rendición» por parte de Pedro Sánchez ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Para Podemos, el pacto firmado por el PSOE inaugura una nueva legislatura basada en una «gran coalición» con el PP como «socio». En el partido critican que se escoja al PP para los grandes acuerdos y a los aliados para las medidas sociales. Ponen, además, en jaque el apoyo al Ejecutivo.

# Los socios dejan en vilo el apoyo a la legislatura tras el acuerdo con el PP

Acusan a Sánchez de «rendirse» ante Feijóo y de decidir un «cambio de socio», en referencia al PP



Los diputados Ione Belarra (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC), ayer, en el Congreso

Además de Podemos, Gabriel Rufián (ERC) también fue muy crítico. «Hoy el PSOE anuncia un nuevo socio, que es el PP», espetó el portavoz republicano. Rufián reprochó al Gobierno que haya

estado dos meses acusando al PP de «máquina del fango» y después llegue a un acuerdo con ellos: «Para intentar acabar con esa guerra judicial, lo que hace Sánchez es pactar con uno de esos elementos que él mismo identificaba como partícipes de esa guerra que es el PP». Bildu también cree que el «reparto de puestos con el PP puede perpetuar la politización de la Justicia». Desde el PNV, Aitor Esteban

Las quejas de Abascal

son las de Rufián, para

hacérselo mirar

se mostró molesto porque el pacto se ha hecho sin tener en cuenta a su partido. Además, auguró que la reforma legislativa para cambiar el sistema de elección es «una patada a seguir», en referencia a que no acabará concretándose. En Junts, Míriam Nogueras, reprochó al PSOE que las medidas que prometió Sánchez de «regeneración democrática» ha acabado siendo un «pacto con el PP».

Sumar fue el único que expresó su satisfacción por poner fin al bloqueo. Si bien el partido no quiso desvelar su papel en la elección de los vocales, fuentes del grupo aseguran que están representados en función a su peso en la coali-

#### Critican que el presidente pacte con quien vinculaba como partícipes de la «guerra judicial»

ción y que hay vocales que cuentan con su aval. «Creo que todos los vocales propuestos son personas con una acreditada trayectoria profesional», dijo el portavoz de IU, Enrique Santiago.

Santiago Abascal, líder de Vox, fue muy duro con el PP, al que acusó de entregar a Sánchez el Poder Judicial. Criticó que Feijóo haya pactado con Sánchez «en mitad de la corrupción» del PSOE y en «medio del golpe del Estado» que ha supuesto la Ley de Amnistía.

#### Opinión

### Espejismo

#### Jorge Vilches

l acuerdo es bueno aunque el socio, Sánchez, sea malo. La letra es un avance hacia una mayor independencia del poder judicial. Falta que la música, su traslación a una proposición de ley conjunta en el Congreso de los Diputados, llegue a buen término. Este pacto coloca a España en la senda de las democracias europeas, y nos aleja momentáneamente del sistema iliberal y del modelo bolivariano. El acuerdo podría ser el inicio de una bonita amistad, a lo Casablanca, para que la política vuelva a la cordura, al consenso político por responsabilidad. No obstante, la realidad es que el sanchismo no puede vivir sin la guerra con la derecha. La sensación de espejismo es muy poderosa.

Sánchez no abandonará su desautorización constante de los jueces hablando de lawfare. Tampoco dejará de lado sus insultos constantes al PP, ni derribará el muro que levantó hace unos meses. Seguirá alimentando a Vox y a Alvise para dividir a la derecha, y usará ahora el acuerdo de la renovación del CGPJ para que se desate la demagogia de los competidores del PP. Ya lo hicieron esos dos con la figura del Rey, y en este momento toca el poder judicial. El sanchismo está consiguiendo que a la derecha del Partido Popular aparezca Vox como un partido semileal al sistema del 78 –siguiendo la terminología de Linz– solo para competir con Feijóo, y más allá otro abiertamente antisistema, el de Alvise.

Ese escenario de división y confrontación es el soñado por Sánchez. Si siembra un acuerdo con el PP no ha sido para desaprovechar la ocasión de remover el resto del escenario político y sacar provecho. De hecho, ya sabía Sánchez que a las extravagancias de Vox con sus coletillas habituales le iban a acompañar las quejas fingidas de los socios parlamentarios del PSOE. Todo es-

taba previsto. Belarra tenía que parecer de izquierdas frente a Yolanda Díaz y ha reclamado más poder para los soviets, y lo de Rufián ha estado en su tónica de pagafantas con reproches.

Las quejas de Santiago Abascal por el acuerdo han sido tan parecidas a las de Gabriel Rufián que es para hacérselo mirar por ambos. El líder de Vox sigue con su muletilla de que el Partido Popular y el Partido Socialista «son lo mismo», y el portavoz de

ERC ha anunciado que los socialistas tienen en los populares a su nuevo socio. De ser cierto no se entiende que Vox gobierne con el PP en tantas autonomías y muni-

cipios, y que ERC siga apoyando a Sánchez en el Congreso.

La prueba de que el acuerdo entre el PP y el PSOE es bueno para la estabilidad de la democracia constitucional de 1978 es que los extremos se han quejado. Que rabien los que quieren romper el consenso y creen que la política es conflicto, que se enfaden los que desprecian la responsabilidad de los grandes partidos, que se indignen los que quieren ver fuera de las instituciones a media España e insultan a los demás por no votar a su partido, es una muy buena noticia.

Ahora bien, hay algo que no cambia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es de fiar. No tiene palabra. Prefiere la exclusión del adversario a cualquier acuerdo. No le importa la conservación del orden constitucional, ni la independencia del poder judicial, ni el Estado de derecho. Este acuerdo se lo ha arrancado el Partido Popular con

habilidad, a la fuerza, para evitar que aumente la colonización de las instituciones.

Que no quepa duda alguna de que el deseo de Sánchez no era tener

un Consejo General del Poder Judicial libre, sino sumiso. El sanchismo hubiera preferido pactar esto con Bildu, ERC y los comunistas, pero en esta ocasión no ha podido porque no le salían las cuentas ni la Unión Europea lo iba a admitir. Nos hemos librado de que hubiera magistrados impuestos por estos rupturistas. Por eso cabe felicitarse por el pacto, aunque sea un espejismo. Es una bocanada de aire ante tanta presión autoritaria del Gobierno.

ESPAÑA 13 LA RAZON • Miércoles. 26 de junio de 2024

# Primera amnistía del «procés» para el exconseller Miquel Buch

El TSJC le perdona los cuatro años de prisión por contratar al escolta de Puigdemont

Álvaro Olloqui. MADRID

Ya hay un primer beneficiado por la Ley de Amnistía a los delitos del «procés». El exconseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch fue ayer amnistiado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña(TSJC)de su condena por haber encargado al mosso d' esquadra Lluis Escolà Miquel la escolta del expresident Carles Puigdemont en el extranjero tras su huida por la aplicación del artículo 155.

Buch fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión; nueve de inhabilitación para ocupar otro cargo público y otros diez de inhabilitación absoluta por haber malversado fondos públicos de la administración catalana para este fin y prevaricado por su responsabilidad directa en el encargo.

Nombró a Escolà en julio de 2018 asesor eventual en materia de sistemas de seguridad de la conselleria de Interior que dirigía para poder «dar cobertura remuneratoria a la función de protección personal y de seguridad» que le brindó al líder independentista prófugo durante su estancia en el extranjero y posterior establecimiento de su residencia en la localidad belga de Waterloo.

Ahora, el TSJC confirma así su derecho a acogerse a la amnistía al «procés» impulsada por el PSOE y declara la extinción de las cargas penales que aún pesaban sobre Buch. Resuelve el tribunal que el tipo de malversación por la que fue condenado el que fuera conseller está dentro de la Ley de Amnistía al no existir un «enriqueci-

El otro beneficiado es el propio mosso que ayudó al expresident en su huida de España tras el 155

mientopersonal» en supatrimonio y porque se limitó a usar sin autorización el dinero público para «beneficiar o ayudar» a Puigdemont en el contexto de las conse-



#### La Fiscalía rechaza la cuestión prejudicial

No apoya que acuda el Tribunal de Cuentas al TJUE por fondos del «procés» desviados

#### R. Coarasa. MADRID

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas consideró ayer que la aplicación de la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la treintena de encausados por el organismo fiscalizador por el desvío de 3,1 millones de euros de fondos públicos para financiar el 1-O y la promoción del «procés» en el extranjero no afecta al derecho comunitario.

Así lo puso de relieve el Ministerio Público en el escrito en el que

se opone a que el Tribunal de Cuentas plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) para que dirima si preceptos de la norma son contrarios al derecho de la UE.

La consejera de la sección de Enjuiciamiento del tribunal Elena Hernáez instó a las partes a pronunciarse sobre la posibilidad de acudir a la Justicia Europea para que aclarase si la amnistía puede ir contra la «lucha contra el fraude que afecte a los intereses de la UE», al principio de «cooperación leal» y a los de igualdad y de no discriminación, y del Estado de Derecho. A la espera de decidir, el tribunal dejó en suspenso el dictado de la sentencia.

Pero la Fiscalía replicó a la consejera que la cuestión prejudicial «debe de referirse a la interpretación o validez del derecho de la UE y no a la interpretación de normas jurídicas nacionales». En todo caso añadió, el Tribunal de Justicia solo puede pronunciarse sobre la decisión prejudicial «cuando el derecho de la UE sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal, circunstancia esta que no concurre en el presente caso».

Y en cuanto a la supuesta afectación a la Carta de Derechos europea que puso sobre la mesa la consejera, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Martín-Granizo, argumentó que las disposiciones «están dirigidas a los Estados únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión», por lo que las disposiciones invocadas «no pueden fundar la competencia del TJUE para resolver la cuestión». En definitiva, el fiscal concluye que «no procede plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE».

cuencias del referéndum del 1-0 y la declaración unilateral de independencia (DUI).

El segundo amnistiado es el propio escolta del líder de Junts durante su estancia fuera de España para no ser procesado en el marco del desafío soberanista. El antiguo sargento de los Mossos de Esquadra Lluis Escolà se sentó en el banquillo por haberse dedicado como personal eventual del departamento de Interior de la Generalitat a «efectuar desplazamientos, fuera de España, sufragados por terceros, para proporcionar seguridad y protección» al expresident huido. Cobró de la administración catalana por ello, «indebidamente», un total de 52.712 euros de dinero público.

Por realizar estas «funciones ajenas» a su cargo formal hasta marzo de 2019 se le impuso una pena a cuatro años de cárcel por haber malversado con caudales públicos y nueve años de inhabilitación para empleo público como cooperador necesario en el delito de prevaricación.

En la resolución judicial a la que ha tenido acceso LA RAZÓN el magistrado ponente Manuel Álvarez Rivero confirmó que se le concedía el perdón porque incurrió tanto en la malversación como en la prevaricación al ofrecer irregularmente «protección o seguridad a los responsables de las conductas» penalmente castigables que se produjeron durante el proceso independentista catalán. La Ley incluye estos actos como amnistiables en su apartado 1.

La sentencia original de la Audiencia de Barcelona les obligó también a ambos a restituir la misma cantidad que cobró Escolà de la Generalitat mientras ejercía de seguridad para Carles Puigdemont. Con la confirmación de la medida de gracia no tendrán que hacerlo y se cancelaran los antecedentes, incluidos los policiales, que quedaban en su historial.

#### Susana Campo. ADAZI (LETONIA)

Orgulloso y satisfecho. El Rey Felipe VI cerró ayer su gira por los países bálticos en la base militar de Adazi, en Letonia, donde se encuentran más de 650 militares españoles que forman parte de la misión de Presencia Avanzada de la OTAN (eFP). En total, en las tres ex repúblicas soviéticas el Rey visitó en las últimas 72 horas a más de 2.500 efectivos españoles que trabajan por la seguridad de los miembros de la Alianza y cuya dedicación y profesionalidad destacó el Monarca.

Finalmente, el Jefe del Estado contó ayer con el apoyo de un ministro de jornada durante las dos últimas horas de su visita a los países bálticos. La titular de Defensa, Margarita Robles, le acompañó en el último de los ocho actos de la jornada de ayer. La ausencia de miembros del Gobierno, algo inédito en un viaje oficial de esta envergadura, fue, sin duda, la polémica que ensució el viaje oficial del Rey. La imagen que mejor reflejó la soledad del Monarca se produjo, de hecho, ayer, durante el saludo a las delegaciones a primera hora de la mañana. La letona estaba formada por trece personas, frente a las cinco de la española. Más allá del número, lo llamativo es el rango de las mismas, ya que el país anfitrión acudió con dos ministros, Defensa y Exteriores, además de la primera ministra y la presidenta del Parlamento.

Pese a ello, el feo del Gobierno no lastró el simbolismo de la visita del Rey, que ayer se desplazó hasta Adazi, a tan solo 260 kilómetros de la frontera con Rusia, donde se encuentra la base militar en la que está desplegado el contingente español, que forma parte del batallón terrestre de la Alianza liderado por Canadá. Su objetivo es tanto de disuasión como defensa en un momento de especial importancia debido al creciente aumento de la tensión internacional a raíz de la invasión rusa de Ucrania. En la actualidad, las tropas y el personal de los aliados de la OTAN sirven, se adiestran y se ejercitan juntos en el flanco Este, lo que representa una fuerte expresión de unidad y solidaridad. Si atacan a un socio, atacan a todos.

Nuestro país contribuye desde 2017 a esta fuerza de disuasión aliada, a la que aporta también 80 vehículos (entre ellos carros de combate «Leopardo» y «Pizarro»), artillería pesada, una unidad de drones y una batería de misiles «Nasams» que protege la base aérea letona de Lielvardes, a



Felipe VI estuvo ayer en Letonia con los militares desplegados en el batallón de la OTAN

# El Rey finaliza su gira báltica: «Ni estáis ni estaréis solos»

Ensalzó desde Letonia la labor de las tropas españolas y reafirmó el compromiso de España con la defensa aliada

apenas 170 kilómetros al oeste de la frontera rusa.

La visita a la base fue la última parada de Don Felipe después de tres días de intensos encuentros institucionales, en los que también aprovechó para visitar los diferentes despliegues de las Fuerzas Armadas españolas en la zona. En Estonia mantuvo encuentros con los miembros de la Armada; en Lituania, con los del Ejército del Aire y, finalmente ayer, con los del Ejército de Tierra.

En la base letona, el Jefe del Estado pasó revista a un batallón multinacional y, posteriormente, el Capitán General Borbón mantuvo un encuentro con una representación de esta fuerza aliada y les agradeció a todos su comproLa ministra de Defensa se incorporó durante dos horas tras dejarle solo durante tres días

Ha agradecido a los más de 2.500 militares desplegados en la zona su apoyo a la seguridad aliada miso con la seguridad y la defensa de la Alianza.

Antes de llegar a la base, el Rey se reunió con las autoridades del país. En su discurso, volvió a brindar el apoyo al pueblo de Letonia: «No estáis ni estaréis solos en estos tiempos difíciles». Felipe VI recordó, de nuevo, el compromiso y solidaridad de nuestro país con Ucrania y el esfuerzo de su Ejército para «defender su integridad territorial, independencia y soberanía nacional». E insistió en que, al igual que Letonia, nuestro país hará todo lo necesario para impulsar la entrada de Kyiv en la Unión Europea, además de participar y contribuir a su futura reconstrucción.

En este sentido, respaldó la candidatura de Ucrania y Moldavia para su adhesión a la UE, unas conversaciones que formalmente arrancaron ayer en Luxemburgo.

Asimismo, señaló que España respalda la candidatura del país para convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entre 2026 y 2027. Además, volvió a subrayar las oportunidades económicas conjuntas de ambas naciones, en especial en el ámbito de las infraestructuras. En el punto de mira está el proyecto «Rail Baltica», que busca unir Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania con Polonia.

Asimismo, acompañado por el presidente letón, visitó el monumento de la Libertad, construido enhonor a los soldados que murieron durante la guerra de Independencia de Letonia. En concreto, se recuerda a los 23.000 judíos, en su mayoría letones, que fueron asesinados en dos ejecuciones masivas hace más de 80 años. Allí, el Rey se acercó a un grupo de españoles para saludarles mientras se escuchaban «vivas» al Rey y a España.

A última hora de la tarde, Felipe VI abandonó Letonia, poniendo punto y final a su tercera visita a las tropas en diez años de reinado y renovando, por lo tanto, sus funciones con la Constitución, en concreto como Capitán General de los dos Ejércitos y Armada.

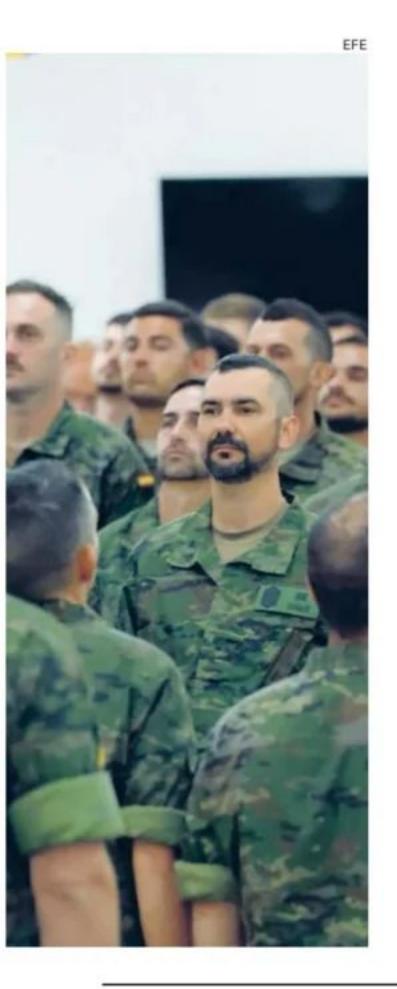

# PP y Vox ven «lamentable» la ausencia de ministros

Tachan el plantón de «inadmisible» y aseguran que Robles fue el último día de gira «a regañadientes»

R. N. MADRID

A pesar de las justificaciones por parte del Ejecutivo, la oposición continúa denunciando que el Rey haya viajado a los países bálticos a visitar a las tropas sin la compañía de un ministro. Unas críticas que obligaron al Gobierno a improvisar a última hora para que la titular de Defensa, Margarita Robles, estuviese junto al Capitán General Borbón en la última fase de esta gira que le hallevado a Estonia, Lituania y Letonia, país este último en el que se unió Robles para visitar al contingente español.

«Inadmisible» es el último calificativo del PP ante esta situación que ya tachó días antes de «lamentable» o «inédita». Así lo apuntó ayer la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, en una entrevista en Antena 3, en la que volvió a lamentar que «es la primera vez que el jefe de Estado de España realiza un viaje oficial sin que un ministro de jornada le acompañe», por lo que no dudó en tacharlo también de «impresentable».

«No será por falta de ministros, porque ministros sobran. De muchos no sabemos ni qué competencias tienen, ni a qué dedican, no solo su tiempo libre, sino el tiempo que debieran estar dedicando al servicio público», ironizó para, acto seguido, decir que Robles acompañó al Monarca «a regañadientes». De hecho, la titular de Defensa se vio obligada a anular su presencia en el Consejo de Ministros por la mañana y en otro acto a las 13:30.

En la misma línea se expresó el portavoz del PP en el Congreso, EFE CONTROL OF THE PROPERTY OF

Robles, ayer en Letonia

Miguel Tellado, quien lo calificó de «lamentable» mientras destacaba que el Gobierno «no ha estado a la altura» y ha demostrado «que se desentiende de la agenda oficial». Por su parte, desde Vox, su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, consideró que la ausencia inicial de miembros del Ejecutivo supone «otro desplante más» del Gobierno hacia el jefe del Estado y se mostró convencida de que prefieren un sistema «absolutista» en el que Pedro Sánchez es el «todopoderoso».

Millán señaló que tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como la de Defensa, Margarita Robles, podrían haber acompañado al Monarca en esta gira oficial desde el minuto uno, criticando también que solo acudiera Robles ayer en la última escala de la minigira de Felipe VI.

A su juicio, esta ausencia es «un episodio más de tantos» de un Gobierno que, «no cree ni en el sistema democrático ni en la monarquía parlamentaria».

En ese sentido, consideró que las palabras de algunos de los socios del PSOE, entre ellos Sumar con quien comparte Gobierno de coalición, diciendo abiertamente que «no quieren la monarquía» son «palabras absolutamente insultantes» contra Felipe VI. «El Rey nos representa y esperamos que el Gobierno vuelva a acompañarle a viajes oficiales», sentenció.

# CRUCEROS FLUVIALES

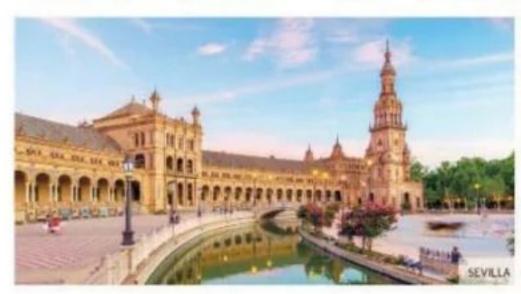

8 DÍAS / 7 NOCHES

#### Andalucía al completo

Sevilla • Córdoba • Sevilla • Cádiz • El Puerto de Santa María Isla Mínima • Sevilla • Granada • Sevilla

#### 2X1 EXCURSIONES INCLUIDAS

Desde 735<sup>€</sup> por persona (en lugar de 1470<sup>€</sup>) Salidas el 4, 18, 25 julio • 1, 15 agosto 2024

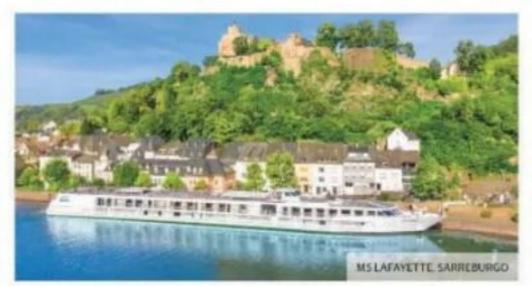

7 DÍAS / 6 NOCHES

#### Los valles de Mosela, Sarre, Rin romántico y Neckar

Madrid • Frankfurt • Remich • Sarreburgo • Tréveris • Cochem • Coblenza Rüdesheim • Mannheim • Heidelberg • Estrasburgo • Frankfurt • Madrid

HASTA 590€ DE DESCUENTO

VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID

Desde 1550€ por persona (en lugar de 2140€) Salidas el 15, 27 julio 2024



8 DIAS / 7 NOCHES

#### Las perlas del Danubio

Madrid • Viena • Melk • Dürnstein • Bratislava • Kalocsa Budapest • Esztergom • Viena • Madrid

HASTA 443€ DE DESCUENTO

VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID

Desde 1505€ por persona (en lugar de 1948€) Salidas el 11, 18, 25 julio • 1, 15, 19, 29 agosto 2024

**RÉGIMEN TODO INCLUIDO A BORDO:** 



BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS COMIDAS Y EN EL BAR





TASAS PORTUARIAS INCLUIDAS



Información y reservas en su Agencia de Viajes informacion@croisieurope.com • 911 176 530 • www.croisieurope.es �� ☐ ☐ ☑ VouTube





# Moncloa abre un frente con Ayuso en vísperas del Día del Orgullo

Recurre ante el Tribunal
Constitucional las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid

#### Ainhoa Martinez, MADRID

El Gobierno central abre un nuevo frente contra Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la legislación en materia de derechos de las personas trans y LGTBI, en vísperas de la celebración del Día del Orgullo. El Consejo de Ministros de este martes ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid en 2023. Según explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son dos las leyes autonómicas objeto de impugnación. La primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas trans y la segunda, más genéricamente, a la protección de las personas LGTBI en su conjunto.

De este modo, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue la estela que había marcado en el mes de marzo el Defensor del Pueblo que ya elevó un recurso al Tribunal Constitucional (TC) contradicha modificación, admitido a trámite por el Alto Tribunal. Ahora el organismo judicial que dirige Cándido Conde Pumpido tendrá que pronunciarse ante un nuevo recurso. Esta vez el contexto no es casual y el Gobierno reacciona en vísperas de la celebración del Día del Orgullo, una reivindicación que los socialistas siempre buscan patrimonializar y rentabilizar políticamente. «Los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI no pueden esperar y además hay que garantizar, tenemos la obligación de garantizar, que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio español», aseguró la ministra de Igualdad.

En este sentido, Redondo trasladó que la normativa de la Comunidad de Madrid es «regresiva» y que «limitan y vulneran» los derechos que están reconocidos en la legislación estatal. La titular de Igualdad también matizó que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias estatales.

De este modo, el Gobierno impugnará, en concreto, la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permiten el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, también la patologización

Considera que la norma autonómica es «regresiva» y «limita y vulnera» derechos que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.

Redondo explicó que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estadoy la Comunidad de Madrid. En esta línea, ha afirmado que «no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid». Por ello, el Ejecutivo interpondrá el recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos, un recurso que Redondo recordó que también ha interpuesto el Defensor del Pueblo alegando «motivos similares».

La suspensión supondría que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que las personas menores que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones LGTBI como posibles interesadas en los procedimientospenalesoadministrativos sancionadores. Desde las asociaciones del colectivo se felicitaron de la acción de Moncloa.



La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ayer tras el Consejo de Ministros

#### Opinión

#### Por la puerta de atrás

#### Tomás Gómez

arece ser que, desde un despacho del Consejo de Estado, se generóla nota de prensa en la que se informaba de la causa abierta contra la pareja de Díaz Ayuso. El CIS no ha acertado en ninguno de los últimos estudios que ha hecho, lo que demuestra que sus pronósticos tenían como finalidad colaborar en una estrategia partidista.

Laintervención en los medios de comunicación públicos ha aumentado. Un ejemplo es la crisis en RTVE motivada por la contratación de David Broncano, que sigue sin cerrarse. Tras la salida de Elena Sánchez aún están sin cubrir algunas responsabilidades del staff directivo. En cuanto a los privados, las consecuencias que la ley de medios podría tener sobre la libertad de prensa es preocupante. Con el control del ejecutivo, del legislativo y de los medios de comunicación, a Sánchez solo le resta domesticar al poder judicial.

La estrategia ha sido doble. Por un lado cambios en el ordenamiento jurídico de gran calado, por otra parte, la pelea en torno al Consejo General del Poder Judicial.

Sánchez está dispuesto a tirar de chequera para llegar a un acuerdo económico parainvestir a Illa, pero los acuerdos con Puigdemont y ERC acerca de la financiación especial para Cataluña han levantado en armas incluso a los propios territorios gobernados por el PSOE.

El problema es que lo que quieren los independentistas es la ruptura del modelo de cohesión nacional, es decir, la renuncia al control de la recaudación de impuestos por parte del Estado y, por tanto, de la aportación a la caja común.

Tampoco está claro que destruir el modelo de financiación autonómica sea suficiente para incorporar a ERC al Gobierno catalán. En ese caso le queda la baza de dar la presidencia a Juntsoforzar elecciones. Es probable que para Sánchez todo esto no sea más que un medio para seguir en el poder, pero lo que en realidad ha iniciado es una reforma constitucional por la puerta de atrás. LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024



En el Centro para familias encontrarás consejos y herramientas útiles para ofrecer a tu familia una experiencia online más segura, como el Centro de aprendizaje, con recomendaciones de expertos en juventud para abordar los hábitos saludables en internet, y Supervisión, que puedes configurar con tu adolescente.

Conoce mejor nuestras Herramientas para familias, como el Límite de tiempo diario y las Cuentas privadas por defecto, en instagram.com/herramientasparafamilias

Fin de una saga de 14 años El fundador de Wikileaks abandona la cárcel de Reino Unido y se declarará hoy culpable de espionaje en un tribunal en el Pacífico

# Assange acuerda su libertad con la Justicia de EE UU

Celia Maza. LONDRES

ulianAssangeesunhombre libre. El fundador de Wiki-Leaks, de 52 años, hallegado a un acuerdo con Estados Unidos y se ha declarado culpable de un cargo de violación de la Ley de Espionaje por su papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010. Se pone así fin a una larga batalla legal contra su extradición al otro o lado del Atlántico donde se enfrentaba a 175 años de prisión tras revelar cientos de miles de documentos secretos, entre ellos, 92.000 informes sobre la Guerra de Afganistán.

Tras doce años encerrado - siete en la embajada de Ecuador y cinco en una prisión de Londres- el hacker tomó un avión que lo llevó ayer hasta un tribunal de las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense donde se firmó el acuerdo. cerca de su Australia natal, donde se reuniráen cuanto pueda con sumujery sus dos hijos pequeños, que ya se encuentran allí. Para unos es un ídolo de masas y un abanderado del periodismo de investigación. Para otros, un megalómano sin escrúpulos. Pero son pocos los que se atreven a desentrañar la personalidad de un hombre que ha protagonizado una larga saga que ha involucrado a seis países y ha llegado a algunos de los tribunales más importantes del mundo.

«Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud hacia VOSOTROS — sí, VOSOTROS, que os habéis movilizado durante años para que esto fuera realidad. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS», escribía su esposa, Stella, abogada de derechos humanos, en su cuenta de X (antes Twitter), junto a un video en el que se veía al hacker firmando los papeles de su acuerdo. Su liberación se vende ahora como una

#### Cronología

#### Agosto 2010

La Fiscalía sueca emite una orden de detención contra Assange por agresión sexual, pero le deja en libertad.

#### Nov. 2010

Wikileaks publica más de 250.000 documentos clasificados de las guerras de EE UU en Irak y Afganistán.

#### **Junio 2012**

Assange entra en la Embajada de Ecuador y solicita asilo político al Gobierno bolivariano de Rafael Correa.

#### Julio 2016

Wikileaks publica casi 20.000 emails del Comité Nacional del Partido Demócrata en plena precampaña.

#### Abril 2019

Assange es detenido por la Policía de Londres dentro de la Embajada de Ecuador y entra en una prisión en el país. victoria para él y sus numerosos seguidores en todo el mundo, pero no es necesariamente una victoria clara para el principio en el que siempre basó su defensa, la libertad de prensa. Los cargos de los que se declaró culpable como parte de un acuerdo con Estados Unidos, y por los que será sentenciado a tiempo cumplido ya en prisión los últimos cinco años, se derivan de la Ley de Espionaje de 1917, por «conspirar para obtenery difundir ilegalmente información clasificada relacionada con la defensa nacional de los Estados Unidos».

Por lo tanto, el fundador de Wiki-Leaks es ahora un hombre libre, pero la conclusión que puede extraerse de toda esta saga es que la Ley de Espionaje todavía pende sobre las cabezas de los periodistas que informan sobre cuestiones de seguridad nacional, no solo en Estados Unidos. El propio Assange es australiano, no ciudadano estadounidense.

Elacuerdo de culpabilidad se produce meses después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que estaba considerando una solicitud de Australia para abandonar el intento de Estados Unidos de procesarle. «A pesar de las distintas opiniones que la gente pueda tener sobre Julian Assange y sus actividades, el caso lleva ya mucho tiempo prolongándose. No hay nada que ganar con su continuo encarcelamiento y queremos que regrese a Australia», dijo el primer ministro Anthony Albanese, que lleva meses defendiendo, junto al Parlamento de ese país, la liberación. Su decisión de defender esta causa contribuyó a impulsar una inmensa campaña internacional a favor de la libertad del co fundador de Wikileaks y de la propia libertad de prensa en todo el mundo.

Su mujer Stella siempre temió la posibilidad de un suicidio si era extraditado. Denunciaba que su «sa-



El fundador de Wikileaks ayer a su llegada al aeropuerto de Bangkok

#### **Análisis**

### ¿«Hacker» o periodista de investigación?

#### Neil Winn

¿Podría haber motivos electoralistas por parte de Joe Biden al autorizar la liberación de Julian Assange? ¿Por qué ha sido liberado?

Los documentos de Wikileaks denunciaban que Estados Unidos había cometido abusos contra los derechos humanos en 
Afganistány Guantánamo (entre 
otros lugares), incluidos malos 
tratos a prisioneros bajo custodia 
estadounidense, violaciones más 
amplias de los derechos humanos y muertes de civiles. Estados

Unidos alegó que los 10 millones de documentos de Wikileaks que se publicaron perjudicaban a la seguridad nacional estadounidense y podían poner en peligro al personal estadounidense. El argumento contrario de los partidarios de Julian Assange es que era un defensor de la libertad de expresión y puso de relieve los abusos de Estados Unidos en Afganistán, Guantánamo y otros lugares. Al final, se trató de la mayor filtración de documentos militares clasificados de Estados Unidos en la historia del país.

El presidente Biden aludió en los últimos meses a un acuerdo INTERNACIONAL 19





Assange dio un discurso en el balcón de la Embajada en 2012

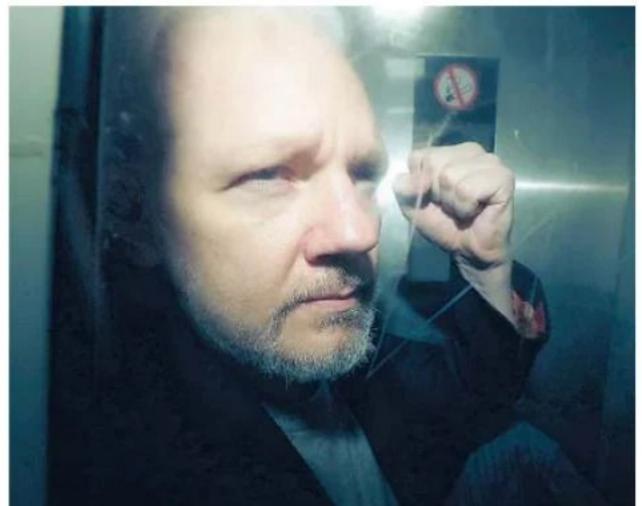

El australiano tras ser detenido por la policía en Londres en 2019

de culpabilidad para Assange, y el Departamento de Justicialo aceptó recientemente. Esto significa que Assange regresará a su Australia natal y se declarará culpable de un delito grave, pero no cumplirá más tiempo de cárcel (ya ha cumplido 62 meses en una cárcel dealta seguridad de Reino Unido). El Gobierno de Biden evita la vergüenza de perder potencialmente un caso de extradición en el Tribunal Supremo de Reino Unido. Mucho más significativo es el hecho de que el acuerdo de Biden sobre Assange evita que el caso se convierta en un tema polarizador en las elecciones presidenciales. Sin embargo, Trump (un duro crítico de los periodistas) sin duda hará hincapié en que Biden ha llegado a un acuerdo para permitir que la persona responsable de la mayor filtración de documentos militares clasificados de la historia de Estados Unidos evite la justicia estadounidense.

¿Cree que la reputación de Reino Unido se ha visto dañada por el trato que ha dado a Assange todos estos años con la vigilancia en la embajada ecuatoriana y su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad?

Reino Unido ha sido durante mucho tiempo un defensor del derecho internacional, los derechos humanos y el Estado de derecho dentro y fuera de su país. Reino Unido es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, una importante potencia diplomática y militar y miembro fundador del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el Consejo de Europa. Reino Unido también se opone a los abusos contra los derechos humanos en el Tribunal Penal Internacional, en China, en Rusia y en otros lugares. Reino Unido sigue teniendo res-

ponsabilidades de liderazgo, pero no siempre está a la altura de sus valores. El argumento del Gobierno británico para justificar la detención de Assange es que Reino Unido respondía a una petición de extradición de Estados Unidos y la tramitó de acuerdo con el Estado de derecho. Sin embargo, podría decirse que la detención de Julian Assange ha repercutido negativamente en la reputación global de Reino Unido, en su poder social para influir en los demás y en su posición internacional como actor comprometido en la práctica de los derechos humanos.

¿Definiría a Assange como un luchador por la libertad de expresión o como un «hacker» que pone en riesgo vidas humanas con sus filtraciones?

Los partidarios de Assange afirman que es un defensor de la transparencia radical y de la ver-

dad. Sus partidarios también afirman que está sacando a la luz abusos contra los derechos humanos, y según esta lógica esto justifica la filtración de 10 millones de documentos de Wikileaks a internet. El argumento en contra es que Assange filtró los secretos de seguridad nacional más importantes de Estados Unidos y que esto ha puesto en entredicho la seguridad del país. Además, los detractores de Assange argumentan que la filtración puede haber puesto en peligro la seguridad personal del personal militar y de inteligencia estadounidense sobre el terreno, además de comprometer sus identidades. Al final, todo depende de la posición de cada uno. Assange tiene millones de partidarios y detractores por igual.

**Neil Winn** es profesor en la Universidad de Leeds lud física y mental» estaban cada vez más débiles. La batalla del australiano es una maraña legal sumamente compleja. En 2006, fundó el sitio web Wikileaks y publicó una gran cantidad de documentos que exponían escándalos como la corrupción en Kenia, los disturbios tibetanos en Chinaylos ataques con aviones no tripulados en Yemen. Cuatro años después, publicó más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado en relación con el asesinato de civiles en Afganistán e Irak.

Tras ser detenido inicialmente en 2010 por un caso instigado por Suecia de supuesto acoso sexual, buscó refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo encerrado de 2012 a 2019. Pero cuando este caso fue archivado, fue arrestado de nuevo en abril de 2019 a instancias de Estados Unidos, donde le acusaban de espionaje. Nacido en Townsville (Australia) el 3 de julio de 1971,

#### El australiano que regresará a su país se enfrentaba a 18 cargos y una pena de 175 años de cárcel

la figura de Assange es un misterio incluso para sus colaboradores, que le describen como carismático e inteligente, pero imprevisible. El informático tuvo una infancia nómada en Australia, donde su madre cambiaba constantemente de residencia escapando del padre de su hermano menor, de quien reclamaba la custodia.

En su juventud, Assange fue procesado en ese país por delitos informáticos al acceder, con su grupo International Subversives, a sistemas protegidos de las autoridades, pero salió airoso con una mera multa al valorar el juez que sus actividades respondían a la curiosidad más que a fines delictivos. Tras estudiar matemáticas y física en la universidad de Melbourne (aunque no se licenció), en 2006 cofundó Wiki-Leaks, con la misión de exponer información gubernamental que, en su opinión, debería estar al alcance de los ciudadanos. El también periodista -en 2009 recibió el premio a la profesión de Amnistía Internacional- saltó a la luz pública cuando en abril de 2010 WikiLeaks difundió un polémico vídeo en el que soldados de EEUU disparaban a civiles en Irak en 2007. De ahí aumentaron sus contactos con la prensa internacional, que culminaron con la divulgación coordinada de los cables diplomáticos en noviembre de 2010.

# «Fumata blanca» sobre el diseño de la cúpula europea

Populares, socialistas y liberales europeos se reparten los altos cargos sin contar con Meloni ni los ultras

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete vuelven a reunirse este jueves y viernes en la capital comunitaria para llegar a un acuerdo que permita la renovación de la cúpula comunitaria, pero el camino parece prácticamente despejado. Según un acuerdo alcanzado por los populares, los socialistas y los liberales de Renew la presidencia de la Comisión Europea recaería en la alemana Ursula von der Leyen, la del Consejo en Antonio Costa y la primera ministra de Estonia, Kaya Kallas, sustituiría a Josep Borrell como máximo representante de la diplomacia comunitaria. Populares, socialistas y liberales. Norte, sur y Este del club comunitario. El equilibrio perfecto tanto territorial como ideológico y de igualdad entre hombres y mujeres.

Aunque las negociaciones del lunes de la semana pasada se presentaron finalmente más complicadas de lo previsto en un principio, la máxima sigue siendo llegar a una fumata blanca esta semana para que la candidatura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda someterse a la votación del hemiciclo europeo en la sesión plenaria que comienza el 16 de julio. Ahora este preacuerdo debe ser refrendado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete. Han sido excluidos de este pacto provisional la primera ministra Giorgia Meloni y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, que no están representados en ninguna de estas familias políticas.

Al menos en teoría, se podría elegir a la cúpula comunitaria sin su luz verde, ya que se necesita mayoría cualificada (el luxemburgués Jean Claude Juncker fue vetado en 2014 por el primer ministro británico David Cameron y Orban), pero todo indica que se intentará mantener a Giorgia Meloni a bordo, ya que nadie se imagina una fumata blanca sin uno de los países fundadores de la UE. Meloni y Orban se reunieron el martes en Romay criticaron el método de elección de los altos cargos comunitarios.

«Después de las elecciones europeas celebradas entre el 6 y 9 de junio, la Comisión Europea dejó de ser un organismo neutraly ahora existe una coalición de tres partidos que deciden los altos cargos», aseguró Orbán. «No involucran a los demás. Toman decisiones de política europea a nivel de partidos. Y por tanto, habrá una mayoría, una minoría y una oposición. Pero el proyecto de la Unión Europea era involucrar a todos, grandes y pequeños. No se puede permitir que cualquier país pueda sentirse en minoría dentro de la UE». A pesar de esto, se espera que la sangre no llegue al río.

en Francia y Alemania –que ha alejado cualquier conato de revuelta por parte de Emmanuel Macron contra Von der Leyen– y la complicada situación internacional debido a la guerra en Ucrania y el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hacen imperioso que la incógnita sobre los altos cargos («top jobs» en la jerga comunitaria) se resuelva lo antes posible y sin muchos dramas.

En un principio, el Partido Popular Europeo había pedido dividir la presidencia del Consejo en dos mandatos de dos años y medio para que uno de los suyos lo ocupara en la segunda fase. Sin embargo, según fuentes de la negociación, las tres familias políticas mayoritarias han decidido finalmente «seguir respaldando la práctica establecida de dar continuidad y revalidar al candidato



U. von der Leyen

Presidenta de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen (Bruselas, 1958) fue la primera mujer en la historia alemana en ocupar el cargo de ministra de defensa y la primera en ser presidenta de la Comisión Europea. Perteneciente al PPE, fue la candidata sorpresa en 2014 ante el rechazo que generaba el candidato popular a la Comisión, Manfred Webber, Necesitará ahora la luz verde de la Eurocámara.

#### Claves

Populares, socialistas y liberales han cerrado un acuerdo sobre los altos cargos de las instituciones comunitarias que ahora debe ser ratificado por los líderes europeos en la cumbre que celebran en Bruselas el jueves y viernes.

Pese a que su partido, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), es el tercer grupo de la Eurocámara salida de las urnas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido excluida de las discusiones sobre los «top jobs».

▶Ursula von der Leyen deberá ahora pasar una votación en el Parlamento Europeo donde necesitará el apoyo de al menos 361 de los 720 eurodiputados para repetir en la Comisión Europea. electo para todo el ciclo legislativo. En este caso, Antonio Costa».

Aunque no figure como tal en este acuerdo, la presidencia de la Eurocámara sería para la popular maltesa Roberta Metsola, quien ya ostenta este puesto actualmente. Quedaría, de momento, en el aire si se haría con este cargo durante toda la legislatura y tan solo durante dos años y medio, tal y como suele ser lo habitual.

Todas las miradas estarán puestas en la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la gran triunfadora de las elecciones europeas y anfitriona de la cumbre del G7 – que, sin embargo, fue ninguneada en los encuentros informales entre los diferentes líderes, ya que su partido no forma parte de las grandes familias políticas europeas y mostró su rabia por el «modus operandi» de la UE-.

Aunque Von der Leyen piropeó a Meloni durante la campaña electoral, al subrayar su compromiso anti Vladimir Putin y su perfil europeísta, tras conocerse el resultado de las elecciones ha priorizado la alianza con socialistas y liberales y la reedición de la actual coalición de centro. Eso no significa que Meloni no luche esta semana para que Italia se haga con una vicepresidencia o una vicepresidencia ejecutiva dentro del próximo organigrama de la Comi-

sión Europea que se desvelará en el mes de septiembre, si todo sucede según lo previsto. Según ha declarado, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, Italia aspira a una cartera vinculada con la Agricultura o Industria. Suenan los nombres de Raffaelle Fito, ministro de Asuntos Europeos y el de Elisabetta Belloni, la primera mujer al mando de los servicios secretos italianos.

El trío de nombres pactado por la «gran coalición» europeas cumplen bien los criterios de equilibrio de género (dos mujeres y un hombre), de procedencia geográfica (una estonia, una alemana y un portugués) y de color político (popular, socialista y liberal).

La terna se completaría con la presidencia del Parlamento Europeo, para la que los líderes no dan 
nombres sino indicaciones de color político: el Partido Popular Europeo se llevaría la primera mitad 
de la legislatura –para la actual 
presidenta, Roberta Metsola– y 
queda en el aire qué pasaría con la 
segunda, que tradicionalmente 
ostentan los socialdemócratas.

La eurodiputada española Iratxe García fue reelegida ayer presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo después de que los eurodiputados hayan renovado su mandato como líder parlamentaria. LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024

INTERNACIONAL 21



#### Antonio Costa Ex primer ministro de Portugal (socialista)

Antonio Costa (Lisboa, 1961) es un abogado y político portugués, primer ministro de Portugal desde 2015 hasta 2024. Previamente, entre 2007 y 2015, fue alcalde de Lisboa. El 7 de noviembre anunció su dimisión después de que la Fiscalía iniciara las investigaciones contra él y algunos miembros de su Gabinete por presunta corrupción, que terminó siendo infundada.



#### **Kaja Kallas** Primera ministra

de Estonia (liberal)

Kaja Kallas (Tallin, 1977) es una política y abogada estonia que se desempeña como primera ministra de Estonia desde el 26 de enero de 2021. También es presidenta del liberal Partido Reformista Estonio desde abril de 2018; previamente fue diputada al Parlamento Europeo entre 2014 a 2018. Es la primera mujer en ocupar la jefatura de Gobierno de la República Báltica.



22 INTERNACIONAL

# Rusia veta a 81 medios europeos en la mayor censura extranjera

El Kremlin afirma que es una represalia por las restricciones a tres medios rusos que impuso la UE

Natalia Duarte, MOSCÚ

El Kremlin activó ayer una medida que ya llevaba meses anunciando, la cancelación en territorio ruso de algunos medios de comunicación extranjeros, más concretamente 81, que dejarán de verse en el país en breve cuando se ejecute la orden anunciada por el Ministerio de Exteriores. Desde allí anunciaron la polémica decisión subrayando ya que se había advertido esa posible medida en numerosas ocasiones como reacción de protesta por «el acoso políticamente motivado» a los periodistas y medios rusos en Europa y la prohibición «infundada» de algunos medios de comunicación rusos en el territorio de la Unión Europea que «no quedaría sin respuesta». En la lista de los canales de información caídos en desgracia figuran cuatro españoles, «El País», «El Mundo», Televisión Española y la

Agencia Efe. El paso dado por la Administración de Vladimir Putin se puede considerar como una represalia a las restricciones llevadas a cabo el pasado 17 de mayo por el Consejo de la Unión Europea contra tres medios rusos, la Agencia de noticias RIA Nóvosti y los diarios «Izvestia» y «Rossiskaya Gazeta», y que entraron en vigor ayer en toda la Europa comunitaria. En el comunicado hecho público ayer por el ministerio ruso se hace hincapié en que dichas restricciones de acceso en el territorio de la Federación de Rusia se adoptan contra medios que «difunden sistemáticamente información no fidedigna sobre la marcha de la

«operación militar especial», como se conoce en ese país a la campaña militar lanzada en Ucrania en febrero de 2022.

El Kremlin censura que Bruselas optó por elegir el camino de la «escalada» en lo relativo a los medios de comunicación y de esta forma obligó a las autoridades rusas a adoptar «medidas simétricas y proporcionadas». «La responsabilidad de dicho desarrollo de los acontecimientos recae exclusivamente en los dirigentes de la UE y en los países que apoyan dicho bloque», afirmaba ayer la portavoz oficial del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajárova. Entre los 77 medios de comunicación restan-

tes hay clásicos del periodismo europeo como el diario alemán «Die Zeit» y la revista «Der Spiegel»; los italianos «La Stampa» y «La Repubblica»; el portugués «Publico; los franceses «Le Monde» y «Libération», además de la revista holandesa «Algemeen Dagblad». Si hablamos de canales de televisión, los rusos ya no podrán ver la italiana RAI; los franceses LC1 y Arte; la irlandesa RTE; la portuguesa RTP Internacional; la holandesa Nos o la austriaca ORF; además de la emisora Radio France. Entre las agencias de noticias, además de la mencionada agencia Efe, figuran la francesa Agence France-Pressy Agence Europe. La portavoz de Exteriores había anunciado hace poco más de un mes que Rusia se disponía a tomar medidas de represalia contra los corresponsales occidentales en su territorio si la UE restringía la labor de los medios rusos. «Hasta ahora



mlin.

Al poco de comenzar la famosa operación militar especial, Moscú prohibió la conexión dentro de sus fronteras de plataformas como Facebook, Twitter o Instagram, al considerarlas susceptibles de publicar propaganda en contra de la campaña militar en Ucrania y del Ejército, estamento altamente protegido y cuyas críticas pueden acarrear considerables penas de privación de libertad. Otros medios de comunicación decidieron de manera unilateral cerrar sus contenidos a los dispositivos conectados en Rusia, provocando así la instalación en masa de las ya mencionadas VPN «Virtual Private Network», sistemas que enmascaran la localización de la persona que se conecta a la red para evitar su localización.

ces. Los rusos, ya acostumbrados al uso de las VPN para acceder a contenidos prohibidos en su país, deberán añadir a muchos de los medios desde vetados por el Kre-



Periodistas rusos siguen la conferencia de Putin y Scholz en febrero de 2022 tras el estallido de la guerra de Ucrania

#### El Ejército israelí reclutará a ultraortodoxos

Ilan Ben Zion. JERUSALÉN

La Corte Suprema israelí dictaminó ayer que los estudiantes ultraortodoxos de las escuelas talmúdicas, hasta ahora exentos de obligaciones militares, deben ser enrolados en el ejército, un revés para el Gobierno de Benjamin Netanyahu. El tribunal se pronunció sobre este tema sensible cuando el Ejército israelí está en guerra con el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza desde hace más de ocho meses y teme que se abra un nuevo frente en la frontera con Líbano.

«A falta de un marco legal adecuado, el Poder Ejecutivo no tiene potestad para ordenar no aplicar la Ley sobre el Servicio Militar a los estudiantes de las escuelas talmúdicas», estableció el alto tribunal, y añadió que «el Estado debe actuar para aplicar la ley».

El servicio militar es obligatorio en Israel para hombres y mujeres, pero los judíos ultraortodoxos pueden evitarlo si se dedican al estudio de los textos sagrados, en virtud de una exención instaurada por David Ben Gurion, fundador del Estado de Israel, en 1948, para preservar tradiciones.

La decisión de la Corte Supre-

ma llega después de que el Parlamento israelí relanzara el 11 de
junio un proyecto de ley con vistas a un enrolamiento progresivo
de los ultraortodoxos. Algunos
detractores consideran que el
texto debatido por el Parlamento,
apoyado por el primer ministro,
pero criticado por el ministro de
Defensa, Yoav Gallant, está lejos
de responder a las necesidades
de efectivos del Ejército. La Corte
se pronunció de forma unánime
en respuesta a varios recursos de
grupos de la sociedad civil. Afp

LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024







900 30 11 30 www.murprotec.es









Solicita tu diagnóstico gratuito, personalizado, in situ, y sin compromiso



El dato

30%

subirán las ventas online en estas rebajas

Las ventas online crecerán un 30% este año durante las rebajas de verano, con un ticket medio que alcanzará los 190 euros de media, lo que supone un 18% más que en el mismo periodo de 2023, según un informe de Webloyalty. 18%

sube el gasto medio, hasta los 190 euros



#### La empresa



La Comisión Europea acusa formalmente a Microsoft de violar las reglas de competencia en la Unión Europea al vincular su aplicación para videollamadas «Teams» con la instalación del software Office.

#### La balanza



Las acciones del fabricante aeronáutico europeo Airbus se desplomaron ayer un 10% tras anunciar que rebaja sus previsiones de entregas y financieras para 2024 debido, entre otros motivos, a los problemas en la cadena de suministro.



Enagás tendrá una
participación del 50% en el
accionariado del proyecto
BarMar, el hidroducto
submarino entre Barcelona y
Marsella que conectará España
con Francia, según los términos
del acuerdo firmado por los
socios promotores.

**CEOE, Cepyme y ATA** cargan contra el Gobierno por su «teatro» en la reducción de jornada: «Si es una medida política, que la tomen». Avisan que costará 40.000 millones

# Las empresas, ante el chantaje de Díaz: «Que lo haga»

J. de Antonio. MADRID

l diálogo social está roto pese a que los agentes sociales continúan sentados en la mesa. Ayer, un día después del ultimátum de siete días ordenado por el Ministerio de Trabajo para cerrar un acuerdo de la reducción, los empresarios estallaron al unísono contra lo que consideran una «imposición» y un «teatro», el que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha convertido la mesa de negociación social. «Si no tienen en cuenta ninguna de nuestras propuestas, pues realmente saldrá la norma que ella quiera sacar. Y si tienen que hacerla el día 1 de julio pues, sinceramente, que lo hagan. Volverá a ser, como siempre, un monólogo social», espetó el presidente de CEOE a los periodistas que le abordaron para preguntarle sobre la reducción de jornada. «¿Qué vamos a presentar si llevamos 20 reuniones y nos dicen que no a todo? No es más que un teatro».

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, no le fue a la zaga, y en unas jornadas sobre productividad reiteró en la misma línea El absentismo, en su segunda tasa más alta

El absentismo laboral

sigue en máximos desde la pandemia, cuando los contagios por covid colapsaron los hospitales y dejaron miles de puestos de trabajo vacíos. La tasa media de absentismo en 2023 fue del 6,8%, apenas sin cambios respecto a 2022, pero manteniéndose como el segundo dato más alto desde el año 2000, cuando empezó la serie histórica, solo superado por el 7,1% del año 2020, año del inicio de la pandemia. Estos datos muestran «la situación crítica que ha alcanzado este problema», señala Adecco en su Informe Anual Adecco sobre absentismo, sobre todo teniendo en cuenta que esta tasa nunca había superado el 5% hasta el año 2017.

que «yo creo en el diálogo social sincero y honesto, pero el Gobierno lo que hace es montar un teatro». El presidente de las pymes recordó que «nosotros ya hemos hecho nuestra propuesta», pero ninguna ha sido atendida. «Hemos pedido una distribución regular de la jornada, que haya flexibilidad, un mayor margen... Cuantas y cuantas cosas hemos puesto encima de la mesa y todas han sido desechadas. Eso no es diálogo social si solo se admiten las propuestas de una parte».

Cuerva volvió a avisar que las pymes españolas «no están en disposición» de realizar una reducción de la jornada laboral porque «no podrían aguantar» una bajada del tiempo de trabajo de «forma generalizada, sin sentido alguno, sin saber ni cómo están los sectores, ni los territorios, ni la empresa». En este sentido, Cepyme ha cuantificado en 40.000 millones de euros el coste que tendrán que afrontar las empresas por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, entre costes directos e indirectos. «El Impuesto de Sociedades anualmente recaba unos 35.000 millones, lo que significaría duplicar nuestros costes y pagar más que por el Impuesto de Socie-

dades de un año para el otro», apuntó el responsable de Estudios Económicos de Cepyme. Es decir, la pymes afrontarían una factura conjunta de 75.000 millones una vez esté implementada del todo esta medida, que afectaría a casi nueve millones de trabajadores que integran las plantillas de las pymes, a los que hay que sumar más de 3,3 millones de trabajadores autónomos.

Precisamente, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, se despachó ayer largo y tendido en sus críticas al Gobierno en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, en la que cargó con dureza

porque se haya dejado a los autónomos fuera del subsidio para mayores de 52 años y porque la propuesta en jubilación activa perjudica al colectivo. «Hemos vuelto a ser discriminados», después de que el Ejecutivo no haya convocado ninguna reunión institucional con los máximos representantes de los autónomos en lo que va de legislatura. También protestó por la sobrerregulación que está ahogando burocráticamente al colectivo. Más de 1.275.000 páginas con nuevas normas se publicaron en los respectivos boletines oficiales durante el año pasado. «En la práctica esto supone que si un autónomo quie-



ECONOMÍA 25

#### Opinión

#### Trampa, pensiones y vivienda

#### Jesús Rivasés

pícteto (55-135), el filósofo griego y estoico, que pasó parte de su vida como esclavo en Roma, explicaba que «querer agradar a los demás es una trampa peligrosa». En muchas ocasiones, los teóricos agradados son los que caen y quedan atrapados en esas trampas, de las que les resulta muy difícil salir. Las pensiones y la vivienda son dos ejemplos. En España, como en casi todas partes, los Gobiernos intentan agradar a su clientela para conservar sus votos. Las pensiones son uno de los retos pendientes de la economía española que nadie se atreve a coger por los cuernos. La vivienda, por otra parte, con la llegada y permanencia de la extrema izquierda al poder, se ha convertido -fruto de políticas dispararatas y populistas- en uno de los grandes problemas del país.

El Gobierno presume de que la llamada «hucha de las pensiones» ya acumula un fondo de 7.000 millones de euros. No lo relaciona con el hecho de que la Seguridad Social ha doblado su deuda en cuatro años y que la alcanza los 110.000 millones de euros, ni tampoco con que el déficit anual supera los 55.000 millones. Con esa deuda y un gasto muy superior a los ingresos, tener y presumir de 7.000 millones de hucha no solo es absurdo, sino que es una trampa para ingenuos. El problema está ahí, pero nadie quiere abordarlo porque es impopular.

El «think tank» Fedea, una de las «máquinas económicas de pensar» españolas, y el Consejo General de Economistas (CGE), también acaban de insistir en la trampa de la política de vivienda, que «no solo no ha ayudado a mitigar el problema de la oferta,

sino que lo ha incrementado, al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para su venta o alquiler». Los expertos de Fedea y del CGE reclaman una política a largo plazo y plantean «recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer», que debe su nombre al desaparecido ministro socialista del primer gobierno de Felipe González. También piden retirar las medidas de control de precios y restaurar una seguridad jurídica del derecho de propiedad similar a la del resto de Europa. Nada indica que se explore ese camino, porque el Gobierno prefiere querer agradar, aunque sea una trampa, como advertía Epícteto.

# General



El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, volvió a cargar contra el Gobierno y su «monólogo social»

re estar al día tiene que leerse diariamente 3.494 páginas». En cuanto a la reducción de jornada, lo tiene claro: «La idea de trabajar menos y ganar lo mismo le "encantaría" a los más de 3,3 millones de trabajadores autónomos pero se podría soportar de forma generalizada», por lo que considera que se tiene que «pactar empresa a empresa, sector a sector y territorio a territorio».

El Gobierno quiere reducir la jornada laboral para llevarla de las 40 horas semanales a las 37,5 sin merma salarial para 2025 y lo quiere hacer en dos tramos: hasta las 38,5 horas en 2024 para finalizar 2025 con 37,5 definitivamente.

# Sánchez impulsa a la patronal que patrocina Begoña Gómez

El Gobierno le da entrada al Consejo Estatal de la Pyme y al observatorio de la Morosidad

#### H. Montero. MADRID

Dicho y hecho por mandato de La Moncloa. Si hace un mes el Gobierno dio orden de modificar el reglamento del Consejo Económico y Social (CES) para que entren en su seno más organizaciones empresariales regionales, lo que abría la puerta de entrada al diálogo social a la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana Pimec, asociada a Conpymes, ahora ha sido el Ministerio de Industria y Turismo el que ha comunicado oficialmente a la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) que ocupará una de las vocalías del Consejo Estatal de la Pyme.

Asimismo, Conpymes entrará en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada en representación de las organizaciones empresariales de ámbito estatal e intersectorial más representativas «reconociéndose su papel, su labor y su derecho a estar como interlocutor social más representativo de las pymes», se felicitó la patronal en un comunicado.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de abril un Real Decreto por el que se modifica la regulación del Consejo Estatal de la Pyme y se crea el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

Es una modificación del Real



Begoña Gómez, en un acto de la patronal Conpymes

#### El Ejecutivo ha modificado la legislación para dar cabida a patronales afines a sus tesis

Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa.

El nuevo paso modifica la composición del Consejo Estatal de la Pyme, por un lado, actualizando el número de vocalías correspondientes a los ministerios para adaptarlo a la actual estructura ministerial y, por otro lado, aumentando el número de vocalías correspondientes a organizaciones empresariales y sindicales. «Por primera vez se rompe el monopolio de CEOE-Cepyme como únicos interlocutores de las pymes y autónomos de nuestro país, en línea con la Recomendación de la Comisión Europea que insta a la democratización del Diálogo Social», celebró el presidente de Conpymes, José María Torres.

La «colonización» en instituciones que representan el diálogo social, tanto nuevas como ya existentes, de esta organización impulsada por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, es una muestra más del intento de politización de estos organismos independientes, según denuncia la CEOE.

Conpymes, la confederación de pymes que pretende disputar a Cepyme, miembro de la CEOE, el liderazgo en la representación de la pequeña y mediana empresa, suele estar en sintonía con los postulados de La Moncloa, como en el caso de la opa de BBVA a Banco Sabadell.

26 ECONOMÍA

Miércoles. 26 de junio de 2024 • LA RAZÓN

#### EXMATRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio, sito en SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid) Camino de lo Cortao nº 30, nave 17, el próximo día 30 de julio de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

Primero- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), de la aplicación de Resultados, propuestos por el Consejo, y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio social de 2023.

Segundo- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, según lo previsto en el

art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En San Sebastián de los Reyes, a 24 de junio de 2024. La Presidenta del Consejo de Administración. Fdo. Doña Marcela Virginia del Barco Fernández.

#### Asociación Provincial de Maestros de Madrid "La Enseñanza Católica"

Que en fecha de 29 de mayo de 2024, en segunda convocatoria, a las 19.00 horas, fue celebrada Asamblea Extraordinaria de la Asociación Provincial de Maestros de Madrid "La Enseñanza Católica", de acuerdo con los artículos 13 y 23 de sus Estatutos. Que la convocatoria efectuada por la Presidente en conjunción con la Junta Directiva, siguiendo el orden del día, entre otros asuntos, acordó lo siguiente según acta de la reunión:

En el punto tercero del orden del día, se acordó por unanimidad la confirmación de la aceptación de tres nuevos asociados.

En el punto cuarto del orden día, "Elección de los miembros de la Junta Directiva", fueron elegidos los siguientes nuevos integrantes: Presidente, Juan Antonio Teso Téllez; Vicepresidente, María Teresa Palazuelos Arnaiz; Secretario, Daniel Eduardo Gutiérrez Carreras; Tesorero, María del Rosario de Lucas Gómez; Vocal primero, Ana María Ahijado Cardassay.

#### "JAUME ANGLADA VIÑAS, S.A."

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en general conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "JAUME ANGLADA VIÑAS, S.A.", celebrada el 11 de junio de 2024, con el carácter de Universal, acordó reducir el capital social en la cifra de 2.343,95 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a tres de sus accionistas. La reducción se ha llevado a cabo mediante la amortización de 39 acciones nominativas de la Serie A, en concreto las número 256 a 294, ambos inclusive, por su valor total de 1.431.587,82 euros, de los que 2.343,95 euros son con cargo a capital, a razón de 60,101210 € de valor nominal por acción, y los restantes 1.429.243,87 euros, a razón de 36.647,2787 euros por acción, son con cargo a reservas voluntarias.

Se hace constar que, dado que la amortización de acciones acordada en dicha Junta, no afecta por igual a todos los accionistas, el acuerdo fue adoptado con el voto favorable de todos los accionistas de la compañía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 329, 330 y demás concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

El acuerdo de reducción se ejecuta mediante la devolución de aportaciones a los accionistas que han visto amortizadas las acciones de las que eran titulares, mediante adjudicaciones no dinerarias, por importe total de 1.431.587,82 euros, de los que 2.343,95 euros son con cargo a capital y los restantes 1.429.243,87 euros son con cargo a reservas voluntarias.

Tras la reducción de capital efectuada y dado que el capital social se encuentra provisionalmente por debajo del mínimo legal, se acordó por unanimidad ampliar el capital social en la cifra de 4.707,74 euros, con lo que el capital social queda fijado en la cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS, (62.465,00 €). La ampliación del capital social se lleva a cabo mediante el aumento del valor nominal de las acciones, que pasan de tener un valor nominal de 60,101210 euros cada una, a tener un valor nominal de 65,00 euros por acción.

Tras los acuerdos adoptados en dicha Junta, se procedió a la renumeración y canje de las acciones nominativas que no se han visto amortizadas, representativas del cien por cien del capital social, procediéndose a su asignación en el modo y forma que consta en el Acta de la Junta.

En Barcelona, a 12 de junio de 2024. Jaume Anglada Viñas. Administrador único de "JAUME ANGLADA VIÑAS, S.A."

# El Gobierno amaga con prohibir los pisos turísticos

Estudia cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para dejarlo en manos de las comunidades de propietarios

#### S. de la Cruz. MADRID

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confirmó ayer que el Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica.

Así lo manifestó en el programa «Mirada Crítica» de Telecinco, en el que argumentó que esta decisión es consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que va se pronunció en dos sentencias en dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado. En concreto, los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios, y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos.

«A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en estetipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país», explicó.

Rodríguez criticó que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial. Por ello, durante su intervención celebró que las autonomías estén tomando «cartas en el asunto», poniendo el ejemplo reciente de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de querer eliminar todos los pisos turísticos, unos 10.000, en noviembre de 2028. La titular de Vivienda destacó que «va a beneficiar a la ciudadanía de Barcelona que quiere vivir en su ciudad, que no quiere que sea un parque temático y que prioriza el derecho al acceso a la vivienda frente a intereses económicos».

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se pronunció también sobre el aumento de pisos turísticos y defendió que «poner orden en la oferta de pisos turísticos es el primer paso para gobernar los efectos negativos» que puede tener. «El turismo es un fenómeno absolutamente positivo en España», añadió en su

Dos sentencias del Supremo consideran como actividad económica este tipo de alquileres cuenta de X al conocerse la propuesta de Barcelona.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la creación de una plataforma única estatal mediante la cual, controlary combatir el fraude que se produce en el mercado de los pisos turísticos. Así, a través de esta iniciativa, que esperan que esté lista antes de que finalice el año próximo, se unificarán datos, estudios y normativas en materia de vivienda destinada al turismo. El desarrollo de esta plataforma surge en base al Reglamento europeo que regula el fenómeno de los servicios de alquiler de corta duración, que entró en vigor el pasado 20 de mayo.

Ayer por la tarde, Rodríguez se reunió también con las comisiones de Vivienda y de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con las que abordó el fenómeno de los pisos turísticos.



Barcelona quiere eliminar todos los pisos turísticos antes del final de 2028

#### El PIB crece un 0,8%, una décima más de lo previsto

#### J. de Antonio. MADRID

La economía española mantiene el pulso. El Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 0,8% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, una décima más respecto al dato avanzado hace dos meses y también en relación con el crecimiento registrado en el cuarto trimestre de 2023 (0,7%), según los datos de Contabilidad Nacional publicados por el INE. Esta revisión al alza se cimentó en

la buena evolución del consumo público –por tanto, financiado con déficit–, en la fortaleza del sector exterior, en el turismo y en el repunte de la inversión. Tanto las exportaciones de bienes y servicios (3,3%) como las importaciones (2,2%) registraron tasas positivas en los últimos tres meses. Sin embargo, las exportaciones presentaron una tasa interanual negativa del 0,2%, lo que supuso 1,3 puntos menos que en el trimestre anterior. Por el lado del empleo y la productividad no

llegan buenas noticias. El número de horas efectivamente trabajadas aumentó un 1,3% interanual este trimestre, pero eso es un punto menos que en el anterior, lo que significa que en términos intertrimestrales la variación fue del 0,3% negativa. Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se incrementaron un 3,4% en tasa interanual, pero eso son cinco décimas menos que en el trimestre precedente. Mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que «seguimos

con la racha de buenas noticias con el mayor avance trimestral desde hace casi dos años», el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, considera que el aumento del PIB es «engañoso» ya que no reflejan una buena marcha de la economía española se ha conseguido a costa del déficit y de la deuda, «es decir, más gasto público que vamos a dejar a deber. Eso ni es un crecimiento sano ni sostenible», con casi todos los principales sectores, salvo el turismo, en negativo.

LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024

# La nómina de las pensiones de junio se come 25.171 millones con la extra

La pensión media de jubilación está en 1.442 euros y las nuevas altas superan los 1.530

H. Montero, MADRID

Mes tras mes se baten todos los récords de gasto en pensiones. El incremento de las mismas, ligado al aumento del número de pensionistas con el inicio del periodo de jubilación de los trabajadores provenientes del «baby boom», hace que la bola del gasto no deje de crecer. Este fenómeno se acrecienta en los meses donde se acumulan las pagas extraordinarias. Así, este mes de junio la Seguridad Social ha abonado nada menos que 25.171,5 millones de euros solo para las pensiones contributivas, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A la nómina mensual ordinaria correspondieron 12.751,5 millo-



Un grupo de jubilados en una visita turística en Madrid

nes, un 6,3% más que en junio de 2023 y un nuevo récord, y 12.420 millones de euros a la paga extra, un 6,2% más. De esta manera, el gasto en pensiones se situó en el 11,5% del PIB en junio.

Más de 10,1 millones de pensiones (10.142.040) reciben la paga extra, con una cuantía media de 1.224,6 euros, un 4,9% más que en la misma fecha del año pasado.

La paga extraordinaria se abona con la pensión mensual salvo las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en 12 pagas, ya que las extras se prorratean en las mensualidades ordinarias. Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en junio casi un 4,9% interanual, hasta los 1.441,8 euros mensuales. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de mayo de 2024 (último dato) a 1.531,9 euros. En consecuencia, el gasto en pensiones de jubilación fue con diferencia el más alto registrado.

De los 12.751,5 millones que se dedicaron en junio a la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, tres cuartas partes se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 9.322,3 millones, un 6,6% más que hace un año.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), creció un 5% interanual, hasta situarse a 1 de junio de este año en 1.254,62 euros.

De las nuevas altas de jubilación producidas en los primeros meses del año (138.196), el 70% fueron con la edad ordinaria (96.761), mientras que un 10,2% se corresponden con la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019.

Por el contrario, el número de jubilaciones anticipadas se ha reducido «considerablemente», pues el 29,3% de las nuevas altas de mayo (41.398) fueron jubilaciones anticipadas. Mientras, en 2019 suponían el 40%.

### Las pymes apoyan las ayudas al turismo y las infraestructuras

El comercio local y de proximidad se digitaliza e introduce medios de pago internacional

N. S. A. MADRID

Más del 55% de las pymes españolas cree que las medidas de apoyo al turismo, nacional e internacional, junto con la inversión en infraestructuras en sus ciudades benefician al comercio local. Es la principal conclusión de la encuesta anual de American Express al comercio local español.

Durante la presentación de la consulta, Julia López, vicepresidenta y directora general del área de establecimientos de American Express para Europa continental, ha señalado que «los pequeños comercios locales son la columna vertebral de nuestras comunidades en España, no solamente impulsando la economía, sino también alimentando la identidad cultural y la diversidad de nuestras ciudades».

El motivo de la consulta es el lanzamiento de la próxima campaña «Shop Small» de apoyo al comercio de proximidad de American Express, por la que la compañía apoya y favorece el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

Según la encuesta, el 42,2% de las pequeñas y medianas empresas en España se sienten más optimistas sobre su situación financiera, y esperan mejorar en lo que queda de 2024. También cabe destacar el continuo crecimiento del sentimiento del comercio local como elemento dinamizador de las zonas urbanas, creando servicios y



El pago por móvil es una opción cada vez más utilizada por los clientes

asesoramientos más personalizados para el cliente.

Para el comercio local, favorecer la llegada de turistas sería una de las medidas con mayor potencial para impulsar sus negocios, según el 50,5% de los establecimientos encuestados. De hecho, el 20% ha percibido una mayor afluencia de turistas a sus negocios.

Respecto a cómo pagan, aunque el efectivo y las tarjetas son los medios más utilizados, la aceptación de pagos móviles (contactless) ha crecido hasta el 53,9%. En este sentido, la seguridad en las transacciones es el aspecto que más tienen en cuenta los comerciantes a la hora de ofrecer medios de pago a sus clientes.

#### Promoción digital y turística

Otro dato interesante de la consulta es la promoción. El 89,3% de los comercios afirma haber utilizado herramientas de marketing o publicidad, sobre todo en redes sociales y páginas web a través del posicionamiento en buscadores.

El 83,6% hace uso de publicidad

en redes sociales, y el 64,4% tiene tienda online. Estas son las palancas de mejora del negocio con mayor crecimiento respecto a 2023. No en vano, las ventas online representan ya el 27% de las totales. Del mismo modo, crece entre los comercios locales la idea de que las medidas de apoyo al turismo y la inversión en infraestructuras y mejoras generales en la ciudad benefician a sus negocios, pues un tercio considera que el aumento de la afluencia de clientes internacionales impulsa su actividad.

No cabe duda de que el comercio local es un claro beneficiario del turismo, como destaca el 51% de los consultados. Por ello, la formación del personal en idiomas, la aceptación de medios de pago internacionales y la digitalización del negocio son las medidas prioritarias para atraer a este tipo de clientes.

Para lograr satisfacer estas necesidades de los establecimientos locales y de proximidad, y apoyar así el crecimiento tanto del turismo como de los comercios, American Express lanzará en breve la quinta edición de su campaña anual «Shop Small», que «incentiva a los usuarios de las tarjetas American Express a apoyar a los comerciantes locales», concluyó Julia López. 28 ECONOMÍA

| LA BO       | LSA                                  |          |                             |          |                    |                |                                      |                         |                                   |          |                 |                            |            |                     |               |                   |             |
|-------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
|             | IBEX 35<br>Madrid<br>otiz. 11.118,90 |          | CAC 40<br>Paris<br>7,662,30 |          | TSE 100<br>Londres | Fráncfort      | DOW JONES<br>Nueva York<br>39.112,16 |                         | NASDAQ<br>Nueva York<br>19.701,13 |          | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLEO<br>Brent<br>85,40 |            | EURÍBOR<br>12 meses |               | ORO<br>Dólar/onza | Cotiz.      |
| Cotiz.      |                                      |          |                             |          | 8.247,79           | 18.177,62      |                                      |                         |                                   |          | 39.173,15       |                            |            | 3,58                |               | 2.321,5           |             |
| Día         | -0,48%                               |          | -0,58%                      | <b>V</b> | -0,41%             | -0,81%         | -0,76%                               | $\overline{\mathbf{v}}$ | 1,16%                             | <b>A</b> | 0,95%           | -0,61%                     | V          | -1,16%              | $\overline{}$ | -0,51%            | Día Día     |
| Año         | 10,07%                               | 7% 1,58% |                             |          | 6,65%              | 8,51%          | 3,64 %                               |                         | 14,59 %                           |          | 17,06%          | -0,7196                    |            | 1,91%               | 13,12%        | Año               |             |
| IBEX 35     |                                      |          |                             |          |                    |                |                                      |                         |                                   |          |                 |                            |            |                     |               |                   | -           |
|             | Última                               | Ayer     |                             |          | Última             |                | Ayer                                 |                         |                                   | Última   |                 |                            | Ayer       |                     |               |                   |             |
|             | Cotización                           | % Dif.   | Máx.                        | Min.     | Volumen €          |                | Cotización                           | % Dif.                  | Máx.                              | Min.     | Volumen €       |                            | Cotización | % Dif.              | Máx.          | Min.              | Volumen €   |
| ACCIONA     | 115,300                              | -0,35    | 116,700                     | 113,600  | 10,709.092         | CELLNEX        | 31,250                               | -0,70                   | 31,550                            | 31,110   | 41.497.764      | LOGISTA                    | 27,120     | -1,09               | 27,440        | 27,080            | 5.772.213   |
| ACCIONA EN  | RGIA 19,980                          | -0,99    | 20,480                      | 19,960   | 4.731.124          | ENAGAS         | 14,410                               | -0,35                   | 14,580                            | 14,380   | 13.146.212      | MAPFRE                     | 2,170      | -0,73               | 2,204         | 2,162             | 3.812.370   |
| ACERINOX    | 9,715                                | -1,07    | 9,860                       | 9,680    | 6.624.285          | ENDESA         | 19,175                               | 0,63                    | 19,175                            | 19,015   | 17.492.116      | MELIA HOTELS               | 7,680      | 0,66                | 7,690         | 7,500             | 2.954.009   |
| ACS         | 40,740                               | -0,39    | 40,840                      | 40,360   | 18.406.940         | FERROVIAL      | 36,640                               | 0,22                    | 36,640                            | 35,860   | 38.434.572      | MERLIN                     | 10,540     | -1,22               | 10,740        | 10,480            | 4.696.972   |
| AENA        | 186,600                              | -0,74    | 188,000                     | 185,200  | 32.667.420         | FLUIDRA        | 19,940                               | -7,94                   | 20,720                            | 19,710   | 22.700.558      | NATURGY                    | 20,720     | -0,48               | 21,160        | 20,620            | 10.736.564  |
| AMADEUS     | 64,100                               | 0,12     | 64,180                      | 63,600   | 36.661.415         | GRIFOLS-A      | 9,106                                | -2,51                   | 9,452                             | 9,056    | 11.743.763      | RED ELECTRICA              | 17,290     | -0,17               | 17,470        | 17,260            | 19.259.578  |
| ARCELORMIT  | TAL 21,880                           | -1,22    | 22,170                      | 21,760   | 3.348.765          | IBERDROLA      | 12,450                               | 1,06                    | 12,510                            | 12,330   | 231.751.560     | REPSOL                     | 14,755     | -0,30               | 15,025        | 14,735            | 49.018.809  |
| B. SABADELL | 1,788                                | -1,22    | 1,821                       | 1,775    | 22.885.590         | INDITEX        | 46,820                               | -0,83                   | 47,060                            | 46.580   | 52.587.829      | SACYR                      | 3,330      | -1,77               | 3,390         | 3,32              | 4.559.457   |
| B. SANTANDE | R 4,381                              | -0.65    | 4,440                       | 4,352    | 119.858.341        | INDRA          | 19,980                               | -1,67                   | 20,260                            | 19,360   | 15.106.864      | SOLARIA                    | 11,970     | -2,21               | 12,260        | 11,950            | 6.426.812   |
| BANKINTER   | 7,712                                | 0,13     | 7,752                       | 7,652    | 8.274.128          | INMOB. COLONIA |                                      | -1,53                   | 5,565                             | 5,460    | 2.398.991       | TELEFONICA                 | 4,037      | -1,75               | 4,117         | 4,017             | 168.806.271 |
| BBVA        | 9,280                                | -1,19    | 9,480                       | 9,224    | 66.430.511         | IAG            | 1,992                                | -1,82                   | 2,028                             | 1,983    | 9.541.934       | UNICAJA                    | 1,267      | -1,32               | 1,293         | 1,262             | 5.302.232   |
| CAIXABANK   | 5,010                                | 0.04     | 5,068                       | 4,942    | 34.603.005         | LAB. ROVI      | 83,000                               | -0,66                   | 83,950                            | 82,700   | 3.364.060       |                            |            |                     |               | 31100000000       |             |

#### **Empresas**

#### Volotea se alía con Avianca con la vista puesta en Air Europa

#### R. L. V. MADRID

Volotea toma posiciones para asumir las rutas que Air Europa libere en caso de la que la Comisión Europea dé su visto bueno finalmente a su compra por parte de Iberia. La aerolínea de corto radio creará una «joint venture» con el Grupo Abra, propietario de las aerolíneas Avianca y Gol, para operar de forma conjunta pero sin necesidad de tener que fusionarse.

La alianza, según las compañías, es una solución integral única que se posiciona como la mejor alternativa para actuar como «remedy taker» en la fusión entre Iberia y Air Europa dada la operación complementaria de corto radio de Volotea y de largo radio e intra-Américas de Grupo Abra. El acuerdo permitirá a ambas compañías operar como si de una compañía en red se tratara.

#### AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA ANUNCIO

SUMARIO

Resolución de Alcaldía nº 514, de fecha 10/05/2024 del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra por la que se aprueba inicialmente el estudio de detalle. TEXTO

Habiéndose aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía nº 514/2024 el estudio de detalle para la ejecución material del siguiente ámbito:

Unidad de Actuación Afectada Calle Miraflores 36 Instrumento de Planeamiento Alineación que desarrolla

De conformidad con el artículo 60.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se somete a información pública por el plazo de veinte días, contado desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://www.quadalixdelasierra.com

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes.



El IVA de los alimentos exentos pasará al 2% en octubre y el de los alimentos con un IVA del 5% se elevará al 7,5%

#### **Impuestos**

### El IVA de la cesta de la compra empezará a subir en octubre

Las rebajas se prorrogan tres meses y menguarán entre octubre y diciembre

Inma Bermejo. MADRID

El Gobierno prepara el terreno para que los alimentos vuelvan a tener el IVA previo a las medidas para paliar la espiral inflacionista. El Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo decreto anticrisis que incluye el mantenimiento del IVA rebajado al 5% (10% en origen) para pastas y aceites de semillas y la supresión de este impuesto

para alimentos básicos como pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales (4% en origen) hasta el 30 de septiembre, a los que se sumará desde el 1 de julio como novedad el aceite de oliva. No obstante, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, el IVA de los alimentos exentos se elevará al 2% y el de los alimentos con un IVA del 5% aumentará al 7,5% con el objetivo de ir recu-

perando los tipos originales de forma progresiva y volver a la normalidad fiscal en 2025.

«Esa paulatina reversión responde al mandato efectuado por la Comisión Europea para ir atenuando las medidas extraordinarias adoptadas en los años precedentes», argumentó ayer el Gobierno. En este mismo sentido se pronunció el lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al insinuar que esta será la última prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos. «Se espera que a lo largo de los próximos meses se vaya normalizando la inflación general, pero también la inflación de los

0%

de IVA para el aceite de oliva hasta septiembre, del 2% de octubre a fin de año y del 4% en 2025 alimentos. Estos serían los últimos tramos en los cuales tenemos que seguir aportando ese apoyo adicional», dijo.

Esta rebaja fiscal -de la que están excluidos el pescado y la carne- entró en vigor en enero de 2023 y se prorrogó hasta el 30 de junio de este año, cuando caducaba, aunque finalmente el Gobierno ha decidido extender la medida por la persistente de inflación de los alimentos (4,4% en mayo). En cuanto al aceite de oliva, la novedad, su IVA ya estaba rebajado desde 2023 al 5% al igual que las pastas alimenticias, pero finalmente el Gobierno ha dejado la tasa en el 0% hasta septiembre y en el 2% de octubre a diciembre por su intenso encarecimiento, de hasta el 198,5% desde enero de 2021. Además, pasará a formar parte de manera estructural de los bienes y servicios de primera necesidad a los que se aplica un IVA superreducido, del 4% en condiciones normales.



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato



#### \* Atención a la enfermedad mental



Madrid atendió el pasado año a 9.264 personas con enfermedad mental grave y duradera, 240 más que el ejercicio anterior, e incrementó la red pública con 234 nuevas plazas. Se distribuyen en centros de día, rehabilitación, residencias o pisos supervisados donde trabajan más de 1.500 profesionales. Una atención que ha alcanzado 7.088 plazas. Clave ante un problema acuciante también para las familias.



Lagarde felicitó a Isabel Díaz Ayuso por su coraje y le pidió que le explicara cuál fue el secreto de su éxito durante la pandemia

#### Ciudadano M

# Con el foco en la inversión

#### R. Fdez. MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo ayer un encuentro con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en la sede de esta institución comunitaria en Francfort.

Díaz Ayuso le ha trasladado la política fiscal incentivadora para las empresas del Ejecutivo autonómico y la fortaleza de la economía madrileña, que ha crecido un 2,7% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2023, dos décimas por encima de la media nacional, consolidándose como la región que más aporta al PIB español, con el 19,4%. En la reunión ha participado también el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Madrid acapara también el mayor volumen de inversión extranjera, con el 62,1% del total estatal en los primeros tres meses del año, y registra el mayor número de creación de empresas, con casi 10.000 entre enero y abril, el 22,3%. En esta misma línea, y ayer también, la presidenta Díaz Ayuso presentó en

Francfort el potencial de la región como «plaza financiera de referencia en Europa», siendo la sede de firmas como el Banco de Santander, BBVA o ING.

Esta fue la segunda jornada de su visita al país germano. En ella Ayuso trasladó a directivos de Deutsche Bank la apuesta del Ejecutivo autonómico por ofrecer «un entorno seguro y predecible para las inversiones». Precisamente, Madrid ha sido recientemente elegida por Deutsche Bank para albergar su centro global de auditoría, «reflejo de la confianza de esta empresa por la situación económica, calidad de vida, transporte y oferta educativa de la región». En el transcurso del encuentro, la presidenta ha detallado también «su política de vivienda, especialmente enfocada a los jóvenes, y que potencia la colaboración público-privada para que más entidades participen de estos proyectos». Ayuso ha recordado que la Administración autonómica «genera certidumbre en los mercados, sin necesidad de acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, la única que ha realizado emisiones públicas de bonos verdes, hasta un total de cinco, la última de ellas el pasado mes de mayo por 600 millones».

#### En foco

#### J. V. Echagüe. MADRID

El debate sobre el Estado de la Ciudad no solo permitió al alcalde de Madrid hacer balance de su gestión. Entre los habituales ataques y contraataques entre el Ayuntamiento y la oposición, José Luis Martínez-Almeida ha avanzado algunos de los planes que su equipo de Gobierno acometerá a más corto plazo: desde obras hasta nuevas ordenanzas, pasando por eventos culturales hasta ahora inéditos en la capital.

#### Paisaje de la Luz

En este segundo semestre, el Consistorio redactará el proyecto de reformadel Paisaje de la Luz, único espacio de la capital catalogado como Patrimonio de la Humanidad. En este caso, las obras abarcarán la subida de la calle Alcalá, entre Cibeles y Puerta de Alcalá, con la creación de un bulevar que pretende dotar de «mayor dignidad al monumento más reconocible y reconocido de nuestra ciudad».

#### Soterramientos de Ventas y la Castellana

Dos de las obras más ambiciosas de la legislatura se licitarán también en el segundo semestre: el cubrimiento de Ventas, con la creación de una plataforma que unirá los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal, y el soterramiento del tramo final de Castellana, a su paso por las Cinco Torres. El resultado de este último será la creación de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes que conectarán el desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

#### Fuente de Neptuno

Antes de que acabe el año, el Ayuntamiento actuará sobre la emblemática fuente de Neptuno con el objetivo de revertir las patologías que aquejan al monumento. Sobre todo por el deterioro que ha sufrido el mármol de la escultura debido a su exposición a la meteorología. El Consistorio ya habría iniciado un estudio previo para saber el alcance de las obras, en un proceder similar al seguido con la Puerta de Alcalá.

#### Escuelas infantiles

La ciudad de Madrid sumará 111 plazas más para escuelas infantiles en el curso 2024-2025, reuniendo así 8.618 plazas. Como explicó el regidor, la cifra es el resultado de la ampliación de la escuela El Duende, en el distrito Centro, y de la próxima incorporación de las 82 plazas de la nueva escuela del Paseo de la Direc-



# La hoja de ruta másura másura de ruta másura de Almeida de Almeida

La licitación de los soterramientos, la ordenanza de convivencia y el plan de natalidad, entre las iniciativas que se pondrán en marcha antes de 2025

ción, en Tetuán, que abrirá en enero de 2025. Del mismo modo, el próximo curso también se incrementará en un 10 por ciento el importe de las becas infantiles, con un aumento en el tramo de renta para acceder a estas ayudas. Con la apertura de dos escuelas más, en Salamanca y Centro – esta última para el curso 2025-2026–, y la previsión de construcción de otras dos durante el mandato en Retiro y Usera, el Consistorio espera abrir cuatro nuevas escuelas

infantiles a lo largo de los próximos años.

#### Ordenanza de convivencia

Una de las novedades de la legislatura vendrá dada por la nueva ordenanza para la garantía de la convivencia y la prevención de las conductas antisociales. Un texto con el que se busca «normativizar» y aglutinar la respuesta legal municipal frente a determinados, de forma que se traslade el mensaje de que «no se van a tolerar». Antes MADRID 3

MADRID 3

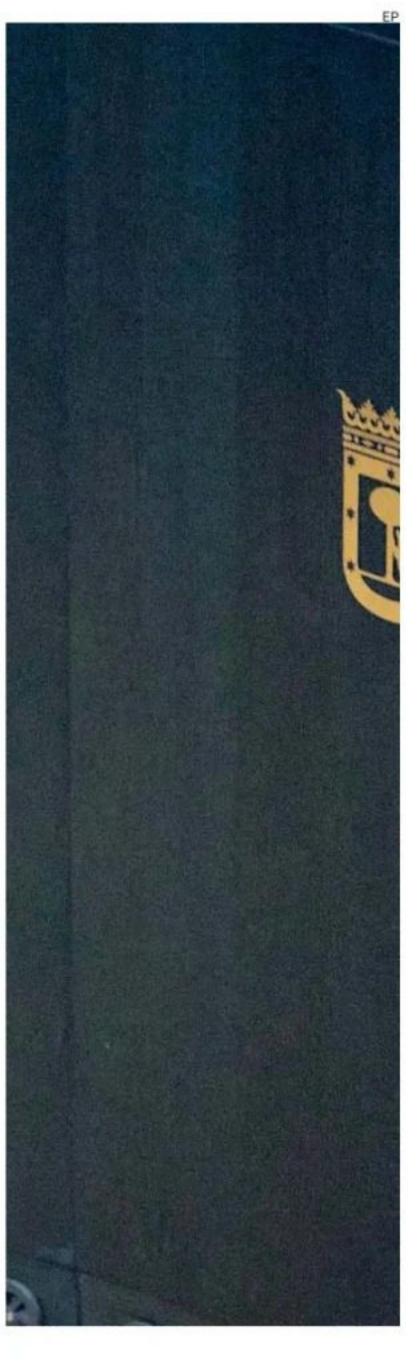

Martínez-Almeida, ayer, en el debate del Estado de la Ciudad

viviendas en dos de los nuevos desarrollos del sureste: los Ahijones y los Berrocales. En esa línea, Almeida ha cifrado en un 30 por ciento la vivienda asequible para arrendar y entregará 750 pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ante de que finalice año.

#### Plan de natalidad

Almeida también ha adelantado que el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con José Fernándezalfrente, presentará suplan natalidad en el próximo mes de septiembre. Se trata de una de las iniciativas presentes en su programa electoral y que, en la práctica, incorporará medidas que pondrán el foco en la conciliación familiar y laboral.

#### Sede de la Cumbre Iberoamericana

Madrid será la sede de la Secretaría Local de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, máxima instancia de la Conferencia Iberoame-

El Consistorio redactará en los próximos meses la reforma del Paisaje de la Luz

Cibeles creará una bienal de Flamenco dirigida por el bailarín y coreógrafo Ángel Rojas

de que acabe el año se iniciará el periodo de consultas públicas.

#### Cámaras de seguridad

En el presente mandato ya se han instalado 56 cámaras mientras que otras 16 se encuentran en ejecución en la plaza del 2 de mayo y otras 15 en la plaza Elíptica. Almeida confirmó que estos dispositivos de vigilancia se colocarán también en la calle de Cullera (Latina), en Pradolongo (Usera) y en el Parque Calero (Ciudad Lineal), contando además con Inteligencia Artificial (IA) para «anticipar conductas de seguridad y convivencia».

#### Más de 2.000 nuevas viviendas

El Ayuntamiento licitará próximamente en torno a 2.300 nuevas ricana, un organismo político de cooperación que aglutina a 22 países. De este modo, por primera vez, habrá «alcaldes presentes físicamente en la Cumbre Iberoamericana», donde se podrá dar cuenta de «la situación de las ciudades», «cuáles son los problemas» que tienen y «cuáles son las soluciones» que ven los alcaldes, todo ello «cara a cara con los jefes de Estado» de los países.

#### Flamenco

Lejos de las voces que alertaban de la «desaparición del flamenco de la programación cultural del Ayuntamiento» de Madrid, el alcalde ha avanzado que, en 2025, habrá una Bienal de Flamenco dirigida por el bailarín y coreógrafo Ángel Rojas.



El cartel de 2024 ha enfrentado al Ayuntamiento con la oposición de izquierdas

## El Orgullo, arma arrojadiza en el Pleno

El cartel de 2024 y la no exención de límites en el ruido enfrentan a Cibeles y oposición

J. V. E. MADRID

No hay Pleno en Cibeles en junio en el que la proximidad de las fiestas del Orgullo no sea un punto de fricción entre el equipo de Gobierno y la oposición. Si en otros años la polémica estaba en el izado de la bandera multicolor en Cibeles, en esta edición la causa se ha desdoblado: por un lado, un cartel que, desde el colectivo LGTBI, consideran denigrante; por otro, la declaración del Orgullo como «fiesta de interés general», lo que en la práctica supondría la suspensión de las ordenanzas de ruido durante su celebración.

El propio alcalde salió al paso de las críticas referidas al cartel de esta edición, en el que pueden verse copas, preservativos y tacones. Ante el reproche de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que considera el diseño una «caricatura del colectivo», Almeida le echó en cara el cartel de la fiesta organizada por el partido izquierdista con motivo de las fiestas, en el que se recuer-

da que la copa cuesta doce euros y la cerveza seis. «Hablar de copas en el Orgullo en un cartel es frivolizar con las personas LGT-BI», apuntó.

El alcalde recordó que «todos los años» se repite «la misma historia»: la «izquierda» tiene que «montar el pollo» y decir «que el Orgullo no se va a celebrar», aunque «el Orgullo este año va a ser más festivo y más reivindicativo que nunca».

En cuanto a la declaración de la fiesta de «interés general o especial significación ciudadana», PP y Vox tumbaron la propuesta de Más Madrid. Del mismo modo, en esa misma propuesta, la formación de Rita Maestre pedía crear la figura del «Comisionado del Orgullo LGTBI» para coordinar las actuaciones.

Desde Cibeles recordaron que la fiesta ya tiene esa consideración desde el año 2016. Sin embargo, el Ayuntamiento no aplicará los límites de exención de ruido que si aplicaba el Consistorio presidido entonces por Manuela Carmena. Si bien aún

"Todos los años montan el "pollo" y dicen que el Orgullo no se va a celebrar», criticó el alcalde está por ver las medidas que tomará el Ayuntamiento, en las últimas ediciones si se han aprobado modificaciones puntuales que han permitido a los organizadores superar los límites de decibelios que marca la ordenanza.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, reivindicó que la campaña del Ayuntamiento se centra en las personas mayores LGTBI y es un homenaje «a todos los hombres y a todas las mujeres que lucharon en una época oscura por defender sus derechos». «No hablen en nombres de colectivos, somos personas, somos LGTBI. Y usted, señora Maestre, y usted, señora Maroto, no me representan a mí, me representan el señor Almeida y Díaz Ayuso. Lo digo alto y claro», expresó.

La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, también tomó la palabra sobre la polémica del cartel de este año. «Reducir el Orgullo a alcohol, fuegos artificiales, sexo y taconeo es vergonzoso y ofensivo y en nuestra opinión es un caso de LGTBIfobia institucional. La campaña del Ayuntamiento reduce al colectivo a clichés», afirmó, a la vez que ha vuelto a exigir que se retire esta campaña «de forma inmediata» y que se «deje de hacer el ridículo tratando de justificarla».

# Transportes confirma que no reclamará la gestión de Cercanías

PRodrigo hace balance de su primer año, con la DANA y el Plan VIVE como protagonistas

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

Hasta el 94% de las promesas electorales ya han sido cumplidas por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, al igual que el lunes anunciaba la de Sanidad. El consejero, Jorge Rodrigo, confirmó ayer que, antes de que acabe el año, verán la luz algunas de las líneas maestras de esta legislatura. De momento, ésta ha estado marcada por las ampliaciones de la red de Metro y sus disputas con el Ministerio de la misma área, liderado por Óscar Puente. Los descarrilamientos y constantes retrasos en la red de Cercanías han protagonizado la mayoría de las reclamaciones del Gobierno regional a Sánchez, así como al delegado del Gobierno.

Pero a la vez, uno de los grandes retos era resolver el problema de la vivienda o el acceso a esta. Para ello, Rodrigo recordó la puesta en marcha de dos proyectos, como el Plan VIVE o el Plan Primera Vivienda, dirigidos a colectivos que necesitan vivienda social y gente joven. Paralelamente, criticó la Ley de Vivienda promovida por el Gobierno de Sánchez, ya que «ha recortado la oferta de alquiler, disparando los precios por culpa de la inseguridad jurídica».



Las incidencias en la red de Cercanías han sido numerosas

En materia de Transportes, apuntó que el Consorcio Municipal gestiona un servicio utilizado por 5 millones de pasajeros diarios. Por ejemplo, los autobuses interurbanos dan cobertura a 172 municipios, cubriendo un recorrido total de 22.000 km. Para los próximos meses (antes de Navidad) anunció la inauguración de la ampliación de Línea 3. Así como, esta semana se presentarán las cuatro alternativas para el trazado de los 33 kilómetros que ocupará la renovada Línea 11. El presupuesto de todos estos proyectos, sumado a la adquisición de nuevos trenes, ha supuesto la mayor inversión de la historia de este servicio de transporte.

Sin embargo, entre sus mayores prioridades sigue estando resolver la situación de los afectados de la Línea 7B, asegurando que están en permanente contacto con las asociaciones de vecinos y familias, para atender todas sus necesidades, como brindarles apoyo sicológico, entre ellas. Así como generar líneas de ayuda y financiación para los comerciantes locales.

Por si fuera poco, la vuelta del pasado verano traía una primera prueba de fuego para la renovada consejería. La DANA azotaba con crueldad los municipios de Aldea del Fresno y Villamanta, especialmente. Un desafío en el que apliAseguran estar en contacto constante con los afectados y comerciantes de la Línea 7B

Jorge Rodrigo: «Los madrileños no deberían pagar las incidencias de la red de Cercanías» caron todos los recursos de la región para reaccionar ante catástrofes imprevistas. Así, anunció la próxima inauguración de los puentes que volverán a comunicar los municipios más afectados por la borrasca.

También han sido protagonistas en este primer año de legislatura los reglamentos del taxi y VTC. Que por fin adaptaban, considerablemente, la actividad de estos servicios a la realidad actual de la movilidad madrileña. Mientras, volvió a lamentar la crisis de Cercanías, que vivía su momento más tenso en diciembre, con tres descarrilamientos consecutivos: «Los madrileños pagan 20 millones de euros por culpa de las incidencias de Cercanías, que tiene que acabar cubriendo la red de Metro». Sin embargo, Jorge Rodrigo, aclara que el Gobierno Regional «no pretende reclamar la gestión de Cercanías para así utilizarlo como moneda de cambio, como han hecho en otras regiones». Sí reconoció que la red de Cercanías, cuenta con una de las mejores infraestructuras de Europa, «pero debe funcionar bien», advierte.

#### Más inversión en El Cañaveral

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobaba este martes la modificación del plan en El Cañaveral, que contempla un gran parque central para el barrio, un carril bici de 2,3 kilómetros y un intercambiador de transporte. La iniciativa, impulsada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, permitirá ordenar la zona central del ámbito entorno a un gran parque, reservar suelo para la futura implantación de un intercambiador modal de transporte público y realizar ajustes que den coherencia al planeamiento y a la urbanización ejecutada. Estas modificaciones buscan mejorar «la calidad de los espacios urbanos, así como la capacidad de servicio y la funcionalidad de las dotaciones públicas.

#### 375.000 euros para impulsar el ocio nocturno

Pambién se ha editado la primera guía que selecciona los mejores locales y experiencias

#### C. Sánchez. MADRID

La Comunidad de Madrid invertirá 375.000 euros para llevar a cabo diferentes acciones para promocionar en el mercado internacional su oferta turística de ocio nocturno. Con este fin, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos Noche Madrid, Dionisio Lara, firmaban este martes un convenio de colaboración. De este modo, durante 2024 y 2025, se pondrán en marcha diversas iniciativas como la realización de un plan de comunicación para dar a conocer fuera de España estas propuestas, así como la creación de una oficina comercial de este producto turístico, la participación en eventos y ferias, y una campaña de difusión digital.

De Paco Serrano subrayó que «el ocio y la vida nocturna destacan en tercera posición entre las preferencias de cuantos eligen nuestra región para pasar sus vacaciones, justo después de nuestro patrimonio cultural y oferta gastronómica. Somos reconocidos en todo el mundo gracias al esfuerzo y la competitividad de nuestros empresarios, pero también por la gestión del Ejecutivo regional, que favorece la libertad económica y la seguridad jurídica».

Este convenio se suma a otros proyectos llevados a cabo en colaboración con esta asociación empresarial como la edición de la guía The Best Nightlife in Greater Madrid, presentada en FITUR, que recoge una selección de los mejores locales y experiencias que ofrece la noche madrileña para todo tipo de público y gustos musicales.

Como miembro del sector, David de las Heras, de Teatro Kapital, compartía con La Razón que entre sus prioridades están la de mantener la sensación de seguridad en las calles y conservar unos estándares altos de calidad de ocio, como en gastronomía. En recientes estudios, Madridaparece como la ciudad mejor reconocida por su amplia y variada oferta de ocio nocturno, para todo tipo de consumidores o visitantes. LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024

# LARAZON 25 I PREMIOS EJECUTIVO DEL AÑO





BARREL



Patio NaRanjos



La vivienda de Soto en la que se produjo el crimen machista

### Descubren una cabeza entre unos matorrales

La Guardia civil investiga si podría corresponder a la de la mujer asesinada por su pareja en Soto del Real

#### R. Fernández. MADRID

La Guardia Civil ha encontrado una cabeza humana metida en una bolsa y escondida en una zona de matorrales en la localidad madrileña de Soto del Real, en las inmediaciones de la zona en la que se buscaba la de la mujer asesinada la semana pasada por su pareja.

Ha sido al filo de la medianoche de este lunes cuando un vecino percibió un fuerte olor a descomposición y avisó a la Policía Local del municipio, que localizó una bolsa con lo que sospechaba que

eran restos humanos que podrían corresponderse con una cabeza, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Los agentes alertaron a los investigadores de la Policía Judicial de Colmenar Viejo, recogieron los restos y los trasladaron al Instituto de Medicina Legal.

Ahí se le realizará la autopsia y se tratará de determinar si realmente se corresponde con la cabeza de la mujer asesinada por su pareja hace unos días y que es el primer asesinato machista producido en lo que va de año.

Según las primeras pesquisas,

el hombre le pegó un tiro, la decapitó, se deshizo de su cabeza y después se quitó la vida.

Los cuerpos de la pareja fueron hallados el pasado martes en el interior de su vivienda, situada en la calle Vicente Aleixandre de Soto del Real, aunque se sospecha que podrían llevar varios días muertos.

Fue una familiar de Soledad, de 65 años y trabajadora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), quien alertada por la falta de noticias suyas acudió al domicilio y se encontró con su cadáver tendido en el garaje.

Rápidamente llegaron los agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de la investigación y encontraron el cuerpo del hombre, de 53 años, en una habitación del piso superior de la casa, donde también encontraron una escopeta y una carabina.

Desde ese momento, los agentes llevaban rastreando las inmediaciones de la vivienda y las zonas que, según los vecinos, más frecuentaba el hombre, un policía local jubilado, con la ayuda de perros especializados en la búsqueda de restos biológicos.

#### En trámites de separación

Ambos, de nacionalidad española, eran pareja y estaban en trámites de separación, aunque no constan denuncias previas por malos tratos. Ninguno de los dos se encontraba registrado en el sistema VioGén.

Así, Soledad se convirtió en la víctima mortal número 15 por violencia de género en lo que va de año en España, la primera en la Comunidad de Madrid y la 1.259 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003. Días después se confirmó el asesinato machista de otra mujer en Girona, por lo que las cifras ascienden a 16 en 2024 y 1.260 desde 2003.

### Hallado el cuerpo de un bebé entre la basura de Valdemingómez

I. L. MADRID

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un bebé, que podría ser recién nacido, entre la basura del centro de tratamiento de residuos de Valdemingómez, en Madrid.

Los hechos ocurrieron sobre las 7:50 horas de ayer cuando un trabajador del centro alertó a la Policía Nacional del hallazgo, que se encontraba en la planta de clasificación de envases, según confirmaron a Efe fuentes policiales. Es por ello por lo que los investigadores del grupo VI de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid decidieron abrir una investigación para esclarecer las circunstancias en que se han producido la muerte del bebé y cómo ha llegado hasta la planta de tratamiento de residuos.

Las primeras pesquisas apuntan a que alguien lo pudo haber

arrojado a un contenedor amarillo -de envases- y después fue trasladado hasta Valdemingómez en un camión de la basura. Hasta el lugar, además de los investigadores de Homicidios, también se desplazaron los agentes de la Policía Científica para tomar muestras y avanzar en las averiguaciones.

El cuerpo del bebé ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de su muerte -natural o violenta-, su edad y su sexo. Aparentemente podría ser recién nacido, de acuerdo con las mismas fuentes. Con esa información, como es habitual en estos casos, tratarán de dar con los progenitores del bebé.

No es la primera vez que ocurre algo similar. En 2017 fue hallado en idénticas circunstancias el cuerpo de un bebé de siete meses de gestación que aún tenía el cordón umbilical.



La planta de Valdemingómez







MADRID 7

#### Madrileñear



Una actuación de TAO Dance Theater

#### Cuatro continentes en 25 espectáculos

I. L. MADRID

En pleno verano, la Comunidad de Madrid prepara ya el próximo Festival de Otoño, que este año cumple su 42ª edición. Contará con 25 espectáculos de 24 compañías y un marcado carácter internacional y multidisciplinar, ya que llegarán artistas y propuestas de América, Asia, Oceanía y Europa. Este evento se celebrará del 6 al 30 de noviembre en ocho municipios de la región y en siete espacios de la capital. El certamen estará bajo la dirección de Pilar de Yzaguirre, quien repite en esta cita cultural 36 años después de que se pusiera al frente de la misma, en 1984. «Es una edición única, dedicada a su figura y a la herencia y la historia de más de cuatro décadas de vida con el propósito de mantener la identidad de este encuentro como un referente dentro y fuera de nuestras fronteras para la difusión de nuevas tendencias», manifestó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. Así, el público disfrutará de tres estrenos absolutos y doce en España de propuestas que van

desde el teatro y la danza, a la música y la performance. Las localidades de Alcorcón, Hoyo de Manzanares, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Torrejón de Ardoz, además de la ciudad de Madrid. serán los escenarios que acojan el festival. De este modo, los canadienses Robert Lepage y Wajdi Mouawad regresan a Madrid con la tragicomedia Journée de noces chez les Cromagnons y, también desde este país llegará L'Orchestre d'Hommes-Orchestres con su Performs Tom Waits. Estados Unidos estará representado por el premiado director de teatro, diseñador y narrador Thaddeus Phillips que propone 17 Border Crossings y, desde Argentina, vuelve a encontrarse con los espectadores madrileños uno de sus mejores y más originales directores de escena, Rafael Spregelburd con la compañía El Patrón Vázquez. De Oceanía se propone una creación de la australiana Nat Randall y la neozelandesa Anna Breckon, The Second Woman, que interpretará la actriz María Hervás. Tao Ye y su TAO Dance Theater, convertirá el cuerpo en arte.



# MADRID VIVR

Miércoles 26.6.2024

▶ Madrileñ@s La periodista Marta García Aller publica su quinto libro, «Años de perro», un compendio de algunas de sus piezas periodísticas escritas entre 2016 y 2023



periodismo es buscar perspectiva para interpretar los hechos»

Entrevista

# «Nunca hemos tenido tanto tiempo libre como ahora»

Santiago Cañas Bonci. MADRID

Marta García Aller «decidió» que Madrid era su lugar. «Haber salido de Madrid me permitió elegir Madrid. No porque sea la ciudad en que nací, sino porque de todas las que he conocido, es en la que quiero vivir», cuenta la periodista y escritora de 44 años en una cafetería de Matadero. Y es precisamente en la capital donde ha desarrollado su trabajo: primero escribió para El Independiente y ahora lo hace en El Confidencial, lo que compagina con un espacio radiofónico en Onda Cero -ha pasado de repasar noticias internacionales a ser «la primera de la mañana», una columna de opinión diaria en el programa del periodista Carlos Alsina. Todo lo escrito y contado lo ha recopilado en un libro que acaba de publicar: «Años de perro» (Círculo de Tiza). De este compendio de piezas periodísticas de 2016 a 2023, en las que hay «crónicas, columnas, algunos reportajes» y que no tratan de conformar «un libro de historia», se desprende una reflexión sobre el paso del tiempo, al recordar eventos que parece que pasaron mucho antes de cuando sucedieron en una época de noticias constantes: «El estar permanentemente enterándonos de cosas que están pasando genera esa sensación de aceleración».

«Años de perro» se empezó a gestar hace siete años -los que recoge el libro- cuando García Aller

escribió «El fin del mundo tal y como lo conocemos» (Planeta), que trata sobre el futuro: «Digamos que es el reverso de "Años de perro". Hace siete años miraba al futuro cómo estaríamos ahora y ahora miro a cómo estábamos hace siete años. Creo que es parte del trabajo del periodismo, buscar perspectiva para interpretar los hechos. Y eso lo podemos hacer mirando a dónde vamos o de dónde venimos y "Años de perro" es de dónde venimos».

En este volumen, García Aller recopila artículos de opinión -columnas-y de información -reportajes, crónicas-tanto escritos como en forma de piezas radiofónicas. Y a pesar de estar todo publicado, esta obra ha sido quizá la más laboriosa: «A veces lleva más trabajo seleccionar que escribir», dice García Aller, que reconoce que la elección ha sido «arbitraria».

Perono«es solo una recopilación de textos, es «ponerlos en contexto y hacernos jugar. Jugar viajando en el tiempo, de unos meses a otros, de unos años a otros. Viendo cómo los líderes políticos que parecían que iban a cambiarlo todo, de repente desaparecen; y la gente que menos te lo esperas es la que vuelve a tomar un poco las riendas de la historia», explica García Aller. Al final de cada pieza del libro se lee un «viaja al» y a continuación una

#### Desde siempre haciendo periodismo

Marta García Aller (1980, Madrid) no ha parado nunca de escribir. Cuenta que quiso ser periodista «en cuanto descubrió que era un oficio». «Yo no lo sabía cuando era pequeña, me encantaba contar historias y me encantaba enterarme de lo que pasaba y contarlo. Hacía cosas en casa que no sé si pueden llamar periódicos, pero escribía de muy pequeña. Y de repente descubrí, me contaron que había gente que se ganaba la vida haciéndolo. Y pensé, ¿se puede trabajar de esto? Si yo lo hacía por hacer», dice entre risas. «Y entonces siempre quise ganarme la vida escribiendo». Más tarde, encontró refugio en las ondas: «Y luego descubrí que también me podía ganar la vida hablando y ya la radio fue lo más».

fecha, así se pueden observar algunas contradicciones.

Porque lo de los años de perro está relacionado con el tiempo. Un año de humano equivale a siete años de perro -y esos siete serían 49. Es esa idea «de que el tiempo está pasando tan deprisa que parecen años de perro, en vez de años humanos». ¿Pero puede el tiempo pasar más rápido que antes? «Es una pregunta que yo me hago en el libro, pero que también se han hecho físicos teóricos. He hablado con mucha gente sobre cómo pasa el tiempo y si ahora pasa más deprisa o es una percepción subjetiva. Y mi conclusión es que efectivamente si la percepción del tiempo ahora mismo es que pasa más de-

«Parte del trabajo del

prisa, el tiempo pasa más deprisa. Porque el tiempo lo hemos inventado los humanos», reflexiona la periodista. Es una «paradoja enorme para el momento actual» porque ahora todo el mundo cree que «no tiene tiempo» y «nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto tiempo libre y hemos vivido tantos años». Una de las razones es el «mundo conectado»: «El estar siempre recibiendo estímulos a través de las pantallas, siempre con la sensación de per-

«Es el momento de parar y mirar un poco atrás y decir, ¿todo esto cómo ha pasado?, porque va a ayudar mucho mejor a entender en el momento en el que estamos ahora». Y este libro es esa «pausa»

dernos algo».

Y de fondo: Madrid. «Es el punto de partida: el escenario privilegiado de todos estos cambios y desde donde están escritas la mayor parte de las crónicas», afirma la periodista. Dice García Aller que este libro -que empieza cuando la alcaldesa de la capital era Manuela Carmena y «ahora parece que esos fue hace siglos»- es «muy madrileño». «Y lo madrileño es muy controvertido. Algo muy madrileño es reírse de Madrid y de lo que significamadrileño. Y realmente somos tan pocos. Creo que la condición de madrileño no se nace, sino que se hace».

AGENDA 29

**El retrovisor** 

1878

«¿Dónde vas, Alfonso XII» y «¿Dónde vas, triste de ti?» así comienza el romance que vivieron Alfonso y Mercedes y que fue llevado al cine en varias ocasiones. Tal día como hoy del año 1878 murió María de las Mercedes de Orleans y Borbón, aquella que fue Reina Consorte de España, por ser esposa del Rey Alfonso XII y, protagonista de una

historia de amor que fue cantada por el pueblo. Tenía tan sólo 18 años cuando falleció en el Palacio Real de Madrid, acompañada en todo momento por su esposo. Fue impulsora de la construcción de la Catedral de la Almudena y allí reposan sus restos en cumplimiento del deseo expresado en su día por Alfonso XII. POR JULIO MERINO



Reunión del Patronato
Goirigolzarri,
nombrado presidente
de Fad Juventud

Ayer, tuvo lugar en Madrid la reunión del Patronato de Fad Juventud, presidida por la Reina, en la que se acordó por unanimidad el nombramiento como nuevo presidente de la entidad a José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de CaixaBank. También se acordó la elección de Pablo Isla, abogado del Estado y actual vicepresidente de la multinacional suiza Nestlé, como nuevo vicepresidente de la Fundación. Doña Letizia, estuvo acompañada por el resto de miembros de la Fundación, entre ellos, José Creuheras, presidente de los Grupos Planeta y Atresmedia, o el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

#### Madrid

#### Presentación del libro «Isabel Preysler, reina de corazones»

La sede de la Asociación de la Prensa de Madrid acogió ayer la presentación de «Isabel Preysler, reina de corazones», del que es autora la periodista Paloma Barrientos, quien estuvo acompañada por los periodistas Nacho Cardero, Ana Rosa Quintana y Nieves Herrero. El libro es una revisión actualizada y ampliada de la biografía publicada por Barrientos hace más de tres décadas sobre Preysler, un icono entre las socialite españolas.



Obituario Ludolfo Paramio (1948-2024)

#### Colaborador histórico del PSOE



sociólogo Ludolfo Paramio Rodrigo, histórico del PSOE que formó parte del 'guerrismo,' colaboró después con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa y presidió la Fundación Pablo Iglesias, ha fallecido a los 75 años de edad, según ha confirmado el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, del que fue profesor. Paramio se afilió al PSOE en 1982 y durante todos los años de Gobierno de Felipe González estuvo alineado con Alfonso Guerra, llegando a ser secretario de Formación en la Ejecutiva Federal y presidente de la Fundación Pablo Iglesias. También redactó la ponencia política del 33 Congreso federal del PSOE, celebrado en 1994, el último con Felipe González como secretario general y que acabó con el 'guerrismo' en minoría. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llega al Gobierno en 2004 lo incorpora a su gabinete en Moncloa como responsable de Análisis y Estudios, donde permaneció toda la legislatura.

#### Analista y profesor

Tras esa etapa en el partido y en Moncloa, se centró en su actividad académica. Fue profesor de Sociología en las universidades Autónoma y Complutense, y en el CSIC dirigió la desaparecida Unidad de Políticas Comparadas. y fue profesor de Investigación en el Instituto de Políticas del CSIC. Paramio es autor de numerosos libros y artículos.

E. Caballero. MADRID

tre los españoles respecto al futuro: el 58% de los ciudadanos cree que los jóvenes van a vivir peor a lo largo de sus vidas que sus padres, según se desprende de la encuesta «Desigualdades y tendencias sociales» llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y publicada ayer. Se llevó a cabo del 6 al 11 de junio y se realizaron 4.006 entrevistas.

La encuesta precisa que solo un 19,7% opina que este colectivo vivirá mejor que sus padres mientras que un 18,6% cree que lo harán igual.

Por otro lado, el estudio añade que a un 86,4% de encuestados le preocupa «mucho o bastante» que haya desigualdades sociales mientras que un 13,1% afirma que le preocupa «poco o nada». En esta encuesta del CIS sobre desigualdades y tendencias sociales se pregunta por situaciones que generan desigualdad, nivel de vida y clases sociales, entre otras cuestiones.

Así, un 51,2% de los encuestados asegura que en España existen grandes desigualdades «en algunos aspectos, pero en otros no», frente a un 35,4% que afirma que existen grandes desigualdades sociales y un 8,7% que dice que existen pocas.

Por otro lado, la encuesta revela que para el 47,9% de encuestados ahora hay más desigualdades que hace diez años, un 35,8% que hay menos y un 11,7% las mismas. Al preguntar por dentro de 10 años, un 50,6% asegura que habrá más, un 31,6% que habrá menos y 6% que las mismas que ahora.

Preguntados por su nivel de vida, un 64,5% de los encuestados afirma sentirse «muy o bastante satisfecho» con el mismo, frente a un 30,6% que asegura sentirse «poco o nada satisfecho» yun 3,3% que piensa que su situación personal es «regular». Respecto a las expectativas de futuro, el 47,2% cree que su vida mejorará durante los próximos cinco años, un 33,6% opina que su vida empeorará y un 14,5% que su vida seguirá igual.

Sobre la identificación de clase, el 62,4% afirma que su clase social ha cambiado respecto a la de sus padres. De ellos, un 62,3% opina que ha cambiado a «mucho mejor o mejor». Además, el 51,9% asegura que ahora tienen «muchas más o más» oportunidades económicas que las que tuvieron sus padres, frente al 37,3% que afirma



Un 56,9% de los jóvenes cree que la educación es el principal elemento que afecta a la movilidad social

Sombrío panorama presenta la encuesta del CIS. No se prevé mejoría económica en un futuro en el que las desigualdades sociales irán en aumento. La pobreza infantil requiere «una acción urgente» del Gobierno

# Los jóvenes viven (y vivirán) peor que sus padres

que ahora hay «menos o muchas menos».

La encuesta también revela que un 55,7% afirma que ha experimentado una movilidad social ascendente a lo largo de su vida, un 26,5% cree que ha sido descendente y un 15,3% que no ha tenido movilidad de ningún tipo. Un 56,9% cree que la educación es el principal elemento que afecta a la movilidad social, un 45,5% asegura que es el esfuerzo personal y el trabajo duro, y un 31,9% opina que el principal factor es la familia.

Además, el 41% de los encuestados considera que las diferencias entre comunidades han aumentado, el 29,8% cree que han LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024 SOCIEDAD 31



permanecido «más o menos iguales» y un 20,6% han tendido a dis-

minuir. En cuanto a los próximos

años, el 38,8% cree que tenderán

a aumentar, el 40,2% que estarán

más o menos iguales y un 15,3%

Sobre las situaciones que generan desigualdad, el 85,2% cree que

en España el paro seguirá como un problema importante, del mismo

modo que hay consenso en torno

a la afirmación de que «en España habrá más pobres que ricos», res-

paldado por el 76,2% de los en-

Además, un 62,1% apunta que

«en España las mujeres tendrán la

misma presencia que los hombres

que disminuirán.

cuestados.

#### Riesgos del estilo de vida de menores

▶En los últimos años, cada vez más gente joven presenta factores de riesgo cardiovascular que antes se asociaban solo a personas de mayor edad, algo en lo que influye directamente el estilo de vida, sugiere un estudio publicado por Pedro Valenzuela y Adrián Castillo, investigadores de la Universidad de Alcalá. El documento, que aparece en la «Revista Española de Cardiología del Deporte», ha analizado los reconocimientos médicos de 80.000 jóvenes de entre 18 y 30 años. Los resultados mostraron que, pese a su corta edad, un 18% ya presentaba algún riesgo cardiovascular.

cuesta son que el 70,7% opina que los más ricos deberían pagar más impuestos para que el Gobierno disponga de más medios para luchar contra la pobreza y el 85,5% asegura que la mejor política social es el empleo.

Ayer se conoció otro dato poco optimista: el 70% de personas adultas y jóvenes tratadas en Fundación Arzobispo Miguel Roca-Proyecto Hombre presenta poliadicción con varias sustancias y de comportamiento (a video juegos o ludopatías), según refleja la Memoria de 2023 de la entidad, que ha detectado que ha aumentado un 3% la demanda de atención en Projecte Jove, con perfiles de «mayor severidad»: jóvenes con enfermedades mentales graves y comportamientos autolíticos.

en todos los ámbitos de la sociedad».

En la encuesta se ha preguntado por algunas frases que reflejan opiniones manifestadas por la población. Así, el 83,3% está en desacuerdo con la idea de que «las personas pobres no saben gestionar bien su economía»; el 88,8% cree que «la pobreza infantil necesita una acción urgente y decidida del Gobierno»; y el 74,5% está a favor de que éste «debe garantizar que la riqueza se distribuya de forma justa entre todos los españoles".

Otros datos que aporta la en-

# Las peticiones de eutanasia se disparan hasta un 30%

Más de 700 personas la solicitaron y 323 fueron objeto de ella en 2023

#### J. Carabaña. MADRID

Más de 700 personas solicitaron la eutanasia en 2023, un 30% más que el año anterior, y más de 300 lograron ejercer su derecho a una muerte digna. Asílo afirma la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en un informe que hizo ayer público con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de esta ley.

El vicepresidente de DMD, Fernando Marín, matizó, según recogió Europa Press, que el número de eutanasias realizadas en España el pasado año aumentaron entre un 15 y un 20 por ciento con respecto a 2022. Pero, por suparte, fuentes del Ministerio de Sanidad afirmaronque, según datos provisionales, en 2023 se presentaron 727 solicitudes y se realizaron 323 eutanasias.

Eso sí, son menos de las que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia en España, estimaba para los tres primeros años de la ley. En concreto, la tasa de eutanasias registradas en 2022 fue inferioral0,07% deltotal de muertes registradas en España.

A estas bajas tasas se suma una «enorme desigualdad» entre comunidades, con cifras superiores en Navarra, Cataluña y País Vasco, y hasta 10 veces más bajas en Murcia, Extremadura y Galicia, según puntualizó la responsable área de internacional DMD, Loren Arseguet.

#### «Maltrato institucional»

«No sabemos si estas cifras tan bajas en España se deben a que la tramitación de la eutanasia es fa-

rragosa y compleja, lo que explicaría el gran numero de personas que han muerto a la espera de tramitación», lamentó en declaraciones recogidas por Ep.

A partir del análisis de las últimas cifras oficiales correspondientes al año 2022, casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia fallecieron durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir. Desde DMD criticaron « la excesiva duración del procedimiento, con una media de 75 días, cuando por ley no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20% del total.

En este sentido, Marín habló de «maltrato institucional». «Existe ese maltrato cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla... Cuando la comisión se inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión». dijo.

Para el vicepresidente de DMD, el problema además es que las

Casi un tercio de

los solicitantes

fallecieron

durante la

tramitación

comunidades no están en disposición de garantizar que se vaya a hacer una tramitación adecuada porque hay solicitudesdelasque no se tiene conocimiento, «por-

que muchas no llegan a registrarse porque el médico le dice que no al paciente».

«Todavía hoy en España, si va una persona a su médico de cabecera a pedir al eutanasia, el médico le va a decir que no sabe lo que le está pidiendo y que ya le responderá, pero esa respuesta no le vaallegarnunca», lamentó Marín, que aconsejó informarse en las asociaciones que les pueden ayudar a gestionar esta solicitud.



La ley de eutanasia está en vigor en España desde el 25 de junio de 2021

32 SOCIEDAD

# El Supremo: «Un beso robado es agresión sexual»

Avala la condena de prisión a un policía que besó en calabozos a una detenida sin su consentimiento

#### Ricardo Coarasa. MADRID

Un beso robado es una agresión sexual. Así lo ha determinado el TribunalSupremo(TS)enunasentencia que confirma la condena que impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a un policía que en enero de 2020 besó a una detenida sin su consentimiento en los calabozos de los juzgados del Prado de San Sebastián, en Sevilla. Por lo tanto, le considera autor de un delito de abuso sexual (ahora agresión sexual tras la reforma del «solo sí es sí») con la agravante de prevalimiento y la atenuante de embriaaño y nueve meses de prisión que se le impuso, además de la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, deja claro que un «beso robado», que se da «sin consentimiento expreso o tácito» supone una «agresión sexual en la actualidad y abuso sexual al momento de los hechos». Para la Sala, está probado que «existió un contacto físico de contenido sexual» del agente con la denunciante, «como es un beso no consentido por ésta». Lo que ocurrió tras haber intentado el policía ganarse la confianza de la detenida «y buscar cierta intimidad, halagando sufísico, preocupándose por su estado, situación y por cuestiones de su vida personal, e incluso dando pasos previos en el acercamiento», llegando a preguntarle por mensaje escrito «si podría abrazarla», a lo que la denunciante se negó. Pese a ello, recoge el fallo, el policía «llegó a besarla en la mejilla y lo intentó en los labios, aun-

Un policía, afirma el Supremo, «en modo alguno puede acercarse a una detenida y darle un beso aprovechando su situación y la especial vulnerabilidad en la que se encuentra». En ese contexto, añade, es evidente que «el contacto fugaz de un beso no consentido supone una invasión corporal del autor sobre la víctima que no está obligada a admitir actos sobre su cuerpo de contenido sexual como puede ser un beso inconsentido en su cara». Atendiendo a la realidad social, continúa la argumentación del alto tribunal, «es indudable la connotación sexual de ese tipo de actos no consentidos, aunque sea fugaz, como puede ser un beso cuando no concurra el consentimiento».

«No cabe un contacto corporal bajo ningún pretexto si no hay consentimiento» Los magistrados señalan que la conducta del agente, que recurrió en casación su condena ante el Supremo, implicó «un contacto corporal no consentido y con significación sexual». El beso y el intento de otro beso, recalca la Sala, acarrea «una intromisión en la libertad sexual de una persona que se encontraba en un medio hostil por desconocido, concurriendo el ánimo tendencial o propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro».

No puede ser, razona el tribunal, que exista «un derecho de cualquier persona a acercarse a otra y darle un beso cuando la víctima no lo admite como prueba de cariño o afecto por sus circunstancias personales, familiares, o del tipo que sean». Se trata, subraya la Sala, de «un ataque personal a su intimidad y libertad sexual de consentir o no consentir quién pueda acercarse a la misma para hacer un acto tan íntimoy personal como es darle un beso». De ahí que concluya que no cabe un contacto corporal «bajo ningún pretexto» si no hay consentimiento.

«En el presente caso existió un beso dado por el agente a la detenida aprovechando esta situación. No solamente las circunstancias del caso no evidenciaban un consentimiento, sino, precisamente, todo lo contrario», concluyen.



El polémico beso que Luis Rubiales dio a la jugadora Jenni Hermoso y que está siendo juzgado

#### Madrid exige a Sanidad que acelere la aprobación de fármacos

L. R. S. MADRID

El Gobierno de la Comunidad de Madrid reclamó ayer al Gobierno que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, adscrita al Ministerio de Sanidad, «disminuya su burocracia» para que los «fármacos de alto impacto» puedan estar a disposición de los ciudadanos que los requieran en un máximo de 180 días, según marca la Unión Europea, informa Servimedia.

Fuentes de la Consejería de Sanidad recordaron que en España se tarda más de 600 días en financiar algunos de estos medicamentos destinados a tratar enfermedades raras o de alta prevalencia desde que los autoriza la Agencia Europea del medicamento. En concreto, son 661 días de media de retraso, según el último informe WAIT elaborado por la consultoria Iqvia para la patronal de la industria farmacéutica europea, cuyo contenido fue adelantado por LA RAZÓN. «En Madrid solo tenemos 15 de esos fármacos y eso no nos lo podemos permitir», señalaron.

Además, aseguraron que se trata de una reclamación «de todas las comunidades autónomas, independientemente de su signo político», a la vez que mostraron su descontento con la gestión del Gobierno central en materia sanitaria.

#### Fármacos revolucionarios

El pasado lunes, este periódico informó de que de los 43 medicamentos cuya financiación fue aprobada por el Ministerio de Sanidad en 2023, 10 suman récords de retraso. Entre ellos figuran algunos revolucionarios para el colesterol y tres huérfanos para patologías en las que no existe alternativa terapéutica.

En siete casos, la demora media supera con holgura los 1.000 días desde la preceptiva autorización europea. Un fármaco para la neoplasia absominal ha acumulado en concreto 1.473 días de retraso, y otro para leucemia mieloide aguda un total de 1.316 días. SOCIEDAD 33

SOCIEDAD 33

# Jesús Sanz, el arzobispo que intentó mediar para evitar el cisma de Belorado

Del pastor de Oviedo intentó dialogar sin éxito con las religiosas, «a las que conozco»

José Beltrán, MADRID

Desde que el pasado 13 de mayo las clarisas de Belorado dieran a conocersudeseo de romper con la Iglesia católica y situarse bajo el amparo del falso obispo Pablo de Rojas y su Pía Unión San Pablo Apóstol, los intentos por reconducir a la comunidad cismática no han cesado. Las constantesllamadas al diálogo del comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, han venido acompañadas de acciones concretas. De manera oficial, Iceta envió a cuatro mediadores el 6 de junio al monasterio con el fin de notificar las medidas que se estaban llevando a cabo y establecer un cauce de mediación para la subsistencia económica de la comunidad. La respuesta de la ya ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, fue expulsarles.



El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Morales

Más allá de esta iniciativa oficial, en estas semanas también se han dado algunos intentos de acercamiento informales que buscaban destensar las relaciones a través de familiares y sacerdotes cercanos a alguna de las consagradas. Para ello, se ha echado mano tanto de las llamadas telefónicas, mensajes de Whatsapp y correo. Sin embargo, nada parece haber surtido efecto.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, entre quienes ha buscado tender este puente para evitar el cisma se encontraría el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. El prelado, perteneciente a la Orden Franciscana, habría intentado echar mano de su cercanía hacia la vida religiosa contemplativa parabuscar complicidad con la ex abadesa y las otras nueve

FUNDACIÓN LA CAIXA

consagradas para que no consumaran su salida de la Iglesia. Al parecer, Sanz se habría intentado comunicar en varias ocasiones con las monjas sin éxito. Es decir, se habría encontrado con la callada por respuesta.

Desde esta decepción por la falta de respuesta de las religiosas, se interpretaría el mensaje en la red social X que el propio arzobispo de Oviedo publicó en su perfil el pasado 22 de junio, después de que se diera a conocer la excomunión de las diez monjas por decisión del comisario pontificio. «Triste desenlace de algunas Clarisas de Belorado que han decidido en espiral demencial adherirse a quien las ha engañado proyectando y nutriendo su herida errada», exponía Sanz, desde el convencimiento de que el grupo cismático ha tomado una decisión más que equivocada. «Las conozco y aprecio, y no entiendo la deriva tan absurda», continúa el arzobispo en sumensaje, como una prueba de los vínculos personales que le unían a estas clarisas. El prelado remataba supost: «La Orden de Santa Clara es fiel hija de la Iglesia». «Estas, no», remarca el arzobispo.

Junto a Jesús Sanz, también intentó rebajar la tensión sor Lucía Caram. La mediática monja dominica llegó a hablar con la telefonista del monasterio y la abadesa defenestrada la llegó a escribir, agradeciéndoles su interés, pero negando toda mediación.

# Ocio gratuito para más de 30.000 niños vulnerables

CaixaProinfancia ayuda a las familias que no pueden pagar campamentos de verano

#### A. G. MADRID

Las actividades y campamentos de verano favorecen la conciliación familiar durante las vacaciones estivales, pero además son 
una herramienta muy eficaz a la 
hora de fomentar la sociabilidad 
de los niños, así como también 
tienen un impacto destacado en 
lo relativo al éxito educativo y los 
resultados académicos.

Sin embargo, son muchas las familias que no pueden hacer

frente a los gastos asociados a la participación de sus hijos en estas experiencias, que, por lo tanto, pueden acabar convirtiéndose en un factor de desigualdad importanate.

Es por ello que, desde su creación en 2007, CaixaProinfancia promueve un oferta de actividades de ocio educativo durante los meses de vacaciones escolares dirigida a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo de pobreza o exclusión social.

#### El verano, época difícil

«Todos los niños y niñas deberían poder disfrutar del verano y de sus vacaciones. Por ello, mediante estas actividades, reforzamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades de la infancia y apoyamos a las familias que más lo necesitan en una época del año



Más de 300 entidades sociales colaboran con este programa

que conlleva dificultades en muchos hogares», señala al respecto Marc Simón, subdirector general de la Fundación «la Caixa».

Este año, la entidad destina más de 9 millones de euros a la promoción de estas actividades de ocio educativo, que se realizan a través de más de 300 entidades sociales que colaboran con el programa CaixaProinfancia.

En esta ocasión, el foco de los campamentos de verano, las colonias urbanas y centros abiertos que se enmarcan en esta iniciativa, en los que se estima que participarán en torno a 30.000 niños y adolescentes, está puesto en la importancia de la práctica de la actividad física y la desconexión digital, es-

res que favorecen la integración social y el desarrollo personal.

En este línea, CaixaProinfancia pone además a disposición de las entidades sociales una guía de verano, en la que se proponen cinco retos que, a través del juego y la actividad física, fomentan la desconexión digital y, por lo tanto, promueven la interacción como motor de aprendizaje y mejora de habilidades.

#### La actividad física, clave

Al respecto, el profesor de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad Ramon Llull y colaborador del programa CaixaProinfancia, explica que «las evidencias científicas sustentan los beneficios de la actividad física para el cuerpo, la mente y las emociones durante la infancia». «El juego y el contacto con la naturaleza son elementos esenciales para un desarrollo integral y saludable de niñas, niños y adolescentes, mejorando sus habilidades, fomentando su bienestar social y ofreciéndoles una salud duradera», concluye.

# El Hospital Ruber Internacional incorpora un nuevo equipo con experiencia en Hematología

El objetivo es ofrecer un enfoque integral del paciente con alteraciones hematológicas o patologías trombo-hemorrágicas

B. G., MADRID

El Hospital Ruber Internacional acaba de incorporar al centro un nuevo equipo de hematología liderado por la doctora Pilar Llamas Sillero, jefa del departamento de Hematología y Hemoterapia de la Fundación Jiménez Díazy de hospitales de Quironsalud integrados en la red pública madrileña, así como profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Tal y como apunta la experta, hematología y hemoterapia es una especialidad multidisciplinar que abarca desde la patología oncohematológica hasta los trastornos de la coagulación, «pasando por entidades de carácter inmune y distintas maniobras diagnósticas». En ese sentido, asegura que la intención de este nuevo equipo es abordarla desde ese punto de vista, «integrando todas las herramientas de nuestra especialidad para ponerlas al servicio de los pacientes».

Además, destaca que la especialidad tiene un componente humano y holístico que no se puede olvidar, «porque no tratamos enfermedades, sino personas» y subraya que el objetivo es ofrecer un enfoque integral del paciente con patología hematológica y oncohematológica, patología trombótica y hematológica de la gestación. En concreto, el equipo está formado por los doctores Rosa Vidal Laso, especializada en enfermedad tromboembólica y tratamiento antitrombótico, diátesis hemorrágicas congénitas y adquiridas, y

neoplasias mieloproliferativas; la Dra. Elham Askari, especializada en discrasia de células plasmáticas (mieloma múltiple, amiloidosis AL, macroglobulinemia de Waldenström); la Dra. Sara Martín Herrero, especializada en patología hematológica de la gestación, trastornos inmunohematológicos (trombocitopenia inmune, anemia hemolítica...) y gestión del tratamiento anticoagulante; y el Dr. Javier Cornago Navascués, especializado en leucemias agudas, síndromes mielodisplásicos y valoración morfofuncional del paciente oncohematológico.

Como jefa del servicio, la Dra. Llamas destaca que su deseo es trasladar a este nuevo proyecto «un valor que ha guiado mi andadura profesional siempre: el equipo. Me acompañan cuatro compañeros con un marcado perfil innovador y clínico, y espero que cada uno ponga a disposición del interés común aquello en lo que destaca para funcionar de manera sinérgica en aras de la excelencia en el trato al paciente».

Así, detalla Pilar Llamas, la Dra. Askari y el Dr. Cornago verán los nuevos diagnósticos y el seguimiento de pacientes con neoplasias hematológicas, así como sus complicaciones asociadas, y las doctoras Vidal y Martín se encargarán más estrechamente de los pacientes con alteraciones de la coagulación, patología trombótica y de todas aquellas gestantes con problemas hematológicos asociados. «No obstante, la intención es operar como una unidad funcional que integre los distintos



Los doctores Elham Askari, Javier Cornago, Pilar Llamas, Sara Martín y Rosa Vidal

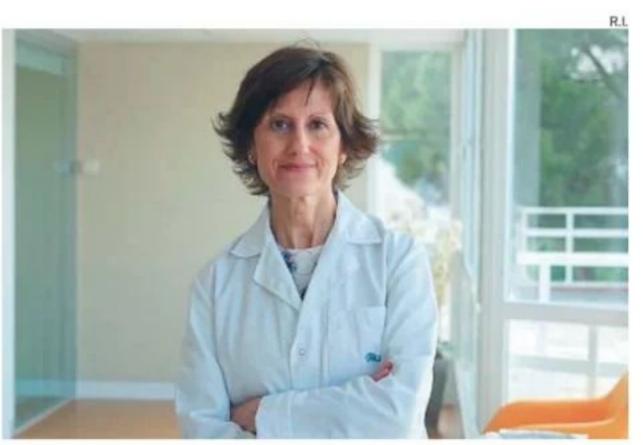

La doctora Pilar Llamas

«Para nosotros esta andadura es un reto, un punto de partida que encaramos con ilusión» aspectos del paciente para optimizar el resultado», puntualiza.

Con esta nueva incorporación, el hospital quiere potenciar tanto la hematología clínica como la oncohematología de primer nivel, disponiendo de médicos especialistas formados en cada una de las áreas de la especialidad para poder ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes tanto de forma ambulatoria en consultas externas y en el Hospital de Dia, como en hospitalización.

«Para nosotros, esta nueva andadura en el Hospital Ruber Internacional es un reto, un punto de partida que encaramos con ilusión y el convencimiento de que el trabajo diario dará excelentes resultados». Además, sostiene que el centro ha puesto a su alcance «unas magníficas instalaciones y la mejor disposición para que el servicio de hematología sea una referencia y pueda dar cobertura a cuantas dudas y necesidades tengan el resto de especialistas del centro mediante interconsultas, sesiones clínicas compartidas y un ambiente de trabajo que permita el intercambio de opiniones».

De esta forma, concluye la Dra. Llamas, «el nuevo equipo se pone a disposición de todos los compañeros de Ruber Internacional para que, ante cualquier duda, interconsulta o situación en la que el servicio de hematología pueda ser de ayuda, se pongan en contacto con cualquiera de nosotros y podamos seguir tejiendo esa red que convierte al centro en un hospital de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional».

LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024



#### El libro del día

«Dios, Patria y muerte»
Diego Mariottini
ALTAMAREA
244 páginas,
18,90 euros

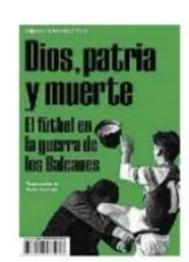

Este libro de Diego Mariottini escribe la inquietante trayectoria de Željko Ražnatovic «Arkan», uno de los criminales más despiadados del siglo XX, y ofrece al mismo tiempo una exhaustiva mirada panorámica sobre el conflicto yugoslavo, reparando precisamente en estas mortíferas conexiones entre el deporte y la deriva bélica que desembocó en la disolución del país. De hecho, el mismo Arkan consolidó y ejerció su poder a través del fútbol, en apariencia un juego desvinculado de la política que, sin embargo, ha sido utilizado por regímenes de distintas ideologías como gasolina para encender la llama del odio.



«78 Days», de la directora Emilia Gasic, es una de las propuestas más interesantes del festival Cinema Jove de Valencia, que se celebra hasta el sábado

# Serbia, 1999: cuando la guerra llama a la puerta

#### Matías G. Rebolledo

a revolución narrativa de una película como «El proyecto de la bruja de Blair» (1999), terremoto cinematográfico, suele opacarse por una cuestión de forma: las lágrimas moquillentas de Heather Donahue, en primera persona, tienen más fuerza que cualquier reflexión sobre el punto de vista o la decisión consciente, artística y política del movimiento de cámara. Por eso, más de dos décadas después, encontrarse con una película de metraje encontrado como «78 days», de la debutante serbia Emilia Gasic, le devuelve la fe en el análisis filmico a

cualquiera. El filme, rodado como si de una sucesión de vídeos caseros se tratase, subvierte la asociación de este microgénero en el acerbo cultural contemporáneo desde lo relacionado con el horror (pensamos en los ejemplos buenos, como «REC» o la reciente «Deadstream») hasta devolverlo a su génesis original hogareño, para justo entonces soltarnos en lo más rizado del rizo: estamos en Serbia, en 1999, y los bombardeos de la OTAN están cercando a los civiles.

«Es difícil ponerle fecha, pero empecé a pensar en esta película cuando estaba en la universidad, en Belgrado. Nos pidieron hacer un autorretrato en forma de cortometraje, como ejercicio, pero me daba mucho pudor ponerme delante de la cámara. Se me ocurrió acudir al archivo de mi familia, a todos esos videos que habíamos grabado cuando era pequeña y me encantó, pero ahí se quedó la idea. Diez años después, cuando estaba estudiando cine en Nueva York, me volví a encontrar con los archivos en mi disco duro y creo que mi cerebro estaba en un sitio completamente distinto. Es como si de repente hubiera recordado todo ese período tan terrible, de golpe», explica Gasic a LA RAZÓN, en el marco del festival Cinema Jove de Valencia donde ha presentado su filme tras levantar aplausos en el prestigioso festival de Rotterdam. Y sigue, sobre la decisión de ficcionar aquellos re-

cuerdos, en lugar de usar el propio material de archivo al estilo de un documental: «Aquellos videos eran demasiado personales. De hecho, lo que más me interesaba era el desafío. ¿Cómo hacemos una película de ficción con videos caseros y que lo parezcan? Quería que la gente se olvidara de que está viendo ficción», añade sincera.

Protagonizada por un trío de actrices sin apenas experiencia, «78 days» arranca casi coincidiendo con la fallida Conferencia de Rambouillet, por la que se procedió al ataque de la OTAN (se calculan 1.500 fallecidos) y se levó en masa a la población masculina. La marcha del padre de las niñas las deja solas con su madre y unos nuevos vecinos, huidos de las masacres en Belgrado, escuchando los bombardeos pero intentando llevar una vida lo más normal posible. Es ahí donde Gasic, vestida de cineasta de lo empático para su debut en el largometraje, es capaz de epatar desde el costumbrismo y emocionar desde lo más grandilocuente, hablando de ira adolescente, del primer amor o del capricho infantil. «Me encanta el cine de terror, pero jamás haría una película de un solo género. Crecí viendo cine de terror japonés, por eso quería jugar con ello. ¿Qué pasaría si haces un "coming of age" pero jugando con esa idea, la de un horror que no es obvio? Ese fue el punto de partida», confiesa la directora.

**Javier Cercas** 

#### Cultura

Víctor Fernández. BARCELONA

a llegada del escritor Javier Cercas a la Real Academia Española ha coincidido con la publicación de una edición conmemorativa de «Anatomía de un instante» (Random House), una novela de no ficción que vio la luz hace quince años y en la que el escritor se adentraba en la telaraña de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Cercas habló la pasada semana con este diario poco antes de tomar un vuelo para Italia y tras haber concluido un libro de no ficción del que no quiere dar por el momento detalles.

#### Cuando «Anatomía de un instante» llegó a las librerías muchos calificaron su obra de antisistema. Hoy, quince años después, lo califican como una obra que está a favor del sistema.

No sé cómo decir esto sin sonar presuntuoso, pero con los libros que se siguen leyendo con el tiempo, que son muy pocos, eso ocurre. El tiempo cambia los libros. «El Quijote» empezó siendo un libro de risa, luego romántico. Hoy es trágico. Así que el tiempo transforma los libros porque los lectores transformamos los libros. Es un hecho. Hay multitud de testimonios-y podría dar nombres y apellidos- que demuestran que en aquel momento «Anatomía de un instante» fue visto como un libro antisistema, que citaban constantemente Pablo Iglesias, Monedero y compañía y, sottovoce, atacaron gente que habían hecho la transición. Prefiero no dar nombres.

#### Pero también tuvo un gran impacto, sobre todo por su defensa del Rey.

Antes de que se publicara el libro recuerdo una anécdota. Unas semanas antes, me llama por teléfono un periodista de «El País» que lo había leído en pruebas, me parece, y que iba a publicar un largo reportaje que era portada del diario. Y muy asustado me dice: «Javier, no me llega la camisa al cuerpo. ¿De esto que dices del Rey estás seguro?» Yo le dije que sí. Lo que decía del Rey, el sacrilegio que decía del Rey era muy sencillo, es que cometió errores antes del 23F, como los cometió toda la clase política. Por eso hubo un golpe: porque todos cometieron errores. Y unos muy gordos y otros menos gordos. Y el rey cometió errores. Eso en aquel momento era un sacrilegio, era una cosa gordísima el contar cosas que ocurrieron en

aquel momento y que eran vox populi, que a mí me contaron no una fuente sino varias y muy fiables. Sin embargo, ahora hemos visto en el último aniversario del golpe, a un montón de partidos políticos aparecer en el Congreso de los Diputados, diciendo, difundiendo el bulo que la ultraderecha, es decir, los golpistas, lanzaron desde el principio: el Rey montó el golpe y ellos no hacían más que obedecer órdenes. Cuando yo dije eso en TV3, lanzaron un bulo contra mí. Tuve que reaccionar, claro. Era un bulo demasiado excesivo, manipulando una grabación.

### ¿No ha querido retocar nada del texto?

El libro es exactamente igual, no he tocado una coma. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha cambiado nuestro país. Este es un hecho que muestra inequívocamente cómo ha cambiado: de existir el tabú de que no se podía decir nada del Rey Juan Carlos hemos pasado a acusarlo de todo. Solo falta acusarlo de haber tumbado las torres gemelas. Hemos pasado de un extremo al otro: de hacerle la pelota de manera vergonzosa a demonizarlo de manera igualmente vergonzosa. En realidad, aquí, de lo que estamos hablando, es pura y simplemente, no de la historia sino del uso político de la historia. Es así de fácil. A los políticos, la historia les da exactamente igual. Se la sopla.

#### En el prólogo de esta nueva edición hace una comparación entre la manipulación del 23F y la del 11M.

Totalmente. Es que el 11Mes el 23F de la derecha. Exactamente. Y el 23F es el 11M de la izquierda. En el 23F, el bulo de la izquierda es que el Rey estaba detrás del golpe y lo organizó. ¿Por qué se dice eso? Pues simplemente porque a algunos partidos les interesa cargarse la monarquía, que es el fundamento, el pilar, la clave de bóveda del edificio constitucional. Si tú cambias la monarquía, tienes que cambiarlo todo. Si tú tumbas la monarquía, el régimen del 78 cae a la fuerza, porque la constitución hay que cambiarla, hay que empezar de nuevo. Esa es la clave de todo. Para la derecha, el bulo es, todavía hoy en circulación, que quien montalos atentados del 11 de marzo, no son los yihadistas sino esos que están en remotas montañas. En definitiva, que son ETA, Rubalcaba, Zapatero y el Partido Socialista. Se trata pura y simplemente del uso político de la historia. Nada más. Hay un cinismo despiadado y absoluto que intenta confundir a la gente y que confunde a la gente.

vox no fianos del dos reso funcha, ron tó el que dije

# «El 23F se ha convertido en el 11M de la izquierda»

El escritor y nuevo académico publica una edición conmemorativa de «Anatomía de un instante», una de sus obras más celebradas



El libro es igual, no he tocado una sola coma. Lo que pasó es que ha cambiado el país»

Porque hay gente convencida que el Rey montó el golpe.

### ¿Cree que lo sabemos todo del 23F?

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es el día del cual sabemos más de la historia de España.
Claro, no sabemos la marca de calzoncillos de Armada. Eso no lo
sabemos. Cuando dicen que no, es
que no se sabe todo, siempre se
refieren a lo qué hay detrás del golpe. La historia no funciona así. De
ningún hecho de la historia, de
ningún acontecimiento de la his-

«El Rey constitucional no es nadie para decir a nadie: "quítame a este de encima"»

«Lo que me propuse es contar los hechos en este libro. Pensé que ya bastaba de ficciones y fantasías» toria, siempre se conoce todo.

También se ha lanzado la teoría, por ejemplo en el podcast «XRey», de que el golpe habría sido algo parecido a la conspiración que acabó con Thomas Becket cuando el Rey Enrique II pidió que alguien se lo quitara de encima.

Sí, sí. Hay algo de verdad en eso. Es uno de los errores que comete el Rey, y esto es un error indudable. Hay que hacer el esfuerzo para entender la historia y ponerse en aquel momento. La democracia



muy bien cómo funcionaba. El edificio estaba construyéndose y el Rey comete errores que, me apuesto lo que quiera, a que Felipe VI no los va a cometer. ¿El error cuál es? El Rey entiende que Suárez tiene que dejar el Gobierno. Era verdad y eso lo entendía todo el mundo, pero él no era quién para hacer el más mínimo movimiento para que Suárez dejase el Gobierno. El Rey constitucional no es nadie para decirle a nadie: «Oye, quítame a este de encima que nos estállevando a la ruina». Estoy diciendo pa-

estaba estrenándose. Nadie sabía

labras que no escuchó uno, sino que escucharon varios. Y mucho menos debía decirlo en reuniones militares. Eso era una imprudencia. Lo sabemos ahora. Pero él no fue el único que cometió imprudencias esos días.

#### ¿No fue cuidadoso?

Lo que pasa es que era el Rey, y además hay que tener en cuenta que el Rey, en aquel momento, tenía un poder simbólico, no real, simbólico muy superior al que tiene Felipe. ¿Por qué? Pues porque era el que había construido la democracia, y esto es un hecho, o sea, restarle mérito es absurdo porque la historia se lo va a dar. Fue decisivo para que hubiese una democracia en España, y eso lo sabían todos, y eso le daba una autoridad muy grande, y un poder simbólico muy grande. Así que tenía que haber sido extremadamente cuidadoso, ya no digo con los militares sino también con los políticos. Debía haber mantenido la neutralidad. ¿Se imagina a Felipe VI diciendo que si Feijóo, que si Sánchez? Es inimaginable, por la cuenta que le trae, y porque sabe cuál es su papel constitucional, y porque ya sabemos que esta democracia está mucho más rodada de lo que estaba.

#### Desde algunos partidos, pienso sobre todo en la ultraderecha, se ha criticado a Felipe VI por no tener un papel más activo políticamente, es decir, por no mojarse.

Es un disparate total. Es no saber o no querer saber, o intentar difundir ideas falsas acerca de lo que es un rey constitucional en España. No tiene sentido. También hay que decir que la educación que ha recibido, la educación política me refiero, es muy superior a la que tiene Juan Carlos. Cuando abre la boca ya se nota que este hombre tiene una educación en este sentido bastante superior, y que conoce muchísimo mejor cuál es su papel. Quien dice estas cosas, que si no tenía que firmar la amnistía, es que no quiere saber cuál es el papel del Rey. Pongo la mano en el fuego que no se va a mover ni un milímetro por educación, porque sabe lo que se está jugando, porque sabe cuál es su papel. Y si lo hiciese, cometería un error. Pero es que eso es imposible.

#### Le preguntaba al principio que ahora «Anatomía de un instante» se lee de una manera diferente a cuando salió hace quince años.

El país ha cambiado y este libro es perfecto para mostrar cómo el país ha cambiado porque se lee de otra manera. Con «Soldados de Salamina» pasa lo mismo, cuidado. Hay libros míos con los que pasa esto sin la más mínima duda.

#### ¿Lo escribiría hoy de una manera diferente?

La respuesta es no. Si lo que me quiere preguntar es si creo que han ocurrido cosas o que tenemos conocimiento de hechos nuevos acerca de los hechos ocurridos la respuesta es cero.

#### Sin embargo, sí ha cambiado la visión que teníamos del Rey Juan Carlos I o de la misma transición.

Nuestra visión ha cambiado, pero los hechos son los mismos. Es que es así. Y hay una explicación relativamente sencilla. Debo decir que ahora no podría escribirlo tan bien como lo escribí entonces, porque mucha gente se ha muerto. Bastantes, de hecho. Me refiero a personas muy importantes y algunas decisivas como, por ejemplo, Carrillo. Los hechos son inamovibles. No cambian, pero sí nuestra visión es distinta. Yo lo que intenté en este libro es fijar los hechos porque, como digo en el prólogo, durante 25 años se acumularon ficciones, fantasías, teorías insensatas, etc. Lo que me propuse es que basta de fantasías, basta de ficciones, basta de teorías insensatas. Vamos a contar lo que pasó de verdad hasta donde yo pueda llegar. Eso es lo que es el libro.

#### Me parece que ha acabado un nuevo libro.

Sí, pero no puedo contarle todavía nada.

#### Cultura



# Sumar y PSOE discrepan sobre el destino del **Tesoro Quimbaya**

en la titularidad española aunque se abre a «cooperar» y Urtasun evita una respuesta clara

Andrés Bartolomé. MADRID

lTesoro Quimbaya evidencia una nueva arista en el Gobierno de coalición. Las 122 reli- quias de oro precolombinas llevan décadas en España fruto de un regalo del presidente colombiano Carlos Holguín -pese a ser patrimonio del Estado- a la Reina María Cristina en 1893, como agradecimiento por su ayuda en un conflicto fronterizo con Venezuela. El deseo de retornar aquel rico y ancestral ajuar funerario no ha cesado en los últimos años, pero en 2017 la Corte Constitucional del país latino decretó que había que exigirlo oficialmente.

Ya en septiembre del año pasa-

do, el Ejecutivo de Caracas insistía en que trabajaba en la recuperación del tesoro, preferentemente por medio del diálogo pero sin descartar la vía legal. Finalmente, el pasado 9 de mayo reclamó las piezas por medio de una carta formal firmada conjuntamente por los titulares de sus carteras de Exteriores y Cultura.

#### Descolonizar

Este último paso no es ajeno al actual contexto de descolonización en la agenda política de los museos a nivel internacional. Y, especialmente, al anuncio, el pasado 22 de enero, de la propia descolonización en los espacios expositivos españoles anunciada por Ernest Urtasun, cuyo partido registró al comienzo de esta legislatura una iniciativa parlamenta-

«Es un descrédito para nuestra cultura y para nuestro país en su conjunto», lamenta el PP ria para dar los «primeros pasos» en la devolución del conjunto ubicado en el Museo de América.

El portavoz de Sumar dijo después que no había «dudas» sobre la «titularidad ni sobre la legalidad de su obtención», pero se ha puesto de perfil en una comparecencia en el Senado en respuesta a la pregunta registrada en el Congreso de los Diputados por varios diputados del PP. Encabezados por su portavoz, Borja Sémper, querían conocer la posición gubernamental una vez hecha la reclamación formal por parte de Colombia. Y el Gobierno acaba de responder que «pueden obtener cumplida respuesta a través de la visualización de la intervención del ministro de Cultura» del pasado 28 de mayo.

Urtasun debía aclarar ese día «la estrategia para contrarrestar los intentos de reescribir la historia y desacreditar la titularidad española sobre el Tesoro de los Quimbaya», cuestión que formuló María José Ortega (PP). En su réplica, que ha sido validada por el Ejecutivo para satisfacer el interés de Sémper y el resto de diputados populares, el portavoz del partido de

#### Cientos de piezas están en paradero desconocido

El pueblo originario de los Quimbaya era conocido por su gran producción de objetos de orfebrería en cobre y oro, así como cerámica y tumbaga. La colección de 122 piezas arqueológicas precolombinas del Museo de América fue hallada en 1890 en dos tumbas precolombinas del municipio de Filandia y es menos de un tercio de todas las que se encontraron, que incluían piedras y tejidos. Otras 74 piezas se encuentran en un museo de Chicago (EE UU). Y de varios cientos más no se conoce con certeza su paradero.

Algunas de las figuras que están en el Museo de América

Yolanda Díaz elude una postura clara y se limita a decir que «las relaciones con el Gobierno de Colombia son excelentes». Pone como ejemplo que España será «país invitado en la feria del libro en Bogotá el año que viene», y entra a continuación en una disertación sobre Milei, Rajoyylos fondos europeos, el reconocimiento de Palestinay Netanyahu como crítica al PP y directamente a Feijóo.

La misma senadora del PP había interpelado sobre las palabras de Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, que afirmó en una entrevista en «France 24» que «habló, en su visita el año pasado, con el ministro Urtasun sobre la posibilidad de tener conversaciones sobre la devolución de las piezas». El Gobierno la remitió a la misma declaración del titular de Cultura en la Cámara Alta.

Pero en la respuesta a Borja Sémper sí figura una diáfana contestación por escrito por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores: la cartera de Albares «mantiene su postura» respecto a un «conjunto donado a la Reina María Cristina» y que, «como tal, pertenece a los fondos del Museo de América y es un Bien de Interés Cultural español». Aunque añade que «la titularidad española de la colección no obsta a que se puedan desarrollar vías de cooperación técnica entre el Museo de América y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia».

La discrepancia entre la indefinición de Cultura y la posición de Exteriores no escapa a la crítica del vicesecretario de Cultura del PP. «El Gobierno tiene un problema con el Gobierno. No es un Gobierno unido ni tiene una sola voz, tampoco en Cultura», asegura Borja Sémper a LARAZÓN. «Exteriores desautoriza el sectarismo de Urtasun, que solo importa debates de otras latitudes, pero es incapaz de controlar que el Gobierno tenga una postura unificada. Es un descrédito para nuestra cultura y para nuestro país en su conjunto. Es un mal Gobierno, también en lo cultural: no olvidemos que mientras Urtasun creaba la nueva Dirección General de Derechos Culturales, Moncloa, por su parte, creaba el pasado 8 de febrero un Departamento de Asuntos Culturales, con rango de Dirección General, dependiente de la Dirección del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, con el único objetivo de restar autoridad al Ministerio de Sumar», concluye.

LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024

#### Gonzalo Alonso

El Festival de Chorégies d'Orange, nacido en 1869, ha sabido conservar toda su originalidad por el nombre que lleva, del griego «choreos», que le vincula así a la tradición grecolatina; por el lugar en el que tienen lugar cada verano, un teatro antiguo perfectamente conservado, con capacidad para 8.300 personas y que tiene el privilegio de haber conservado su «Muro», garantizando una acústica excepcional; por la vocación lírica y musical que se han dado y que les permite estar al frente de los grandes festivales franceses y tener una reputación internacional innegable. Cada año, las Chorégies d'Orange atraen a más de 50.000 personas. Entre sus grandes éxitos sobresale una impresionante «Norma» con Montserrat Caballé y una destacable «Forza del destino».

«La cultura es vida», opina Jean-Louis Grinda, su actual director, para combinar sus citas tradicionales – Pop the Opera; el programa Musiques en fête; y el proyecto Scène émergente, dedicada a jóvenes talentos nacionales, con la vocación de crear una oferta artística diversa con la que tanto melómanos y aficionados como el público general se sientan identificados.

Se desarrollará entre el 14 de junio y 22 de julio y el centenario de la muerte de Puccini será el epicentro de su programación. La efeméride se conmemorará con la representación de «Tosca», que se ofrecerá en versión de concierto como clausura de la programación, con un elenco compuesto por Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna y Bryn Terfel como Floria Tosca, Mario Cavaradossi y el Baron Scarpia, respectivamente.

Esta será la única ópera presente en la programación, precisa Jean-Louis Grinda, director del festival, de acuerdo a la «frágil situación económica del festival». Para este verano de 2024, la propuesta operística se completaba inicialmente con Lucia di Lammermoor, pero su puesta en escena ha sido pospuesta a la edición de 2025.

#### En solfa

# Orange y Aix-on-Provence, los dos grandes festivales franceses



El patio central del Palacio de los Papas de Aviñón

Adicionalmente, albergará las actuaciones de **Khatia Buniatishvili**, cuyo debut fue suspendido el año pasado, acogerá el espectáculo «Les Saisons» del Malandain Ballet; y el recital de Edgar Moreau, que abordará las seis suites para violonchelo de Bach.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia quiso recuperar su trono en el universo de la cultura. Así en 1946 creó el Festival de Cannes y un año después el de Avignon, que a día de hoy siguen siendo referentes mundiales en lo que al cine y el teatro se refieren. Faltaba un festival que centrará su atención en la lírica, y así, en 1948, nació el Festival de Aix de la mano de **Gabriel Dussurget** (1904-1996), gran amante de la música que, como suele pasar con casi todas las ideas geniales, tuvo que contar con apoyo económico, que en este caso provino de la condesa **Lily Pastré**, dama de la alta burguesía de Marsella.

Entre sus directores han figurado Bernard Lefort, quien abrió el bel canto en 1974; Louis Erlo, que lo especializó en el barroco y Stéphane Lissner, llegado del Chatelet y al tiempo que preparaba el Teatro Real. Es recordado por su «Don Giovanni» con Claudio Abbado y Peter Brook, así como por haber dado su primera gran oportunidad a Daniel Harding. En la actualidad lo comanda Bernard Foccroulle.

La mayoría de los grandes cantantes han intervenido en el festival, pero son muy recordadas las participaciones de **Teresa Berganza** y Montserrat Caballé. La primera debutó allí en 1957 con «Cosi fan tutte», para después abordar «Bodas de Fígaro», «Barbero de Sevilla», «Alcina», etc. La segunda «Roberto Devereaux», «Semiramide», etc. El pasado año fue elegido por los Premios Internacionales de Ópera como el mejor festival.

En el Stadium de Vitrolles, ya recuperado como sede dará comienzo el Festival el próximo3 de julio y hasta el 23. Cada edición del Festival tiene su propia identidad. Dos dominantes le dan su tono este año: francés, hace escuchar su refinada prosodia desde «Sansón después» de Rameau hasta «Pelléas y Mélisande» de Debussy pasando por «Iphigénie» de Gluck; Barroco, extiende su arco resplandeciente desde «Il ritorno d'Ulisse in patria» de Monteverdi hasta «La clemenza di Tito» de Mozart, entrelazándose así en torno a la trinidad que domina la ópera del siglo XVIII y sienta las bases de la modernidad: Rameau, Gluck y Mozart. También celebra a Puccini, en el ya citado centenario de su muerte e incluso teatro musical, con un fascinante díptico compuesto por «Ocho canciones para un rey loco» de Peter Maxwell Davies y «Kafka-Fragmente» de György Kurtág, pero también «El gran sí, el gran no «, una creación del genial William Kentridge presentada en LUMA Arles . La «Clemenza di Tito de Mozart», una ópera de concierto ambientada en el espacio, profundiza en los repertorios queridos por el Festival y es la ocasión para intérpretes esperados, como Pene Pati como Titus y Karine Deshayes como Vitellia. Finalmente, Marianne Crebassa regresará esperada al Festival de Aix-en-Provence después de haber iluminado algunas ediciones recientes.

# En la muerte de Jerónimo López Mozo

El dramaturgo fallecía el pasado 19 de junio dejando un gran legado de obras teatrales

César López Llera. MADRID

Entre las muestras de dolor y alabanza por la muerte de Jerónimo López Mozo el pasado día 19 de junio que inundan las redes, las más repetidas, aparte de la incuestionable pérdida de un maestro, es que se ha ido un hombre íntegro, tolerante y bueno. Desde que se le despertara su vocación teatral en 1957 tras ver en El Español una obra basada en el «Diario de Ana Frank» hasta su última obra publicada: «Eterna madre coraje», sobre la guerra de Ucrania, nos ha dejado más de ochenta piezas teatrales, la mayoría sin estrenar.

Tres son, a mi juicio, las constantes de su quehacer dramático: la voluntad de estilo, el afán renovador y el compromiso social, que dotan a su teatro de interés lingüístico, literario, dramático e histórico; no en vano, entre los múltiples premios con los que fue galardonado no faltan el Álvarez Quintero de la Academia de la Lengua, el Premio Nacional de Literatura Dramática o el Tirso de Molina. Atento siempre a la actualidad cultural y político social, supo crear un teatro muy personal integran-

do en sus creaciones logros de los nuevos lenguajes escénicos que iban apareciendo y, así, encontramos en su producción reminiscencias del llamado teatro de Beckett o del teatro documento de estirpe brechtiana en «Anarchía 36», donde nos acerca a la historia patria desde el ocaso de la dictadura de Primo de Rivera.

Inconformista, observador, racional, se cuestiona todo y busca en sus obras, no solo nuevas estructuras dramáticas que las hagan originales, sino también la manera de adentrase, tanto en el metateatro: los personajes del dra-



Jerónimo López Mozo

ma, como en los asuntos más polémicos de su tiempo: la verdad y objetividad de la visión canónica de la colonización de América en «Yo maldita india», la memoria histórica en «El arquitecto y el relojero», la transición española en «Compostela», la inmigración en «Ahlán», el maltrato hacia la mujer en «Ella se va», los atentados contra las torres gemelas de Nueva York en «Bajo los rascacielos (Manhattan cota-20)», etc.

En definitiva, Jerónimo López Mozo fue capaz de construir un universo teatral original, innovador, variado, comprometido, en el que consiguió equilibrar con maestría la precisión del lenguaje, las técnicas dramáticas y los temas de su tiempo. Ahí queda para la posteridad, que esperamos sepa valorarlo como se merece.

#### **Egos**

Dior, Chanel o Schiaparelli muestran sus colecciones para el invierno en una ciudad que piensa en términos deportivos

París: La alta costura calienta los JJ 00

José Luis Diez Garde. MADRID

i hace unos días París lloraba la despedida del diseñador Dries van Noten (que dejaba la pasarela después de 33 años siendo uno de los nombres más respetados de la moda europea), la ciudad esta semana está centrada en la alta costura, mientras cuenta los días para que comiencen los Juegos Olímpicos de 2024. Y tal es la emoción que siente la capital francesa que no tuvo mejor idea que celebrar por todo lo alto ambos acontecimientos el pasado lunes, cuando en la plaza Vendome se rindió, de la mano de la revista Vogue, un homenaje a la moda de los últimos 100 años.

El espíritu deportivo, de hecho, se ha colado en algunas colecciones, como es el caso de Dior. Su directora creativa, Maria Grazia Chiuri, ha aprovechado esta excusa para plantear una de las propuestas más cómodas y desenfadas que se recuerdan en la maison francesa. Se ha inspirado en la tra-

dición griega para mostrar sobre la pasarela un sinfín de piezas donde sublima el peplo y la ropa deportiva. En las delicadas manos de las artesanas que cosen para la casa, el lenguaje sport se transforma en un verdadero lujo. Plantean túnicas doradas o blancas que se ciñen a través de drapeados al cuerpo de las

modelos. De ellos se asoman camisetas de tirantes cuajadas de lentejuelas llamadas a ser la tendencia más viral de la próxima temporada. Calza a las modelos con sencillas sandalias de gladiadora, que si bien no parece que

puedan tener cabida en un armario de invierno, sí que es cierto que pueden encontrar acomodo en multitud de armarios, como podría ser el de nuestra reina.

Por su parte, el otro gran nombre de la costura francesa, Chanel, presentaba su primera colección tras la salida de Virginie Viard. La heredera de Karl Lagerfeld y avisó desde que accediera al puesto de mayor responsabilidad en la casa que no estaría mucho tiempo allíy ha decidido tomarse un descanso. La maison, eso sí, sigue su rumbo y no le falta archivo en el que inspirarse. En este caso, ha sido el ballet, una de las artes que más relación tiene con el mundo que inventó Coco. La propia diseñadora creó el vestuario

Dior ha presentado las propuestas más cómodas y desenfadadas

La colección de Chanel tiene cierto sabor a los años 20, la época de su fundadora

> to sabor a cóctel de ideas, no lo vamos a negar, pero sí que se aprecian interesantes propuestas que bucean en los códigos de los años 20 de la compañía, cuando hace cien años la fundadora decidió ponerse el mundo por montera y

los.

de obras como 'Le train bleu' (1924) o 'Apollon Musagète' (1928). En este caso, el equipo creativo ha decidido apostar por códigos clave como el tweed, que se presenta con originales bordados, el tul y los lazos. Estos últimos se presentan de hecho en versión XXL en las cabe-

> La colección de Chanel tiene cier-



Diario de un viejo que le grita al televisor

revolucionar la moda femenina

como pocas veces se ha hecho en

Otra que lideró el discurso re-

volucionario fue su archienemiga Elsa Schiaparelli. Daniel Rosebe-

rry está decidido a convertir la

la historia.

Funeraria Pablo Iglesias S.A.

#### Jesús Amilibia

Leo: «Una comisión interministerial para resignificar Cuelgamuros». Leo más: «El proceso para expulsar a los monjes del Valle de los Caídos se inicia el 2 de julio». Resignificar: en el ámbito de la psicología, la resignificación es vista como la capacidad de otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión del presente, es decir, dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta del pasado. Borrar o reinterpretar todo por nuestro bien, dirán, para que no suframos con los recuerdos que aún avinagran nuestro presente. Por ejemplo, lo de los EREfueuna broma entre camaradas nacida en un puticlub; lo de Koldo, un intento de empoderamiento en la asesoría de negocios; lo de la Bego, la equívoca interpretación de unas cartas simplemente afectuosas, y lo de la residencia en Portugal de David Sánchez, hermano del presi, el amor de un musicólogo por el fado, nada de eludir impuestos. Ya resignificado todo, ¿qué hacer con el Valle de los Caídos? Algunos analistas de la cosa consideran que quizá lo mejor sería dejarlo en manos de las monjas clarisas de Belorado para que transformaran el inmueble en pisos turísticos o chalés para exministros, pero Pablo Iglesias acaba de contar su próximo proyecto: montar una funeraria para gente de izquierdas. El Valle de los Caídos sería su sede ideal, claro. Dice: «Cuando piensas en tu muerte siempretienes que decir que no quieres cura, crucifijos...En nuestra funeraria te podrías morirde una manera más laica: si quieres enterrarte con la bandera republicana o LGTBIQ+, no habrá problema». Y añade: «Todos querréis moriros en mi funeraria». No ansío otra cosa, estimado Pablo. Ahí va un eslogan global para tus empresas: «Muérete después de haberte puesto morado en Garibaldi y con la bendición de Canal Red. Yo te entierro en paz». Planazo.

LA RAZÓN • Miércoles, 26 de junio de 2024

ALIMENTACIÓN

# Freshkia revoluciona el *snacking* con su surtido saludable

España es ya el tercer consumidor de snacks de Europa, con una media de consumo de 3 snacks al día. Sin embargo, el consumidor no siempre tiene en mente para estos momentos opciones sanas y nutritivas. Por ello Freshkia, la innovadora marca del grupo Foodiverse, busca liderar esta tendencia de alimentación, orientándola hacia la salud y el bienestar.

on la llegada del buen tiempo y el calor, Freshkia presenta una completa gama
de snacks saludables e innovadores para revolucionar esta nueva forma de consumo y,
sobre todo, abrir un mundo nuevo
de posibilidades.

La propuesta de la marca para ese 80 % de los españoles que consume snacks de forma habitual pasa por los bites vegetales: rabanitos, zanahorias y pepinos baby, vegetales frescos y crujientes, en formato individual. Además, Freshkia oferta para los entusiastas del dipeo sus salsas con un alto contenido vegetal, como guacamole en versión normal y picante, brocomole y hummus.

#### SNACKS DE FRESHKIA: MÁS QUE UN SNACK, SMEALS SALUDABLES

El surtido de Freshkia da respuesta además al cambio de paradigma tradicional de tres comidas al día hacia los smeals, es decir, la inclusión en nuestra dieta de alimentos a mitad camino entre el snack y una comida (meal), que tanto se da durante la jornada laboral. Y lo hace ofreciendo la posibilidad de seguir manteniendo una alimentación equilibrada cuando apenas disponemos de tiempo.

La combinación de unas zanahorias baby con brocomole Freshkia -exquisita mezcla de aguacate y brócoli-, por ejemplo, sacia más que un tentempié, pero menos que una comida completa, y es además una opción saludable y nutritiva

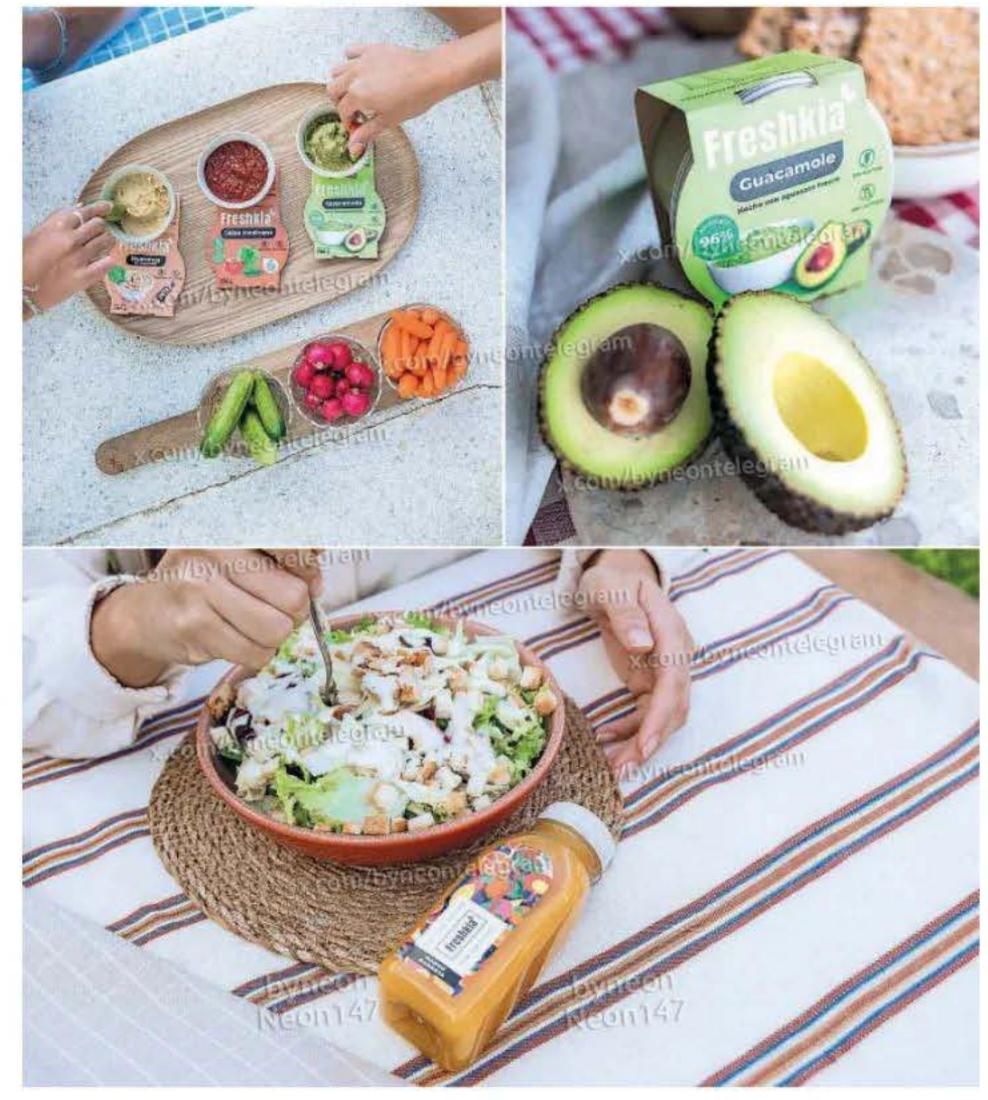

que puede consumirse en cualquier momento y lugar.

"Nuestro surtido aúna placer y salud, y además regala tiempo a los consumidores, pues es perfecto para consumir cuando y donde quieran, especialmente ahora que el tiempo acompaña y pasamos mucho más tiempo fuera de casa", añade Mariola Filgueira, responsable de Marketing de Freshkia, quien des-

En solo 3 años, Freshkia ha lanzado al mercado más de 60 referencias para consumir en cualquier momento y cualquier lugar taca que esas son precisamente las principales motivaciones del consumo de snacks hoy en día.

#### TU SNACKING, TU MOMENTO

La marca, que quiere democratizar la alimentación saludable,
acaba de lanzar una campaña digital, "Snacking de Freshkia". "Con
esta acción, queremos descubrir
nuevas alternativas saludables a
aquellos consumidores que quieren
comer bien para sentirse bien y
vivir mejor", añade la responsable
de Marketing de Freshkia. "Nunca
antes hemos tenido un surtido tan
completo de alimentos saludables,
listos para consumir en cualquier
momento y lugar, a nuestro alcance", asegura.

La campaña, bajo el claim "Tu

Freshkia propone opciones saludables al 80 % de los españoles que consume snacks de forma habitual

snacking, tu momento", consta de un spot animado y creatividades con #SnackingTips que dan un nuevo aire a frases hechas tradicionales y las adaptan a la nueva tendencia de la snackificación. Además, esta acción digital destaca la versatilidad de estos productos, pues son ideales para consumir en la playa, llevar en el bolso a modo de "por si acaso", comer entre reuniones, etc. El surtido de *snacking* Freshkia aúna placer, salud y tiempo

Y todo ello con un código muy moderno, en el tono desenfadado de la marca, y apelando a una audiencia que practica un consumo consciente, solidario y sostenible, preocupada por el medioambiente y el propósito de las marcas que compra, y que busca alternativas para llevar una alimentación equilibrada, cuando el hambre aprieta y no disponemos de mucho tiempo.

#### FRESHKIA, INNOVACIÓN Y MÁXIMA FRESCURA

En sus casi tres años de historia, Freshkia ha lanzado ya al mercado más de 60 productos frescos multicategoría, muestra de su espíritu innovador y su apuesta por ampliar las posibilidades de quienes quieren cuidar su alimentación.

La marca presentó recientemente su gama de zumos cold-pressed, el primer producto del mercado con un diseño co-creado con inteligencia artificial. Gracias a la tecnología empleada en su elaboración (HPP), son 100 % naturales, sin azúcares ni agua añadidos, y conservan todas las cualidades nutritivas y organolépticas de las combinaciones de frutas, verduras y especias con las que están elaborados.

El amplio surtido de Freshkia incluye además ensaladas listas para consumir, tanto en bolsa como en barqueta, con recetas clásicas como la César -la ensalada favorita en nuestro país-, y también otras como la recién lanzada al mercado ensalada Italiana, con espirales de pasta y toppings como mozzarella, tomates Cherry y maíz, o alternativas más juveniles y divertidas como la Tex-Mex, que incluye crujientes triángulos de maíz fritos, pollo sazonado y una sabrosa salsa ranch.

La gama de Freshkia la completan los platos Microfreshk, con recetas como Pesto rosso, Carbonara y Wok asiático y con un alto contenido en vegetales. Se cocinan al vapor en el microondas en solo 4 minutos, en su propio envase. Y, de postre, como tentempié saludable o merienda, la marca dispone también de fruta pelada y cortada lista para disfrutar.

www.somosfreshkia.com



#### Objetos universales

# Vapor y gasolina en el origen del automóvil

Marisa Bueno. MADRID

os desplazamientos humanos se hacían históricamente a pie o a lomos de mulos y caballos, o con carros y carretas que permitían el transporte a grandes distancias. Pero este panorama de diligencias y paradas en postas de avituallamiento para caballos y personas va a cambiar en el siglo XX con la introducción del automóvil particular. Los coches de vapor gozaban de tradición en Europa desde el siglo XVIII. Uno de los primeros inventores fue Nicolas-Joseph Cugnot, un ingeniero y capitán del ejército francés con dedicación exclusiva a sus inventos desde 1763. Convirtió con éxito la acción de un pistón de vapor en un movimiento de rotación a través de un trinquete, creando un carro de vapor con tres ruedas diseñado para el transporte militar de artillería pesada, el fardier à vapeur. En 1770 construyó un prototipo de dos toneladas y media con capacidad para transportar el doble de su peso a una velocidad de tres kilómetros por hora. Aunque el vehículo tenía movimiento autónomo, la caldera de vapor era ineficaz, ya que había que parar cada quince minutos para reiniciarla y era demasiado pesada para ir colocada sobre la rueda delantera haciendo que el vehículo fuese inestable. Aunque el vehículo no fuese eficiente el rey Luis XV concede a Cugnot una pensión de 600 francos al año que fue retirada durante la Revolución francesa. En ese periodo se exilia a Bruselas hasta que Napoleón Bonaparte se interesa por su caso invitándole a volver a Francia donde moriría a los 79 años. El fardier de Cugnot se Este vehículo permitió el abandono de los coches de caballos. En origen fue para el ejército, pero a finales del siglo XIX ya había coches de vapor que después se sustituyeron por los de gasolina

conserva en la Escuela Nacional de Artes y Oficios de París y ha sido objeto de réplicas recientes, como la realizada por los alumnos de esta institución y expuesto en el salón del automóvil de París en el año 2010, conservada en el pueblo natal de Cugnot, Void-Vason en la Lorena. Si bien el gobierno francés atribuyó a Cugnot ser el inventor del primer automóvil, éste contaba con precedentes como el diseñado por el jesuita flamenco en China Ferdinand Verviest para el emperador Kangxi en 1672. Ninguno de estos inventos era capaz de recorrer grandes distancias, para ello habría que esperar a 1873 para que Amédée Bollée consiguiera que su automóvil de vapor al que llamó «L'Obésissante», («el Obediente»), superase la distancia que separa Le Mans de París en 18 horas con 15 personas. A finales del siglo XIX y principios del XX todas las empresas intentaban mejorar el coche a vapor, vehículo que mediría sus fuerzas con el de gasolina en las primeras carreras automovilísticas. La primera de estas carreras se celebró en junio de 1894, convocada por Pierre Giffard, periodista de Le Petit

Journal, con un recorrido entre París y Rouen para demostrar la utilidad de los coches sin caballos. Aunque el primer clasificado fue el conde Jules-Albert Dion pilotando un coche de vapor de su propia casa, Dion-Buton quedó excluido ya que su vehículo no se adaptaba a los requisitos de la carrera siendo en su lugar el ganador un Peugeot 3CV de gasolina pilotado por Albert Lemaître. Tras esta derrota el conde de Dion y sus socios, los ingenieros Bouton y Tréparadoux, decidieron fabricar coches de gasolina. Sin embargo, no fue este el fin de los coches de vapor: los hermanos Serpollet inventaron una caldera de vaporización instantánea mejorando los condensadores que permitían mejorar la velocidad de los vehículos llegando a alcanzar en 1901 los 100,55 km/h. Al otro lado del Atlántico, la American Bicycle Corporation de Toledo, Ohio, fabricaba un automóvil de vapor de 6,5 CV, el Toledo Steam Carriage, un vehículo sólido y estable fabricado hasta 1903, cuando se pasa a la gasolina.

#### El «boom» sesentero del coche

Los hermanos Stanley marcaron un hito en la construcción de automóviles de vapor con un motor de dos cilindros, transmisión desde el cigüeñal hasta el diferencial mediante una cadena, vendiendo la patente a la compañía Locomobile Runabout quien comercializa el automóvil. Mientras la Stanley siguió mejorando las calderas y la seguridad del arranque llegando uno de sus coches un récord de velocidad en 1906, pero los días del vapor estaban contados. La introducción del motor de arranque asociado a los vehículos de combustión a finales de la primera década del siglo XX permitió el arranque instantáneo

sin uso de manivelas y mejoró su precio permitiéndose la producción en serie. El precio fue decisivo, en 1917 un Stanley modelo 740 de vapor costaba casi 4000 dólares mientras que un Ford, modelo T de combustión se venía por menos de 500, ya que era un coche construido en cadena y accesible para la sociedad. En España las primeras fábricas de automóviles estuvieron en Barcelona, en 1895 Emilio la Cuadra abría una fábrica para fabricar coches eléctricos que en su momento no tuvieron éxito, en 1902 José María Castro le toma el relevo dando vida a la Hispano-Suiza. En los años 20 se produce inversión extranjera que frena la Guerra Civil. Habría que esperar a los años 50 y 60 para el boom del automóvil. La escasez de combustibles no renovables estimula en nuestros días la investigación y el desarrollo de los coches eléctricos para dejar atrás el siglo de la gasolina.

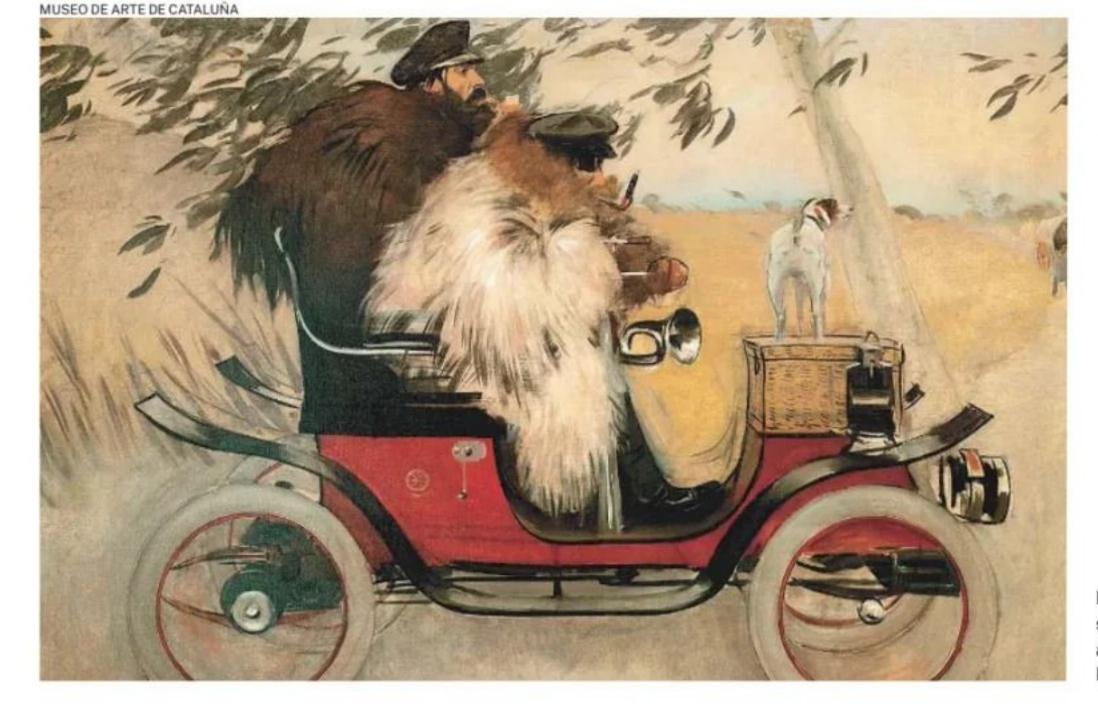

Ramón Casas firma este semiautorretrato en el que aparece junto a Pere Romeu en un coche LA ROJA

Ferran o cómo rendir mejor en la selección que en su club Págs. 44 - 45

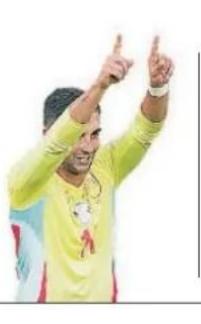

#### ÚLTIMA JORNADA

España, pendiente de la resolución de los Grupos E y F Págs. 47 y 48







#### Grupo B

# El Tiburón que se cuida con frío

Ferran Torres utiliza la crioterapia para recuperar, como hace la mayoría de internacionales de España en Alemania, y trabaja la salud mental con un psicólogo desde hace tiempo

Domingo García. MADRID

erran Torres se imaginó el gol que marcó a Albania durante el calentamiento. «Antes del partido ya había hablado con Dani Olmo para que me diera esos balones al espacio y cuando he arrancado he visto que me la daba y no me lo he pensado dos veces», reconocía el delantero después de la victoria contra los albaneses.

Ha trabajado su cabeza igual que su cuerpo y ahora su mentalidad es mucho más fuerte. «Lo intentas, te equivocas, te levantas», dice uno de los lemas que lleva tatuados en su piel. Y en eso trabaja desde hace un tiempo.



«No sé qué me pasa cuando me pongo la camiseta de la selección, siento que defiendo a mi país» Ferran vivió un periodo oscuro por culpa de las lesiones antes de fichar por el Barcelona. La adaptación a Inglaterra cuando llegó al City tampoco fue la deseada y el internacional español comenzó a trabajar con un psicólogo. El extremo de la selección es un gran defensor de la preparación mental, igual que de la física. Cuida la alimentación, la preparación física y

utiliza la crioterapia y una cámara hiperbárica para recuperar después de los esfuerzos.

Ferran sabe lo que quiere ser y por eso no le disgustó cuando sus compañeros comenzaron a llamarlo «tiburón» después de una buena racha goleadora en la pasada pretemporada. Y ahora es el Tiburón Ferran. Un futbolista que disfruta cada vez que recibe la lla-



Patri Guijarro regresa a la selección Montse Tomé ha anunciado la lista de convocadas para los partidos de clasificación para la Eurocopa que se disputan en julio contra la República Checa y contra Bélgica, que además servirán de preparación para los Juegos Olímpicos. La novedad es el regreso de Patri Guijarro. No juega con la selección desde la Eurocopa que se disputó en el verano de 2022. «Lo importante de todo es que ella está con ganas, está preparada y está disponible», dice Montse Tomé. Ferran Torres es un futbolista mejor cuando se pone la camiseta de la selección mada de la selección, aunque sus comienzos con De la Fuente no fueron demasiado buenos. En la primera convocatoria el seleccionador lo dejó fuera y su agencia de representación atacó en su cuenta de Instagram al técnico y a los presuntos enemigos del jugador. «15 goles y muchos títulos desde sub'17. Los pasos no se pueden borrar. Hay gente que hoy va a disfrutar mucho, ya tenéis vuestro trofeo», decían.

Se perdió también la Liga de Naciones, pero De la Fuente volvió a contar con él. Lo avalaba el rendimiento en su club, pero sobre todo con la selección. El gol que marcó a Albania es el número 20 que marca con el equipo nacional, los mismos que consiguió Telmo Zarra, aunque el histórico delantero del Athletic lo hizo en muchos menos partidos.

Ferran marca casi un gol cada dos partidos, una media parecida a la de Álvaro Morata. La camiseta de la selección le motiva especialmente y su aspiración es alcanzar a los mejores goleadores de la historia de la selección. «No sé qué me pasa, solo sé que defender a mi país, representar a todo un país, a mi familia hace que me sienta muy involucrado cuando me pongo esta camiseta. Siento que juego por ellos, por toda la gente que me rodea y están en el día a día conmigo. Para mí siempre es especial un gol con la selección», asegura. «Marcar es un orgullo y tengo hambre de más. Siempre he dicho que quiero estar entre los máximos artilleros de la selección española», añade.

El extremo azulgrana lo tiene difícil para ser titular en la selección. Por los costados juegan Lamine Yamal y Nico Williams, dos de las referencias de la Roja en esta Eurocopa, para el seleccionador y para los rivales y, aunque con Luis Enrique no era extraño verle jugar como falso 9, tampoco parece que Morata le vaya a dejar ese hueco. Cuando De la Fuente juega con un delantero que no es especialista siempre prefiere a Oyarzabal, uno de sus jugadores de confianza desde hace años.

Sin embargo, De la Fuente consigue que todos se sientan parte fundamental del grupo. «Estamos trabajando de forma muy buena, el míster nos tiene enchufados a todos, somos una familia», admite Ferran. «La clave de este equipo es que todos nos podemos considerar titulares, que todos estamos preparadísimos para cuando el míster confíe en nosotros y cualquiera te puede solucionar el partido», dice. Pero él, el Tiburón, está más acostumbrado que ninguno a hacerlo.

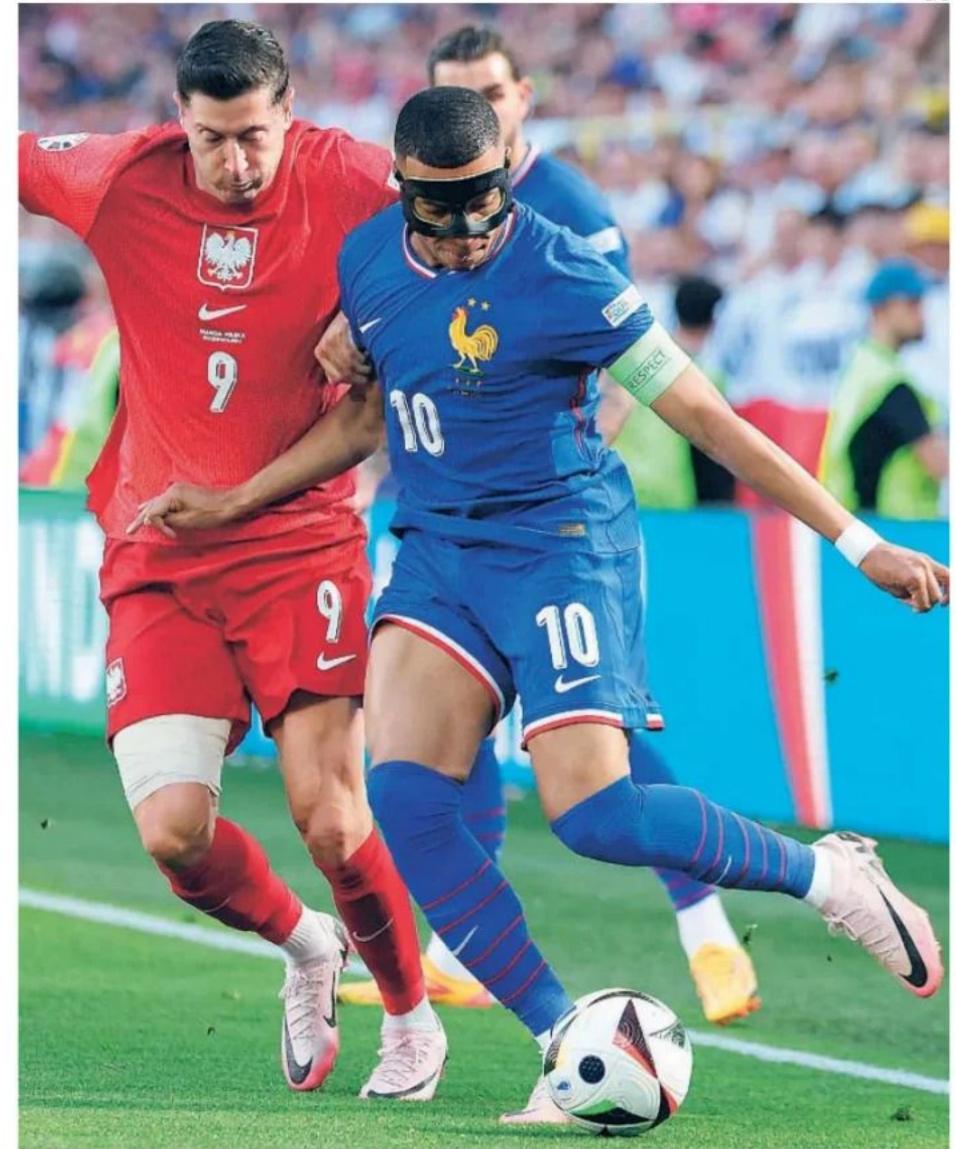

Mbappé pugna por un balón con Lewandowski

José Aguado. MADRID

Da la impresión de que Francia se aburre jugando. Que se siente superior y le da pereza. Porque pasan sus partidos sin que suceda nada, menos cuando los de Deschamps deciden que pasen cosas, entonces son un tormento para el rival, encuentran a Mbappé, suman jugadas de ataque y convierten al portero contrario en uno de los mejores del partido. Después, se pasa la ventolera y vuelve al ritmo ese de aquí no pasa nada más que el tiempo. Así, con ese estilo, está en los octavos de final de la Eurocopa, con dos goles a favor, uno en propia meta, otro de penalti y como segunda de grupo. No da síntomas de estar en su mejor momento y, sin embargo, no es nada recomendable cruzarse con ellos. Quién sabe cuándo van a despertar.

Grupo D

# Francia no arranca

Mbappé se estrenó, de penalti, en una Eurocopa, pero la subcampeona del mundo sigue dejando malas sensaciones

Por lo menos, ya se ha destapado Mbappé, que se quitó la máscara después de marcar de penalti, en lo que fue su primer gol en una Eurocopa. Tan goleador en los Mundiales y tan pobre en la competición europea. Mbappé fue lo más destacado de Francia, porque cuando arranca es un peligro. Tuvo dos ocasiones muy claras en la primera mitad, cuando Francia de verdad dominó, pero los dos remates, parecidos, con el interior del pie, buscando el palo largo, no iban lo suficientemente ajustados. Se reserva la estrella francesa, que no hace un esfuerzo de más y aún así, cada arrancada se le nota superior a los defensas rivales.

El problema es que su selec-

Polonia 79' Lewandowski (p)

Francia Polonia (1-4-3-3)(1-4-4-3)Maignan Skorupski 8,5 Koundé Bednarek Upamecano Dawidowicz Saliba Kiwior T. Hernández 6,5 Frankowski Szymanski Kante Moder Tchouameni Rabiot Zielinski Zalewski Dembélé Mbappé 7,5 Lewandowski 6,5 Barcola Urbanski Deschamps (E) Probierz (E)

Cambios: Francia Camavinga 6 (Rabiot 61'), Giroud 6 (Barcola 61'), Griezmann 6,5 (Kanté 61'), Fofana s.c. (Tchouameni 81') y Kolo Muani s.c. (Dembélé 86'). Polonia Skoras 6 (Zalewski 68') y Swiderski 6,5 (Szymanski 68'). Árbitro: Marco Guida (Italia). Mostró cartulina amarilla a Zalewski y Dawidowicz, de Polonia y a Rabiot, por parte de Francia.

**Incidencias:** 62.000 espectadores en el estadio Signal Iduna Park (Dortmund). Partido de la tercera jornada de la fase grupos.

ción es rácana con el fútbol, como si reservara energías. Por ejemplo, Deschamps dejó fuera del equipo titular a Griezmann, una pieza clave. Se supone que por descanso o por probar a Barcola. El futbolista del PSG se entendió un rato con Mbappé, mientras que en el otro lado Dembélé hacía de Dembélé: regatea, utiliza las dos piernas, amenaza, se resbala, se levanta, se equivoca y ya no se sabe qué se puede esperar de él.

Al que más se ve de Francia es a Kanté, que con sus carreras hacia delante ofrece algo distinto a la fuerza de Rabiot o la excesiva discreción de Tchouameni.

Polonia estaba eliminada ya, pero jugó el partido con ese orgullo con el que suelen jugar las selecciones que se enfrentan a Francia. Parecía que le iba mucho más en el envite. En los minutos más complicados, esas dos rachas de juego y ganas de Francia en ambas partes, se refugió en su guardameta para salvar el marcador.

Cuando recibió el tanto en contra no le dolió. Lo bueno de perderlo todo es que ya no te queda nada de perder y por eso Polonia siguió a lo suyo, con calma y sin preocuparse de recibir otro gol más o no. Hasta que llegó el penalti a favor y Lewandowski hizo el numerito de las paradinhas en el primero. Lo falló, pero Maignan se había adelantado demasiado. El delantero del Barcelona quiso dejar alguna huella en la competición e hizo exactamente lo mismo al repetirlo. Pero marcó.

#### Grupo C

# Las cuentas de Dinamarca

Con tres empates ha logrado terminar segunda. Los serbios culminaron su fiasco

Dinamarca

0

#### Dinamarca (1-3-4-1-2)

Serbia

Schmeichel; Bah, Andersen, Vestergaard, Christensen, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg, Eriksen (Poulsen, 88'); Wind (S. Olsen, 46') y Hojlund (Dolberg, 59').

#### Serbia (1-3-4-2-1)

Rajkovic; Mijailovic (Mladenovic, 73'), Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic Zivkovic; Ilic (Vlahovic, 67'), Gudelj (Jovic, 46'), Lukic (Milinkovic-Savic, 87'), Samardzic (Tadic, 46') y Mitrovic.

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó con cartulina amarilla a Wind, Hjulmand, Milenkovic y Mitrovic. Incidencias: 75.000 espectadores en el Allianz Arena.

#### Joshua Cervantes. MADRID

Dinamarca está entre los 16 mejores y Serbia, de vacaciones. Un empate fue suficiente para que los nórdicos se midan con Alemania en octavos y los balcánicos ratificaron que han sido una de las decepciones del torneo. Dinamarca se clasificó tras superar en un galimatias de números a Eslovenia, tercera, con la que empató a todo y a la que superó por haberla ganado en sus enfrentamientos directos durante la fase de clasificación.

Cuando llegó el final de un partido bastante espeso, las calculadoras comenzaron a echar humo. Tanto Dinamarca como Eslovenia, tenían tres puntos. El siguiente factor a tener en cuenta, el número de goles, estaba también igualado; como en el número de tarjetas amarillas; y también, los puntos de ambos en la fase de clasificación (22), ya que coincidieron en el mismo grupo y también firmaron tablas; finalmente, los partidos entre los dos de junio y de noviembre de 2023, resueltos con un empate y una victoria para Dinamarca, resolvió eljaleo.

Pero antes de llegar a ese punto, el equipo dirigido por Kasper
Hjulmand intentó la victoria.
Llegó a la cita definitiva para alcanzar los octavos con un registro bastante más saludable que
Serbia. Aunque sus correctas
puestas en escena con dos empates frente a Eslovenia e Inglaterra solo se habían traducir con
un par de puntos, por lo menos
parecía jugar a algo, conuna idea
y un criterio, todo lo contrario
que su anárquico rival.

Con el otro Hjulmand al mando (Morten), el hombre de moda en su selección tras su golazo a Inglaterra, Dinamarca mandó y Serbia solo se atrevió cuando sintió que estaba eliminada y ya era demasiado tarde.



Jovic, después de la eliminación de Serbia

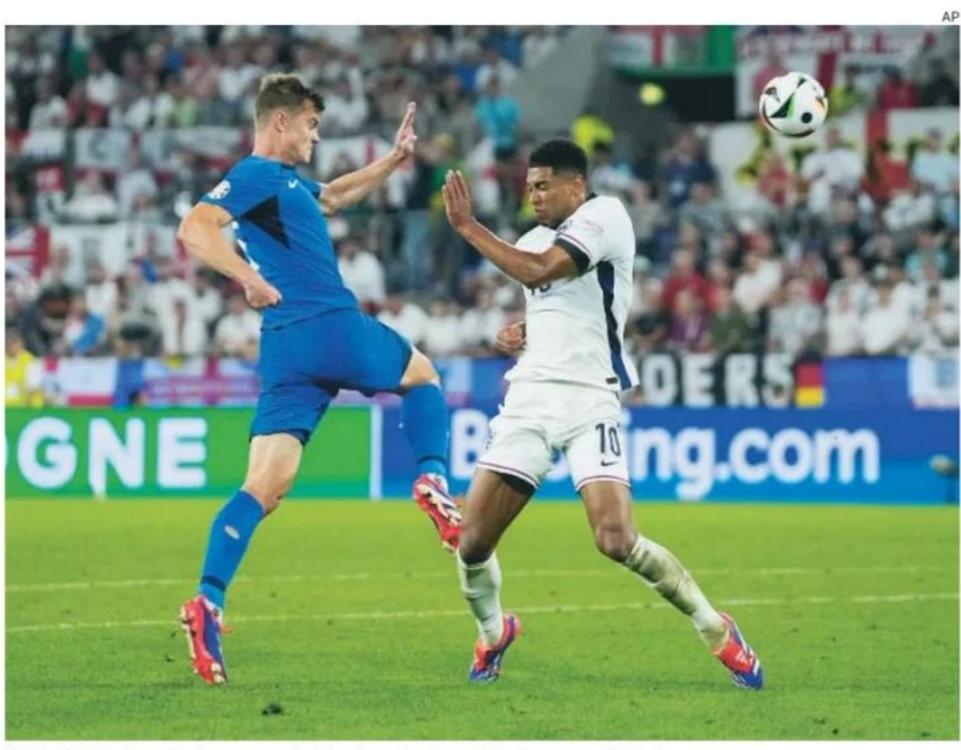

Bijol y Bellingham luchan por un balón durante el partido de ayer en Colonia

# Primera, pero con dudas

Inglaterra se clasifica como líder tras otro partido para olvidar. Eslovenia no pasó apuros para empatar y meterse como tercera

#### Eduardo Cornago. MADRID

Inglaterra está en los octavos de final de la Eurocopa como primera del Grupo C, sí, pero llega a la siguiente ronda con muy poco brillo. El combinado británico sufrió ante Eslovenia en un encuentro que terminó sin goles y sin una mejoría en el juego que pueda acallar las críticas que están recibiendo los de Southgate. Y es que, tras una victoria y dos empates, la selección inglesa empieza a generar dudas evidentes en esta Eurocopa. Un triunfo en tres partidos en un grupo, a priori, fácil con Dinamarca, Eslovenia y Serbia, propicia que muchos seguidores pidan el cese del seleccionador y las viejas glorias ataquen directamente al equipo en sus comentarios.

Los ingleses no fueron capaces de generar ocasiones de peligro ante Jan Oblak, a excepción de una jugada aislada donde Stones estuvo muy cerca de anotar, pero lo evitó Sesko despejando casi en la línea. El ejercicio defensivo de los eslovenos fue tremendo y supieron bloquear en casi todas las fases del partido la superioridad técnica de los británicos, que no supieron cambiar de marcha.

#### **Inglaterra**

(

**Eslovenia** 

0

#### Inglaterra (1-4-2-3-1)

Pickford; Walker, John Stones, Marc Guéhi, Trippier (Alexander-Arnold, 84'); Declan Rice, Gallagher (Mainoo, 46'); Saka (Cole Palmer, 71'), Bellingham, Foden (Gordon, 89') y Harry Kane.

#### Eslovenia (4-1-4-1)

Oblak; Karnicnik, Bijol, Drkusic, Janza (Balkovec, 91); Stojanovic, G. Cerin, Timi Elsnik, Mlakar (Jon Gorenc Stankovic, 86'); Sporar (Zan Celar, 86') y Benjamin Sesko (Josip Ilicic, 75').

**Árbitro:** Clément Turpin (Francia). Mostró cartulina amarilla a Trippier, Ghéhi, Foden, Janza y Bijol. **Incidencias:** Partido de la tercera jornada del Grupo C, disputado en el Cologne Stadium.

Uno de los nombres propios del encuentro fue Trippier. El exjugador del Atlético fue uno de los pocos futbolistas que estuvo activo durante todo el tiempo y bastante participativo tanto en ataque como en defensa. Llamó la atención la poca presencia de Bellingham con el balón, algo a lo que la estrella del Real Madrid no está acostumbrado. Una noticia positiva para los ingleses fue el debut

de Cole Palmer, que disfrutó de 20 minutos y dejó algún que otro detalle de calidad.

La realidad es que los Foden, Kane, Saka, Bellingham y compañía están muy alejados del nivel que se les suponía, y el enfado de la hinchada británica está bastante justificado. Es verdad que pasan como primeros de grupo y evitan el lado del cuadro más complicado, pero las sensaciones, más allá del debut, no son buenas.

Por su parte, Eslovenia consigue meterse en octavos por primera vez en su historia. Los eslovenos no han perdido ningún encuentro, aunque tampoco se han estrenado en el apartado de victorias. Les valía el empate para conseguir una gesta que celebraron a lo grande en cuanto terminó el encuentro. Se sabían dentro, empatados a todo con Dinamarca, que se metió segunda por haber quedado mejor en la fase de clasificación.

Van a darse el gusto de llegar a las eliminatorias, junto a la élite europea, con Oblak como capitán y gran estrella. No tuvo casi trabajo frente a Inglaterra y algunos han dudado de su liderazgo, pero ahí está Eslovenia, derribando barreras con un empate que no supo evitar Inglaterra.

#### Grupo D

# Austria suelta una bomba

Derrota merecidamente a Países Bajos y se mete en octavos de final como primera

Países Bajos 47' Gakpo, 75' Depay

2

Austria

6' Malen (pp), 59' Schmid, 80' Sabitzer

3

#### Países Bajos (1-4-3-3)

Verbruggen; Geertruida, De Vrij, Van Dijk; Aké (Van de Ven, 66'); Schouten, Reijnders (Wijnaldum, 66'), Veerman (Simons, 35'); Malen (Weghorst, 72), Gakpo y Memphis Depay.

#### Austria (1-4-2-3-1)

Pentz; Posh Wöber, Lienhart (Querfeld, 69'), Prass; Grillitsch (Laimer, 69'), Seiwald; Wimmer (Baumgartner, 68'), Sabitzer, Schmid (Weimann, 92') y Arnautovic (Gregoritsch, 78').

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaguia). Mostró cartulina amarilla a Posch, Wimmer y Querfeld..

Incidencias: Tercera jornada del Grupo D disputado en el Olympiastadion de Berlin.

#### José Manuel Martín. MADRID

Dicen que el cementerio está lleno de valientes, pero no es el caso de Austria, que arriesgó y se coló en octavos de final como primera de grupo por delante de dos gigantes como Países Bajos y Francia. La teoría era que neerlandeses y galos se iban a jugar los dos primeros encargó de cerrar la victoria y la puestos, porque nadie contaba con un partido tan serio y convincente como el que hizo Austria, que supo manejar los tiempos y golpear siempre en el momento adecuado. Su fútbol no es para la hemeroteca, vale, pero es directo y contundente, con Sabitzer al mando de las operaciones.

El futbolista del Dortmund se



Schmid y Sabitzer celebran el gol del triunfo austriaco

clasificación como primeros de los austriacos con un golazo. Se desmarcó a la espalda de la defensa, y dentro del área chutó a la escuadra, consciente de que Verbruggen ya estaba empezando a tirarse. Fue el golpe definitivo para los de Ronald Koeman, que la realidad es que tienen más nombre que juego. Tan mal entraron en el



Sabitzer lideró un triunfo que convierte a los neerlandeses en un tercer clasificado muy peligroso

partido que el extécnico del Barcelona tuvo que meter a Xavi Simons en el campo cinco minutos después de la media hora. Para entonces ya mandaba Austria, que se adelantó casi antes de salir del vestuario con un tanto en propia puerta de Malen.

Le costó entrar en ritmo a Países Bajos, aunque por dos veces pensó que podría empatar y pasar de ronda como líder. Gakpo se pareció al Gakpo del Liverpool durante diez segundos y nada más volver del descanso recortó y puso en la escuadra el 1-1. Fue después de un contragolpe que castigaba la osadía de Austria, que ganaba, pero se iba arriba. El problema para los «oranje» es que cada vez que conseguían enderezar su tarde llegaba un austriaco para quitarles la ilusión. Eso hizo Schimd con un cabezazo de manual en el punto de penalti. Otra vez la que parecía la Cenicienta estaba por delante, era primera de grupo y se iba a la parte más amable del cuadro de la Eurocopa.

Memphis, como Gakpo antes, recuperó la memoria del jugador que es, y se sacó un remate genial para poner el 2-2. El árbitro pensó que había controlado con la mano, pero el VAR demostró que todo era legal. Sonreía Países Bajos, que sabía que Francia no ganaba y el empate le bastaba, pero faltaba la aparición definitiva de Sabitzer para dinamitar el Grupo D y convertir a los neerlandeses en un regalo envenenado en octavos.

#### Grupo F

# Güler vuelve para clasificar a Turquía

Los turcos necesitan un punto ante Chequia para meterse en octavos

#### J. M. Martín. MADRID

«Arda no estaba en condiciones de jugar, lo digo claro. No estaba en condiciones de jugar más de 30 minutos porque multiplicaba el riesgo», se defendía Vincenzo Montella cuando le preguntaban por qué su joven estrella había sido suplente en el partido ante Portugal. Después de su golazo en el estreno, era raro no ver de nuevo al madridista en el once titular, algo que pide toda Turquía. El seleccionador turco alegó que tenía molestias, que estaba cansado, y necesitaba algo de respiro. Pero para esta última jornada, parece que Arda está más que disponible y va a volver al once titular en bus-

ca del punto que les falta a los suyos para meterse, matemáticamente, en octavos de final como segundos del Grupo F. Si ganan o empatan ante Chequia lo tienen hecho, y si perdieran, serían terceros siempre que Georgia no ganase a Portugal en el otro partido.

Los turcos tienen la ventaja de

#### R. Checa (1-3-5-2)

Stanek; Holes, Hranac, Krejcí; Coufal, Soucek, Barák, Provod, Doudera; Hlozek y Chytil.

#### Marguía (1-4-3-3)

Bayindir; Muldur, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu; Irfan Can, Güler, Artukoglu y Alper Yilmaz.

Arbitro: Istvan Kovacs (Rumanía). Estadio: Volkspark de Hamburgo. Hora: 21:00, La 2 yTeledeporte.

los tres puntos del estreno ante los georgianos, y para no fallar en la final que tienen por delante, parece que Montella ya tiene claro que Güler debe estar en el campo. «En el Real Madrid ya estaba marcando goles. Es una demostración de su calidad. Tiene una zurda fantástica. No vamos a dejar que dispare. Si le damos espacio es un jugador peligroso en todo momento», decía en la previa Ivan Hasek, el seleccionador de la República Checa, sobre el peligro de la joya de su rival. Su problema, además, es que Schick, su goleador, seguramente no llegue al partido. «Está bajo supervisión y control de los médicos, trabajando con los fisioterapeutas. No ha entrenado con nosotros. Veremos».

### Grupo F Cristiano no rota y aparece Joao Félix

I. D. MADRID

Nada más sellar el primer puesto con la goleada a Turquía, Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, ya tenía en su cabeza cambiar casi todo su once para el partido de hoy contra Georgia. Va a cambiar a muchos futbolistas, pero no a uno de ellos: Cristiano Ronaldo, que no entiende de descansos y va a jugar, tal y como confirmó el propio técnico. También se mantendrá como titular el portero Diogo Costa, y el resto: «Van a jugar futbolistas que han mostrado todo lo que pueden hacer en la selección. No es una revolución. Es un equipo competitivo y preparado para ganar el partido», explicaba el seleccionador español de Portugal.

Parece que va a llegar el momento, por fin, de Joao Félix, inédito en los dos primeros choques, sin un solo minuto contra República Checa ni tampoco contra Turquía, aunque sí calentó en el segundo de los encuentros, mientras su futuro se decide de nuevo este verano, entre el Barcelona, en el que ha jugado el último año, y el Atlético, con el que tiene contrato hasta 2029. Si la Eurocopa es un escaparate, él debe aprovechar la ocasión. Y ante Georgia será su primera oportunidad. Joao es uno de los únicos cuatro futbolistas de campo lusos que no ha disputado ningún minuto. Se rumoreó que había tenido un enfrentamientoconelentrenador, pero él lo ha negado. «Vi esta noticia. Es mentira claramente. De lo contrario, yo no estaría aquí» se quejaba Joao.

#### # Georgia (1-4-3-3)

Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia y Zivzivadze.

#### Portugal (1-4-3-3)

Diogo Costa; Semedo, A. Silva, Danilo, G. Inacio, Dalot; Matheus Nunes, J. Neves, R. Neves; Conceiçao, Cristiano y J. Félix.

Arbitro: Sandro Scharer (Suiza). Estadio: Arena AufSchalke. Hora: 21:00, La 1.



#### El ojeador

Tras brillar en el Shakhtar dará el salto a una de las grandes ligas para crecer como jugador y alejarse con su hija y su mujer del conflicto de Ucrania con Rusia



#### Su ficha Edad: 21 años. Trayectoria como jugador:

Pasó por las categorías inferiores del Shakhtar Donetsk hasta debutar en el primer equipo en 2020. La última liga ucraniana fue el MVP.

Con Ucrania: 18 partidos (2 goles).

# Fútbol para huir de las bombas

Francisco Martínez, MADRID

El año 2022 fue una pesadilla para todos los ucranianos, y todavía no han despertado. Una de las promesas del fútbol de su país era Georgiy Sudakovy fue una víctima más. Y eso que el año había empezado bien para él, pues en enero renovó con el Shakhtar Donetsk, y el 22 de febrero se casó. Dos días después comenzó la guerra y la imagen del habilidoso centrocampista fue con su ya esposa, embarazada, escondiéndose de las bombas en un búnker.

El conflicto no silenció el fútbol para siempre y en agosto de ese 2022 empezó una nueva liga (la anterior no pudo concluir) en la que Sudakov ya iba teniendo más protagonismo en el Shakhtar (su

debut fue en 2020 contra el Real Madrid), un paso más en su crecimiento que le ha llevado a ser el líder el pasado curso, en el que le nombraron MVP. En la Champions lo sufrió el Barça, con una derrota en la fase de grupos. Su calidad no ha pasado inadvertida y aunque amplió su relación con el Shakhtar hasta 2028, fue para que su marcha se encareciera. Será este verano. Una doble salida, futbolística y mental. «No existe ningún lugar seguro en Ucrania. Todo el mundo tiene miedo. Cada vez que mi hija oye las sirenas corre a esconderse bajo la cama. Es muy difícil aceptar esto. He dado todo lo que soy capaz en Shakhtar, me he desarrollado lo máximo como jugador y estoy listo para el siguiente paso. Tengo la oportunidad de trasladar a mi familia fuera de Ucrania, quiero demostrar en la Eurocopa lo que puedo hacer», aseguró en «inews».

Los partidos de clasificación para la Euro los han jugado lejos de Ucrania porque allí no podían ir los rivales. Han sido en Polonia, República Checa o Eslovaquia, pero el equipo que dirige Rebrov logró la clasificación en la repesca ante Islandia. Remontó para ganar 2-1, con dos asistencias de Sudakov. El medio ya estuvo en la pasada Euro de 2021, con 18 años, pero no jugó. Después volvió con la sub'21 (por ejemplo para la Eurocopa de 2023, en la que perdió en semis ante la España de los

Ucrania (1-4-3-3)

Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Brazhko, Sudakov; Yarmolenko, Mudryk y Dovbyk.

#### Bélgica (1-4-2-3-1)

Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; De Bruyne; Doku, Bakayoko y

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Estadio: Stuttgart Arena. Hora: 18:00, La 1.

Abel Ruiz, Baena o Sancet) hasta ser ya un fijo con los «mayores».

Lógicamente, todo lo que sucede con la selección de Ucrania está ligado a la situación del país. «Muchos soldados me escribieron, nos agradecieron esta victoria. Ellos luchan por un mundo más pacífico. Les agradezco su servicio y rezo por su regreso a casa», afirmó Sudakov tras la clasificación para Alemania. «Nuestras victorias pueden suponer un respiro de todo el dolor que siente nuestro pueblo. Es una oportunidad para mostrar nuestro coraje y unidad y enseñar al mundo que hay una guerra en nuestro país. La invasión de Rusia ha causado mucho miedo y dolor a nuestro pueblo, y si podemos ser una fuente de felicidad nos da aún más motivación», añadió en declaraciones recogidas por «Telegraph».

Ucrania comenzó con una sonada derrota ante Rumanía, pero la victoria ante Eslovaquia le abrió el camino en un grupo en el que las cuatro selecciones tienen tres puntos. Su rival hoy es el, en teoría, más exigente: Bélgica.

#### Grupo E

### El Pichichi contra el equipo sorpresa

R. D. MADRID

Ivan Schranz es el inesperado máximo goleador de la Eurocopa. Ha marcado los dos tantos de Eslovaquia: el que supuso el triunfo ante Bélgica y el que adelantó a los suyos ante Ucrania, que después dio la vuelta al resultado. El atacante del Sparta de Praga comparte el trono, con Füllkrugy Musiala (Alemania), que han jugado un partido más; y con Mikautadze (Georgia), a quien todavía le queda el encuentro contra Portugal.

El último gol de Schranz con su selección había sido en octubre de 2021. Desde ahí acumulaba nueve partidos en blanco (no ha jugado más porque ha tenido ausencias por lesión). Antes solo había conseguido otros dos tantos. Con los últimos, son cinco en 24 apariciones. Se ha convertido en la mayor amenaza para Rumanía y en el arma más potente para Eslovaquia, que busca, con los octavos de final, al menos igualar su techo en una gran competición internacional. Lo consiguió en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Eurocopa de Francia 2016. Su entrenador, Francesco Calzona, solo tendrá una duda en la alineación, la del lateral zurdo pretendido por el Atlético de Madrid David Hancko, con molestias en un aductor.

Rumanía llega con todos sanos. Ganó a Ucrania y dio la cara ante Bélgica, salvada por su portero. Si su rival tiene a Schranz, ellos cuentan con Stanciu en un gran momento y con no tener demasiado que perder.

#### Eslovaguia (1-4-3-3)

Dubravka; Pekarik, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženik y Haraslín.

#### Rumanía (1-4-1-4-1)

Nita; Raţiu, Burca, Dragusin. Bancu; Marius Marin; Man, Razvan Marin, Stanciu, Coman y

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Estadio: Frankfurt Arena. Hora: 18:00, La 2.

# Lamine Yamal, Nico Williams y las risas

Lo mismo la Eurocopa puede ser que no haya llegado demasiado pronto a este grupo de futbolistas

ay imágenes y gestos reveladores de la actitud y el talante con que España se está tomando la Eurocopa. Lo que antes era un rictus colectivo de opositor de notarías en los 70 se ha convertido en una sonrisa despreocupada de niño de primaria que empieza las vacaciones. Y eso incluye los dos partidos de verdad, Croacia e Italia, y el «amistoso» ante Albania. El buen rollo empieza con el seleccionador. De la Fuente es tan capaz de saludar a aficionados en la grada antes de comenzar una segunda parte como de presumir de la primera fase con el descaro y la ambición con que Carlitos Alcaraz analiza un partido de Grand Slam. Que lo peor de España en las tres primeras fechas haya sido ese uniforme amarillo del día ante Albania habla del estado de optimismo que ha sembrado la selección.

De ese clima, tan ajeno al conflicto RFEF-CSD y demás tostones, tienen buena parte de culpa los recién llegados. El túnel de vestuarios, como tantos otros escenarios, ha dejado de ser un lugar ajeno a las miradas de los hinchas. En Gelsenkirchen, antes del España-Italia, en el túnel que simula ser la galería de una mina, estaban Lamine Yamal y Nico Williams echándose unas risas como si enfrente no estuviera la «Azzurra» y

Mariano Ruiz Díez



Se agradece que el equipo viva ajeno a las guerras entre Federación, CSD y demás tostones fueran a jugar una tarde cualquiera en el patio del colegio. Eran dos amigos pasándose consignas que se resumen en un «que se preparen». Esa normalización de lo que antes era un 8.000 para el equipo nacional es una de las claves del funcionamiento del grupo. Ver a la pareja en el banquillo ante Albania junto a Pedri es una prueba de todo lo bueno que está por venir.

Ahora que llega el torneo de verdad, aunque algunos octavos de final puedan sonar casi a broma, España debe reincidir en ese estilo ecléctico y alejado de dogmas que la ha llevado hasta aquí. Se trata de intercalar a Quevedo, Bad Bunny, Myke Towers o AC/DC con Julio Iglesias o una sevillana. Los temores de los clásicos sonarán hasta el domingo recurriendo a lugares comunes. Que si no ha habido un partido difícil, que si nunca hemos estado por detrás en el marcador recordando los empates «in extremis» de Alemania e Italia, que si no hemos pasado el día malo de todos los campeonatos, que si jugamos como nunca para perder como casi siempre... y en las excepciones a ese casi siempre, en la España de Luis en 2008, es dónde hay que cobijarse. Lo mismo la Eurocopa no ha llegado demasiado pronto a este grupo.

#### Grupo A 1º iornada: Al

1ª jornada: Alemania, 5-Escocia, 1 y Hungría, 1-Suiza, 3. 2ª jornada: Alemania, 2-Hungría, 0 y Escocia, 1-Suiza, 1. 3ª jornada: Suiza, 1-Alemania, 1 y Escocia, 0-Hungría, 1.

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC |
|-------------|------|----|----|----|----|-----|----|
| 1. Alemania | 7    | 3  | 2  | 1  | 0  | 8   | 2  |
| 2.Suiza     | 5    | 3  | 1  | 2  | 0  | 5   | 3  |
| 3.Hungria   | 3    | 3  | 1  | 0  | 2  | 2   | 5  |
| 4.Escocia   | 1    | 3  | 0  | 1  | 2  | 2   | 7  |

#### Grupo B

1ª jornada: España, 3-Croacia, 0 e Italia, 2-Albania, 1. 2ª jornada: Croacia 2-Albania, 2 y España, 1-Italia, 0. 3ª jornada: Albania, 0-España, 1 y Croacia, 1-Italia, 1.

|           | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC |
|-----------|------|----|----|----|----|-----|----|
| 1. España | 9    | 3  | 3  | 0  | 0  | 5   | 0  |
| 2.Italia  | 4    | 3  | 1  | 1  | 1  | 3   | 3  |
| 3.Croacia | 2    | 3  | 0  | 2  | 1  | 3   | 6  |
| 4.Albania | 1    | 3  | 0  | 1  | 2  | 3   | 5  |

#### Grupo C

1ª jornada: Eslovenia, 1-Dinamarca, 1 y Serbia, 0-Inglaterra, 1. 2ª jornada: Eslovenia, 1-Serbia, 1 y Dinamarca, 1-Inglaterra, 1. 3ª jornada: Dinamarca, 0-Serbia, 0 e Inglaterra, 0-Eslovenia, 0.

|               | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|---------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Inglaterra | 5    | 3  | 1  | 2  | 0  | 2   | 1   |
| 2.Dinamarca   | 3    | 3  | 0  | 3  | 0  | 2   | 2   |
| 3.Eslovenia   | 3    | 3  | 0  | 3  | 0  | 2   | 2   |
| 4.Serbia      | 2    | 3  | 0  | 2  | 1  | 1   | 2   |

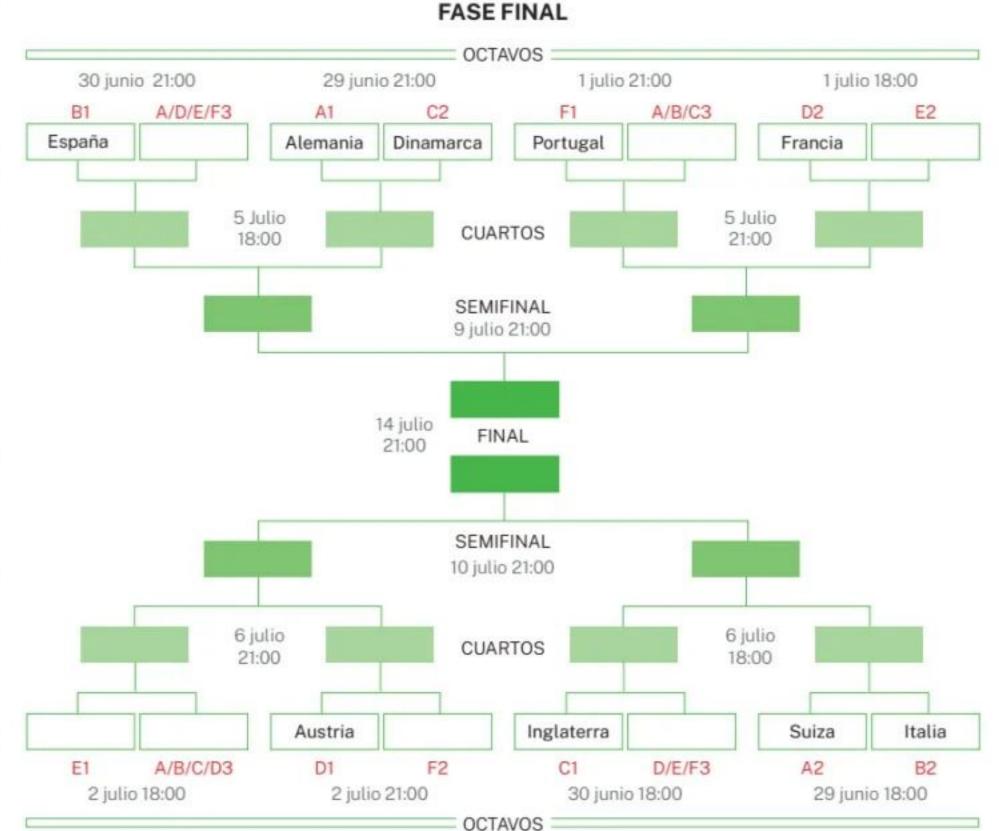

#### Grupo D

1ª jornada: Polonia, 1-Países Bajos, 2 y Austria, 0-Francia, 1. 2ª jornada: Polonia, 1-Austria, 3 y Países Bajos, 0-Francia, 0. 3ª jornada: Francia, 1-Polonia, 1 y Países Bajos, 2-Austria, 3.

|                | Pts. |   | G. | Е. | ۲. | Gr. | uL. |
|----------------|------|---|----|----|----|-----|-----|
| 1. Austria     | 6    | 3 | 2  | 0  | 1  | 6   | 4   |
| 2.Francia      | 5    | 3 | 1  | 2  | 0  | 2   | 1   |
| 3.Países Bajos | 4    | 3 | 1  | 1  | 1  | 4   | 4   |
| 4.Polonia      | 1    | 3 | 0  | 1  | 2  | 3   | 6   |
|                |      |   |    |    |    |     |     |

#### Grupo E

1ª jornada: Rumanía, 3-Ucrania, 0 y Bélgica, 0-Eslovaquia, 1. 2ª jornada: Eslovaquia, 1-Ucrania, 2 y Bélgica, 2-Rumanía, 0. 3ª jorn.: Eslovaquia-Rumanía (18:00, La 2 y Tdp) y Ucrania-Bélgica (18:00, La 1).

|              | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|--------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Rumanía   | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 3   | 2   |
| 2.Bélgica    | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 2   | 1   |
| 3.Eslovaquia | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 2   | 2   |
| 4.Ucrania    | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 2   | 4   |

#### Grupo F

1ª jornada: Turquía, 3-Georgia, 1 y Portugal, 2-Chequia, 1. 2ª jornada: Georgia, 1-Chequia, 1 y Turquía, 0-Portugal, 3. 3ª jornada: Georgia-Portugal (21:00, La 1) y Chequia-Turquía (21:00, La 2 y Tdp).

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Portugal | 6    | 2  | 2  | 0  | 0  | 5   | 1   |
| 2.Turquía   | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 3   | 4   |
| 3.Chequia   | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 2   | 3   |
| 4.Georgia   | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 2   | 4   |

#### La recomendación del día

#### «Barraca y tangana», memoria del infrafútbol

▶Es difícil encontrar un columnista que escriba de fútbol con la originalidad y el humor que pone Enrique Ballester a sus textos. Este libro es una recopilación, la primera, de esos escritos periodísticos en los que se mezcla el fútbol con todo lo que acontece en la

familia Ballester. Las ocurrencias de sus hijos se mezclan con los partidos del Castellón o las anécdotas de un Erasmus en Suecia. Ballester nos enseña a través de sus columnas que el fútbol no es una cosa tan trascendente, aunque lo parezca, y que hay vida más allá del Real Madrid y del Barcelona. En realidad hay vida más allá de Madrid y de Barcelona. Hay una vida muy intensa alrededor del «infrafútbol», como el autor bautizó en otro libro a eso que sucede lejos de la élite. Y es tan bonito y tan divertido.

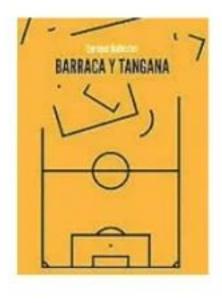

«BARRACA Y TANGANA» ENRIQUE BALLESTER (LIBROS DEL KO)





La selección, con Elisa Aguilar, posa con Marc Gasol en el homenaje que la FEB realizó al legendario pívot antes del España-Italia

# España, obligada a crecer

La selección, sin Lorenzo Brown, cayó ante Italia en el primer amistoso de preparación para el Preolímpico

Mariano Ruiz Díez. MADRID

A una semana para el arranque del Preolímpico, España cayó en la prórroga ante Italia en su primer amistoso. Fue un buen test pese al resultado para alimentar el último tramo de preparación con vistas al torneo que el martes 2 comenzará en Valencia. Sin Lorenzo Brown, recién incorporado a la concentración después de firmar con el Panathinaikos, España dejó alguna pista de sus puntos fuertes y lo mucho que tiene que mejorar.

El primer asterisco tiene que ver precisamente con Brown. Es el jugador más determinante para el cuerpo técnico. El «de Albacete» es vital porque puede generar una cantidad de juego que no pueden aportar Juan Núñezy Alberto Díaz. El base de la cantera del Real Madrid tiene esta semana el draft de la NBA y su cabeza, algo compren-

sible, estaba más en Estados Unidos que en el amistoso. El rol de ció Llull. Llevaba 0/5 triples, pero Díaz está muy enfocado hacia el aspecto defensivo. Brown es un creador de juego como no hay otro en la selección y eso lo agradecerán tipos como Willy o Aldama.

Uno de los muchos jugadores que ha llegado al equipo nacional con ganas de reivindicarse es precisamente Willy (23 puntos y 4 rebotes). Y por parte de Scariolo no va a quedar. Es el primer foco ofensivo del equipo. Le buscaron en cada ataque que estuvo en pista y él respondió convirtiéndose en el máximo anotador de la selección. Si a su producción ante el aro rival suma una actividad defensiva aceptable es el jugador franquicia del equipo.

Entre él y Abrines, otro de los llamados a asumir muchas más responsabilidades de las habituales, lideraron los mejores minutos de España. Uno martilleó por dentro y el otro bombardeó por fuera. España nunca llegó a escaparse, pero bastó para arreglar la titubeante imagen con la que comenzó el partido. Italia, que juega el Preolímpico en Puerto Rico, es una selección atípica y así fue como remontó en el último cuarto. Los triples de Spissu, Tonut, Gallinari y Polonara situaron a España

al borde del abismo... y ahí aparedio igual. Anotó uno que forzó la prórroga. Más tiempo para probaturas. Italia volvió a escaparse y ahí apareció la imponente figura de Aldama. Su papel en el equipo tiene que ir mucho más allá del rol

#### **El emocionante** homenaje a **Marc Gasol**

La edad de oro del baloncesto español va de homenaje en homenaje y de retirada en retirada. Antes del amistoso ante Italia fue el turno de que la FEB honrara la trayectoria de uno de los más grandes de esto, Marc Gasol. Bicampeón del mundo, bicampeón de Europa, triple medallista olímpico (dos platas y un bronce). «Suerte, salud y a ver si el balón entra», comentó Marc antes de que el WiZink Center le rindiera una ovación digna de una trayectoria legendaria.

de especialista que tiene en los Grizzlies. Dejó detalles de su monumental talento con un par de triples que volvieron a deparar un final apretado. España, después de una pérdida de Italia, se encontró con 18 segundos para resolver. Más no podía pedir Scariolo. Final apretado y una pizarra para ganar el partido. Balón a Brizuela y el escolta dio un mal pase a Willy. Consiguió levantarlo desde el tiro libre, pero no anotó y Gallinari no perdonó desde el tiro libre. Con 2.5 para armar un último tiro, el balón llegó de nuevo a Brizuela, que se levantó desde la línea de tres, pero no encontró premio.

84. España (10+23+21+19 +11): Núñez (3), Abrines (11), López-Arostegui (0), Aldama (11) y Willy (23) -quinteto titular- Juancho (7), Díaz (0), Garuba (2), Rudy (9), Llull (8), Pradilla (2), Brizuela (8) y Parra (0).

87. Italia (14+14+22+23+14): Spissu (14), Petrucelli (9), Tonut (12), Polonara (8) y Melli (8) – quinteto titular- Gallinari (16), Mannion (8), Ricci (4), Pajola (8), Abass (0), Bortolani (0) y Caruso (0).

Árbitros: Torres, Calatrava y Olivares. Eliminado Melli. Dos técnicas a Melli y una a Ricci.

Incidencias: 9.300 espectadores en el WiZink Center.

### Nacho, adiós al Real Madrid con 26 títulos

R. D. MADRID

Mientras está concentrado con la selección española en la Eurocopa, Nacho Fernández ha decidido su futuro. Deja el Real Madrid tras ganar 26 títulos, y su último tributo a su equipo de siempre ha sido levantar como capitán la Liga número 36 y la decimoquinta Champions League. El defensa y el Real Madrid han anunciado al mismo tiempo su adiós, porque se va al Al Qadsiah, de la Liga de Arabia Saudí, entrenado por el exmadridista Míchel.

«Queridos madridistas»,

empieza Nacho. «Me despido del club de mi vida, el Real Madrid. Llegué con 10 años, me formé como persona y como jugador, aprendí a ganar y a perder, a luchary a sufrir, a disfrutar, y a vivir siempre con ilusión y determinación. Aprendí todo lo que hoy soy. Llevo casi 25 años viniendo a entrenar todos los días al mismo sitio, que se dice pronto, aprendiendo los valores del madridismo, entregando mi vida y luchando por este escudo: me lo habéis dado todo. Es muy difícil para mí, pero ahora es momento de irme con la confianza y la tranquilidad de saber que siempre he dado lo mejor de mí para representar este escudo, dentro y fuera del campo», escribía Nacho. «Siempre quise que mi final como jugador del Real Madrid fuera bonito y en lo más alto, y puedo deciros que tener uno mejor que este es imposible. Han sido meses de reflexión, de indecisión y de dudas, pero hoy vengo a contaros que necesito vivir una última y diferente experiencia junto a mi familia, y este es el momento perfecto. Gracias, Real Madrid, por entenderme», terminaba.

El club respeta su decisión y también le ha despedido con un emocionante vídeo. «Nacho ha sido un ejemplo de superación y se lleva el cariño, el reconocimiento y la admiración de todo el madridismo. El Real Madrid es y será siempre su casa», expresaba Florentino Pérez.

TIEMPO 51 LA RAZÓN • Miércoles. 26 de junio de 2024



El hombre del tiempo

Menos calor por el sur

#### Roberto Brasero

n el menú del tiempo hoy: calory → tormentas, aunque en el sur de España que es donde hasta ahora hemos tenido las temperaturas más calurosas, hoy no lo serán tanto. Empezamos la jornada con cielos despejados y algunas nieblas en Galicia, Asturias y el Estrecho, pero será sobre todo por la tarde cuando regresen las tormentas que hoy irán a más. Pueden ser localmente fuertes y con granizo en la cordillera cantábrica, norte de Castilla y León y La Rioja. Pero también en la segunda mitad del día es probable que alguna tormenta caiga en el resto de la mitad norte, en zonas de ambas mesetas, oeste de Aragón, este de Extremadura y sierras del centro de Andalucía. Predominará el solen el litoral mediterráneo, Baleares y sur de Andalucíay de Canarias. Aunque las temperaturas bajarán por el sur con máximas hoy de 31º en Sevilla, y no los 37º de ayer. Sin embargo, subirán en el nordeste y hoyen Zaragoza llegarán a 36°. Mañana llega la DANA y el viernes cruzará la península con lluvias generalizadas.

#### A tener en cuenta



Roma

Berlín

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

El equipo investigador liderado por el ICM-CSIC y la Univ. de Cádiz ha demostrado la capacidad de los satélites para monitorizar basura marina en un estudio en el que han propuesto incorporar sensores específicos en futuras misiones para mejorar la detección de plásticos.



La Junta ha iniciado la segunda fase del proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía con el inicio de sueltas en Sierra Nevada, una propuesta para que esta ave necrófaga vuelva a tener presencia en el macizo granadino.

#### **Precipitaciones Embalses** % capacidad

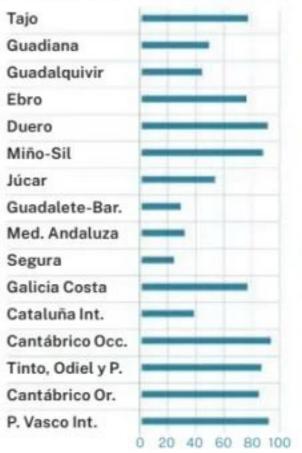

Palencia

Las Palmas

Pamplona

Pontevedra

Salamanca

Santander

Segovia

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

06:45 21:48

Nueva

Creciente (

Llena

Menguante () 28/06

Valencia

Valladolid

Palma de Mallorca

Sta. Cruz de Tenerife

16

19

19

16

17

16

20

17

16

19

16

19

14

20

22

18

16

16

31

24

34

24

33

26

23

31

31

33

27

33

36

29

35

32

33

00:51 11:26

6/06

14/06

22/06

37 20

#### Media 2,2 L/m<sup>2</sup> 0000020 000015 00010 005 Galicia, Asturias, Cantabria, C. y León y la Madrid, Aragón, País Vasco, Navarra, C.-La Mancha y Canarias

Resto de comunidades

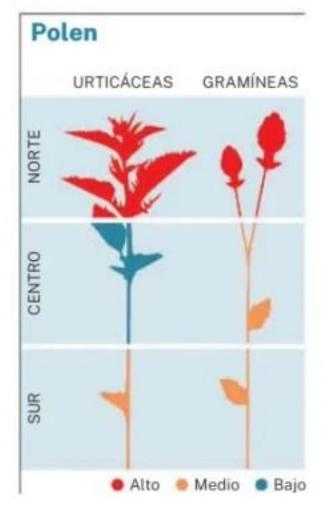

27 16

28 16

24 13

26 18

37 23

22 13

16

28

16

29



Santoral

Cumpleaños

#### Autodefinido BARCOS DE VELA PERSONAJE DENOTA JUERGA ÁNGULO DE LUZ AUMENTO LUSTROSO, SERIE DE NEFRÍTICO MARGINAL BRILLANTE PINTURAS EN LA PARED CUERNO SORPRENDAN > PUNTA DE FUERTE LIMITAN CENTRO DE ACABARAIS LOS MESES DIA COMO SE HAN HACE DIMAMARCA SIN PAREJA

SUBE AL PODIO

Sudoku Grupo Alfil

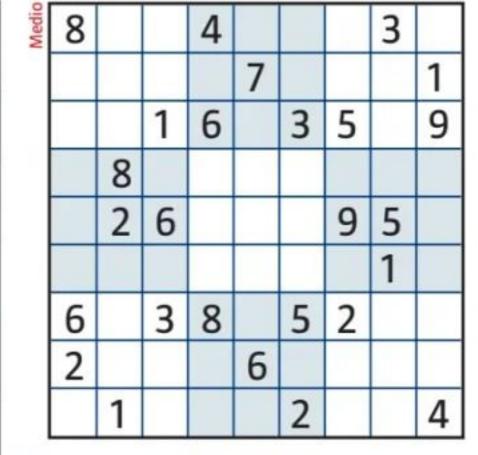

4

9

6

8

3

5

Radioteléfono

App

547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

6

ALEXIA DE ORANGE-NASSAU princesa de los Países Bajos (19) PAOLO MALDINI exfutbolista(56) ARIANA GRANDE

cantante y empresaria (31)

**LUIS MIGUEL ARCONADA** 

exfutbolista (70)

Antelmo, Deodato, Maxencio,

Perseverancia y Superio.

Loterías

BONOLOTO

9

6

| Martes, 25 de junio | ONCE        |
|---------------------|-------------|
| Número premiado     | S:015 80216 |
| Lunes, 24           | S:014 49797 |
| Domingo, 23         | S:045 18789 |
| Sábado, 22          | S:016 82483 |
| Viernes, 21         | S:002 41316 |
| Jueves, 20          | S:017 14175 |
| Miércoles, 19       | S:030 04011 |

Martes, 25 de junio Números 06-10-35-39-42-46 C-28/R-2

55.219,23 1.762,32 28,48

((j))

0

0

3.141.33

LOTERÍA NACIONAL Sábado, 22 de junio Número premiado

95758 1-7-8

Martes, 25 de junio

**EUROMILLONES** 

Números

14-16-37-45-49 05-07 Números estrella

LA PRIMITIVA

Lunes, 24 de junio

Números

06-12-22-34-36-44 C-42/R-1

Aciertos 5+C

**EL GORDO** 

Domingo, 23 de junio

Números

06-14-19-30-48

Crucigrama

RABILLO DE

010

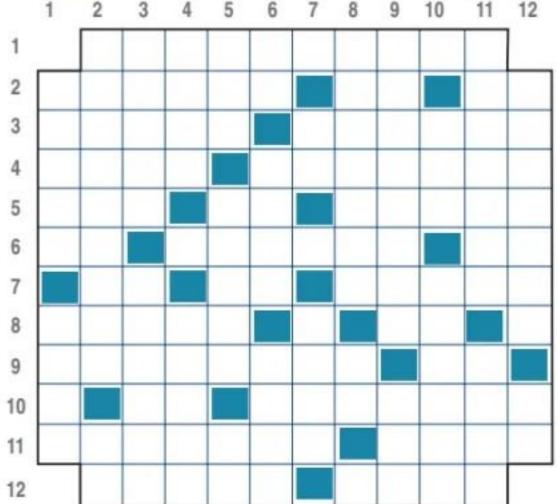

Horizontales: 1. Vendimiarán. – 2. Partidaria entusiasta de un equipo de

fútbol. La mitad de cero. Principios de acuerdo. - 3. Trate de emular lo que

hace otro. Rebaño pequeño de ganado. - 4. Niña pequeña. Coloquialmente,

se ponen para enterarse de algo. - 5. Lo último en moda. Acaban con

prisas. Al revés, hace ademán de agredir. - 6. Hacen al caso. Dormitorio.

Van en comitiva. - 7. Ni rastros de Pepe en Perú. Lo que gueda del marido

tras la fuga de Mari. Al revés, atrevido. - 8. Enajena un bien. Se ponen en lo peor. - 9. Pasáramos por el horno. Hacen descuento. - 10. Pareja de

moda. Sarcástico, mordaz. - 11. Albergará en su casa. Toca muy mal. - 12.

Difficil

8

6

Whatsapp

610203040

Juegan blancas

#### Jeroglífico

JUN POCO DE CALMA!

**Ajedrez** 

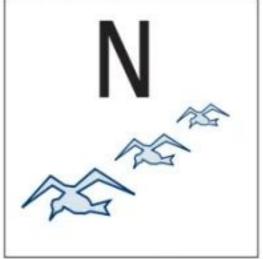

¿Qué se divisa?

#### Ocho diferencias





Verticales: 1. Delicados, selectos. ¡Empiezan las vacaciones! — 2. Glotones, comilones. Se ven con curiosidad. - 3. Líquido excrementicio. Juntemos algo. - 4. Carta de la baraja. Estupefaciente, narcótico. - 5. ¡El jefe no tiene principios! Pueblo de escaso vecindario. Sección de bebé. - 6. Entran en casa. Una cosa realmente complicada. Observa. - 7. Se ven en un momento. Habita en un lugar. - 8. Cumplía órdenes. Cierran un compromiso. - 9. Apóstata, desertor. No tiene pareja. - 10. Nombre de mujer de Canadá. Relativo al polo norte. - 11. A la vez, guardamos la ropa. Aves de juego. -12. Unimos hasta que la muerte los separe. El centro de Rota.



Utilizaba algo. Ponen fin a los desayunos.

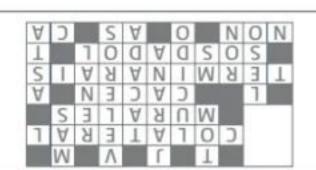



AJEDREZ: 1, 18D! NAVES. N, aves JEROGLÍFICO:

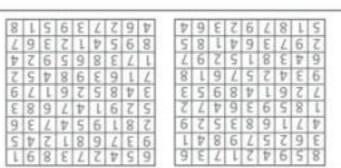





Pablo Motos conduce con acierto el formato desde hace 18 años cosechando grandes éxitos

**El espacio** que emite Antena 3, producido por 7 y Acción, y presentado por Pablo Motos cierra esta temporada como el programa más visto de la pequeña pantalla

# «El Hormiguero», **una década** consecutiva de liderazgo en Tv

Luis. R. Camero. MADRID

l Hormiguero» cierra otro curso por todo lo alto e inalcanzable en audiencias. El programa de Antena 3 capitaneado por Pablo Motos concluye el próximo lunes 1 de julio su actual temporada en la que ha vuelto a revalidar su condición de programa más visto de toda la televisión. Con esta, «El hormiguero» suma ya 10 años de liderazgo consecutivo. Un hito histórico en la franja de mayor consumo y de mayor competencia de toda la televisión, lo que demuestra la fortaleza de este formato año tras años.

Según los datos de esta temporada, el espacio de Antena 3 ha liderado en el 95% de ocasiones de este curso, una cifra absolutamente espectacular. De hecho, el programa de Pablo Motos finaliza el curso con una media de 15,6% de cuota de pantalla, lo que le lleva a lograr el cuarto mejor resultado en sus 18 años de trayectoria total, desde que arrancara en 2006. Para seguir con números de éxito, cada noche, pasan por el programa de Antena 3 una media de 4,6 millones de espectadores únicos. En este curso, «El hormiguero» ha cosechado una media de 2,1 millones de espectadores, coronándose líder absoluto de la noche y el programa más visto de la televisión. Además, Cierra temporada marcando grandes distancias con sus competidores más cercanos, superando los 7 puntos.

#### Cala en los jóvenes

A sus grandes audiencias logradas cada día, el espacio ha obtenido sensacionales cifras en algunas de sus emisiones de esta temporada como con la visita de Óscar Díaz y Moisés Laguardia, concursantes

de «Pasapalabra» (21,9% de cuota y 3 millones de espectadores); la esperadísima entrevista a Isabel Preysler (20,6% y 2,8M), Alfonso Guerra (19,5% y 2,7M), la visita de Olga Carmona (19,1% y 2,5M) o Andy y Lucas (17,7% y 2,5M). Su liderazgo se alarga en todos los targets existentes. Destaca de manera notable entre los jóvenes, donde alcanza un 17,7% de media, y en los públicos de 35 a 44 años, manteniendo un 17% de media esta temporada. Por comunidades Autónomas, en Castilla-La Mancha (21,3%), Murcia (20,4%), Aragón (19,8%), Castilla y León (18,3%), Andalucía (17,9%), Ma-

Su éxito no solo hay que medirlo en audiencias, siendo seguido por millones en sus perfiles drid (16,2%) es donde más destaca. Asimismo «El Hormiguero» revalida un año más su liderazgo en target comercial, con una media de un 16,1% de cuota esta temporada, convertido en el mejor escaparate de la televisión para las marcas.

Pero su éxito no solo hay que medirlo en audiencias, y los espectadores también demuestran su gusto por este formato con su difusión en las redes sociales. De hecho, «El hormiguero» arrasa en internet. Es uno de los programas con más seguimiento y repercusión, siendo seguido por millones de personas en sus perfiles oficiales en redes sociales y con vídeos que acumulan diariamente cientos de miles de reproducciones. Cada noche, consigue colocarse entre lo más comentado en redes y sus entrevistas son compartidas por miles de usuarios. Los datos hablan por sí solos: «El hormiguero» cuenta con más de 2,3 millones

#### El entretenimiento a lo grande, un éxito en Antena 3

▶ «El Hormiguero» es un ejemplo del entretenimiento diario por el que apuesta Antena 3. Forma parte de la gran familia de entretenimiento de la cadena y del grupo. Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por su gran éxito, como «La Voz», «Mask Singer», «Pasapalabra», «La ruleta de la suerte» o «Atrapa un millón». En Atresmedia residen los formatos más adaptados del mundo, como el recién estrenado «El 1%», y también la creación de formatos originales como «El Desafío», líder absoluto en su cuarta edición, o «Tu cara me suena».

de seguidores en Twitter. En Tik Tok, la cifra de seguidores se incrementa hasta los 3 millones. Más de 3,3 millones siguen su perfil en Facebook y roza los 2 millones de followers en Instagram. Todo ello le convierte en uno de los formatos con mayor seguimiento en internet de la historia de la televisión española. Y ya sabemos que la lista de invitados a plató tiene más interés que los convocados a los partidos de la Selección de fútbol. Yes que por el programa de Motos pasan los rostros más destacados de todos los ámbitos: música, cine, televisión, deporte, literatura, internet... Es su inconfundible sello y algo que lo convierte en un espacio de entretenimiento único, arrasando en televisión y en internet. Haciendo una recopilación, esta temporada, han cruzado la famosa puerta del programa de Antena 3 para «divertirse» grandes nombres del panorama nacional einternacional como el piloto Carlos Sainz Jr., los actores Eva Longoria, Penélope Cruz, Sofía Vergara, Belén Rueda, Carmen Maura, Daniel Brühl y Will Smith, los músicos Myke Towers, Nathy Peluso, Rels B, Pablo Alborán, Lola Índigo, Estopa, Malú, Laura Pausini, María Becerra, Ana Mena, Aitana, David Bisbal, Ana Mena, la celebrity Isabel Preysler o la periodista Sonsoles Ónega, entre muchos otros.

G. G. MADRID

n 2022, la cantante canadiense Celine Dion le confesaba al mundo que padecía una enfermedad rara y se disculpaba: «Sabéis que siempre he sido un libro abierto, pero hasta ahora no me había sentido preparada para decir nada». Así conocíamosquepadecíaelSíndrome de la Persona Rígida, que afecta al sistema nervioso y que comenzó causándole espasmos, y acabó afectándole su bien más preciado, la voz. Ahora, Dion ofrece una visión más cercana de todos los retos a los que ha tenido que enfrentarse en el documental que acaba de estrenar Prime Video, «Soy Celine Dion».

Dirigido por la cineasta nominada al Oscar Irene Taylor, este documental es una honesta y cruda mirada detrás de los escenarios de la lucha de la icónica superestrella contra una enfermedad que le ha cambiado la vida. Sirviendo de carta de amor a sus fans, este inspirador documental muestra la música que ha guiado su vida a la vez que la resiliencia del espíritu humano. «He guardado este secreto demasiado tiempo, y fue un error. No fue la decisión correcta. ¿Por qué esperé tanto? Porque toda mi vida, desde que tengo 12 años, quise verme como alguien realmente valiente», ha confesado la canadiense en la única entrevista que ha concedido por el estreno del documental

Esta exploración personal lleva a los espectadores a un viaje por el pasado y el presente de Celine Dion mientras revela su lucha con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR)ylos esfuerzos que ha hecho para continuar actuando para sus queridos y leales fans. Desde visitar su vestuario de alta costura y sus objetos personales en su gira hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca antes vista de la estrella. Una carta de amor emotiva, energética y poética a la música, «Soy Celine Dion» engloba más de un año de grabación mientras la legendaria cantante navega su camino hacia vivir una vida abierta y auténtica con su enfermedad.

#### «No estoy muerta»

Reconoce Dion que su empuje era suficiente hasta que «un día, ni siquiera podía cantar. Apenas podía moverme. Y me asusté porque mis hijos se asustaron. Porque defraudé a mis fans. ¿Por qué desaparecí? ¿Por qué cancelé giras? Oh, tal vez ella tiene covid. Oh, tal vez ella tie-



Dion en la presentación mundial del documental de la plataforma de Amazon

# «Soy **Celine Dion**», la lucha de la diva: «No estoy muerta»

Prime Video acaba de estrenar este documental en el que la cantante canadiense habla sobre su enfermedad

ne una infección sinusal. ¿Cuatro años? He estado lidiando con esto durante 17 años, ¿y voy a guardarme esto para mí porque soy valiente?». Entre clips de ella en fisioterapia, dice: «Estoy trabajando duro todos los días. Pero tengo que admitir que ha sido una lucha». Rompiendo a llorar, continúa: «Lo extraño mucho. Lagente. Los extraño. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Y no pararé». «No es difícil hacer un espectáculo», dice Dion. «Es difícil can-

#### La sincronización con la directora, Irene Taylor

Celine Dion tuvo que ver algo en Irene Taylor para que pusiera en sus manos la labor de contar una historia tan dura. «Fue un proceso de entrevistas», dice la cantante, que apunta a que «había algo, que vi en ella, que sentí en ella, en su belleza, en su ser real. Me habló de su familia. Sus dos padres son sordos, y uno de sus hijos también, que toca el piano. Y yo estaba como, los abuelos y su hijo no pueden oír la música, y él está jugando. No puedo cantar, y quiero estar en el escenario. Y sentí una correlación».

celarun espectáculo». La cantante de «It's All Coming Back to Me», de 56 años, se vio obligada a reprogramar la etapa europea de su gira mundial tras su diagnóstico. Posteriormente anunció la cancelación de toda la gira mundial en mayo de 2023. «Quiero que todos sepan que no me rendiré», escribió en Instagram en ese momento.

Tras realizar el documental, la diva sólo ha concedido una entrevista en la que se abre en canal sobre la experiencia vital que le ha supuesto la enfermedad y lo que se puede ver en la pieza. «El espectáculo debe continuar. Puedo hacerlo. Vamos a por ello. La vida pasó. Nosotros crecimos. Todos maduramos. Pasan cosas. Aun así, el espectáculo debe continuar. Todo saldrá bien. Pierdes a tu madre, Encontrarás la fuerza, Pierdes a tu padre, encontrarás la fuerza. Si pierdes a tu hermano, estarás bien. Pierdes a tu marido. Los niños aún tienen a su madre. Estarás bien. El espectáculo debe continuar», repite la cantante como un mantra.

Y no todo son malas noticias, porque como confiesa en la entrevista: «estoy en rehabilitación, física y vocalmente. Estamos montando un espectáculo. Voy a volver al escenario y cantar de nuevo. Y ya no son falsas esperan-

#### «El espectáculo debe continuar», repite la cantante canadiense como un mantra muy personal

zas. Y pensé durante mucho tiempo: No te des falsas esperanzas porque te estás matando un poco cada día. No te mereces eso. Tus hijos no se merecen eso. Así que consulta. Adelante. Inténtalo. Y ahora es como con esta rehabilitación de mi voz que me siento más fuerte». Celine quiere sobre todo que sus fans no se sientan engañados y eso también es una razón potente para hacer el documental. «Espero que lo que os llevéis de esta película y de este documental es que habéis oído mi voz, mi voz cantante. Y ahora, por primera vez, me oiréis a mí, a mi verdadero yo. No es que mi yo cantante no sea mi yo real. Pero he estado luchando. Y espero que me perdonéis por haberos ocultado esto porque tenía miedo de perderos a todos. Solo quiero que si ves este documental, no sé cómo decirlo, pero si se detiene ahí, digamos: Tú me diste todo, y yo di todo de mí»

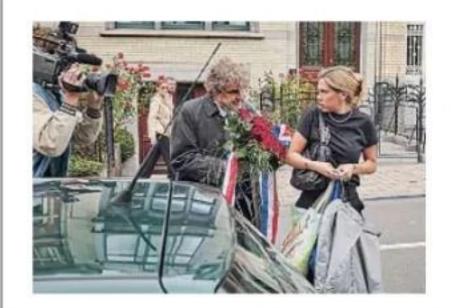

#### «MÁXIMA», ENTRE LA LEALTAD A SU PADRE Y LAS CRÍTICAS DE LA PRENSA



Antena 3 estrena hoy, después de «El Hormiguero», un nuevo capítulo de la exitosa serie

«Máxima», disponible en atresplayer. En el nuevo episodio, Máxima se traslada a Bruselas para iniciar su curso de integración bajo la dirección de Thomas Wagenaar. La apretada

agenda de Guillermo Alejandro no le permite visitarla a menudo. Máxima se siente sola y echa de menos a su familia y amigos, mientras se debate entre la lealtad a su padre y las críticas que recibe de la prensa. Su desesperación alcanza un punto álgido cuando ve una dolorosa revelación en una revista

sensacionalista. «Máxima» se estrenó líder el pasado miércoles: conquistó a más de un millón de espectadores de media, logrando un 13,3% de cuota v cerca de 2,8 millones de seguidores únicos, un resultado que le permitió superar de forma rotunda a todos sus competidores.

#### LA1

08:00 La hora de La 1. 14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca. **15:00** Telediario 1.

15:45 Informativo territorial.

16:10 El tiempo.

16:15 Salón de té La Moderna.

16:45 La Promesa. 17:40 UEFA Euro 2024. Ucrania-Bélgica.

20:00 Camino a Berlín. 20:30 Telediario 2.

20:40 UEFA Euro 2024. Georgia-Portugal. 23:00 Lazos de sangre.

00:00 Lazos de sangre: el debate.

#### LA2

14:40 Las rutas de Verónica.

15:35 Saber y ganar. 16.20 Grandes documentales.

17:40 UEFA Euro 2024. Eslovaquia-Rumanía.

19:55 ¡Cómo nos reimos! Xpress. 20:10 Diario de un nómada. Las

huellas de Gengis Khan. 20:40 UEFA Euro 2024.

República Checa-Turquía. 22:55 Megaestadios de Europa.

23:45 En portada.

00:30 Cine. «Apuntes para una película de atracos».

15.30 Cine de sobremesa. «Las aventuras de Huckleberry

17.25 Cine de tarde. «Roxanne».

**TELEMADRID** 

19:15 Madrid directo.

20:30 Telenoticias.

21:15 Deportes.

21:30 El tiempo. 21:35 Juntos.

22.50 El megahit. «Sicario».

25%

00:45 Atrápame si puedes.

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

ANTENA 3

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge

Fernández. 15:00 Antena 3 Noticias 1.

15:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original. 18:00 Y ahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto Leal.

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Invitada: Becky G, cantante, compositora y actriz.

22.45 Máxima.

02:30 The Game Show. 03:15 Jokerbet: ¡damos juego!

04:00 La tienda de Galería del Coleccionista.

#### TRECE

14:45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble. «Uno rojo, división de choque».

16.40 Sesión doble. «Frente a frente con la muerte».

18.45 Western, «Emboscada».

20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece al día.

21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel.

00:30 El Partidazo de Cope.

#### LA SEXTA

09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo.

Con Antonio García Ferreras.

14:30 La Sexta noticias 1ª

edición.

15:15 Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

17:15 Más vale tarde.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Óscar Rincón.

21:30 El intermedio. 22:30 Apatrullando.

> Marbella: Jalis de la Serna v Zazza el italiano viajan a Marbella para que los espectadores conozcan las dos caras de la ciudad andaluza, referente del lujo, la exclusividad y la ostentación, pero también el lugar en el que se mueven decenas

de bandas criminales. de 60 nacionalidades distintas, vinculadas al narcotráfico.

00:05 En tierra hostil.

#### MOVISTAR PLUS+

15:52 Cine. «El diario de Bridget Jones».

17:26 El imperio Berlusconi. 18:20 Nadal-Federer y el partido del siglo.

19:59 El consultorio de Berto. 20:30 InfoDeportePlus+.

21:09 Informe Plus+. 22:04 Cine. «Rabos: El musical».

23:32 La Resistencia. 00:54 Lina.

#### NEOX

07.00 VeraNeox Kidz.

10.30 El príncipe de Bel Air.

12.20 Los Simpson. 15.55 The Big Bang Theory

18.30 El joven sheldon 20.20 Chicago p.d.

02:20 Jokerbet: idamos juego! 03:00 The game show.

06:00 Hoteles con encanto.

#### NOVA

14:30 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 15:00 Esposa joven. 16:20 La viuda de blanco.

18:00 A que no me dejas. 19:45 Corazón guerrero.

21:30 Guerra de rosas. 00:00 La presa.

00:30 Rumbo al paraíso. 02:30 La Winaneta de Winamax.

03:10 A un paso del cielo.

#### MEGA

07:20 El Chiringuito de Jugones.

10.00 Crímenes imperfectos. 14.30 Vida bajo cero.

18.50 Cazatesoros. 21.30 ¿Quién da más?

23:45 El Chiringuito: la cuenta

00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### STAR CHANNEL

13.27 Los Simpson.

14.51 CSI: Vegas. 16:40 Cine. «Asesinato en el

Orient Express». 18.22 CSI Las Vegas.

20.12 CSI: Vegas. 22:00 Irreverent.

«La esposa pródiga». 23:09 Cine. «Vengadores: La era de Ultrón».

01.17 CSI: Vegas.

#### **CUATRO**

07:00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami! 08.25 Callejeros viajeros.

10:30 Viajeros Cuatro. 11:30 En boca de todos.

14:00 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro. 15:15 El tiempo.

15:30 Todo es mentira. 18:30 Tiempo al tiempo.

19:55 Noticias Cuatro. 20:45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

21:00 El tiempo.

21.05 First Dates 22.50 Viajeros Cuatro. «La Rioja» y «Alava».

01:50 Callejeros viajeros.

#### TELECINCO

15:00 Informativos Telecinco. 15:30 ElDesmarque Telecinco.

15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida.

17:00 TardeAR. 20:00 Reacción en cadena.

21:00 Informativos Telecinco. 21:35 El tiempo.

21:45 ElDesmarque Telecinco.

22:00 Supervivientes All Stars: Última hora.

22:50 El marqués.

00:15 La verdad de Los Galindos.

#### WARNER TV

**07.11** Friends.

11.09 The Big Bang Theory.

15:40 Cine. «Jumanji». 17:21 Cine. «Jumanji: Siguiente

nivel». 19.11 FBI.

22.00 The Rookie.

01:42 Cine, «Superman Returns: El regreso».

04:03 Cine. «El destino de Jupiter».

# **SELECCIÓN JUNIO** VIVIRAVINO

DESCUENTO

PRECIO MERCADO: 63,20€ IVA y gastos de envío incluidos (a península y Baleares) INFORMACIÓN Y PEDIDOS

vivirelvino.com

# VIVIR LOTE 6 BOTELLAS



1 BOTELLA VALDECUEVAS SAUVIGNON BLANC 2023 Valdecuevas - DO Rueda (7,50€)

Valdecuevas - DO Rueda (15,50€) 1 BOTELLA INURRIETA CUATROCIENTOS 2021

1 BOTELLA VALDECUEVAS CUVÉE 2022

Inurrieta - DO Navarra (10,50€) 1 BOTELLA INURRIETA ORCHIDEA 2023 Inurrieta - DO Navarra (8,70€)

1 BOTELLA INURRIETA MIMA'O GARNACHA 2021 Inurrieta - DO Navarra (14,00€)

#### LA FRESCURA DE RUEDA Y NAVARRA





92

92



#### miércoles, 26 de junio de 2024

a tardado cinco años, pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo que garantiza la independencia del Poder Judicial y abre camino a una reforma legal que cumpla las exigencias europeas. La separación de poderes, en lo que hace referencia a la Justicia, queda garantizada, aunque es una lástima que no se extienda al Ejecutivo, despolitizando y descolonizando la Administración, y al Legislativo, y a que el Congreso actúa como una marioneta al servicio del Gobierno socialista comunista. Las reacciones en contra son muy clarificadoras, porque ponen de manifiesto que los socios de Sánchez mienten descaradamente y que están frustrados al no conseguir el control del CGPJ. En el caso de Vox, su comportamiento es excéntrico y confirma que no se han leído ni el acuerdo ni la lista de candidatos. Los veintevocales que se proponen son personas cualificadas, independientes y prestigiosas. Me gustaría saber los fundamentos del rechazo de Abascal, porque el Gobierno no podrá designar al presidente del Consejo, sus miembros cumplen con creces los requisitos para su designación, se refuerzan las mayorías y se garantiza la independencia del órgano. No es razonable una política que se

Sin Perdón

## Un gran acuerdo para renovar el CGPJ



Francisco Marhuenda

«La reacción de comunistas e independentistas es la confirmación de que es un acuerdo muy positivo» sustenta en oponerse a todo lo que haga o diga el PP.

La despolitización del CGPJ es un mensaje muy positivo a la sociedad que permite recuperar el prestigio de este organismo. La reacción de comunistas, antisistemas e independentistas es la confirmación de que es un acuerdo muy positivo que cuenta, además, con el aval de las instituciones de la Unión Europea. Lo que se ha conseguido es una renovación inmediata con una composición equilibrada y la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Otro aspecto reseñable es acabar con las puertas giratorias en la Justicia, así como impedir que se repita el escándalo de nombrar a una diputada socialista y exministra como Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. El escándalo que estamos viviendo con Cándido Conde-Pumpido y sus polémicas sentencias en el Constitucional no se repetirá en el CGPJ. Los nombramientos en la Carrera Judicial responderán a criterios de mérito y capacidad. Con ello se impedirá que la izquierda judicial, que representan Conde-Pumpido, Segoviano, Balaguer, Montalbán y Díez, colonice el Supremo al servicio del uso alternativo del Derecho. Ha sido un gran éxito de Feijóo.



# IIQUEREMOS MORDAZAS HOMOLOGADAS!!



l ingenioso estilo de hacer política del que disfrutamos en estos tiempos nos hace vivir situaciones que se solían considerar ilegales o, como poco, alegales, pero que ahora se entienden como un ejemplo de perspicacia y sagacidad. A saber: dado que cambiar una norma es complejo y fatigoso, sorteémosla.

El nuevo episodio se producirá hoy, cuando el Parlamento de Cataluña celebre un pleno que pretende ser como una sesión de investidura, sin que nadie se presente a tal investidura. El estatuto autonómico, igual que la Constitución, establece que «si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata es elegido, el Parlamento queda disuelto automáticamente». Es decir, la norma obliga a que haya, al menos, una votación de investidura antes de que empiece la cuenta atrás de dos meses para repetir las elecciones.

Pero, ¿a quién le importa lo que diga la ley? El pleno de hoy se celebrará sin aspirante a la investidura y, aun así, el reloj empezará a funcionar. Tal engendro ha sido bautizado La situación

## Reinventar las normas



Vicente Vallés

«El pleno del Parlamento de Cataluña de hoy se celebrará sin aspirante a la investidura y, aun así, el reloj empezará a funcionar»

Teléf: 954.36.77.00.\*

como «acto equivalente», porque no hay decisión ilegal que no merezca un nombre campanudo.

Hace unos meses, Pedro Sánchez tuvo claro que no aprobaría los presupuestos de 2024 – que ya se habían prorrogado –, porque iba a ser muy difícil acordarlos con sus socios parlamentarios catalanes. Y Moncloa anunció que ni siquiera presentaría el proyecto de ley, a pesar de que la Constitución establece que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado». La norma dice que «el Gobierno deberá», no dice que podrá, ni que haga lo que le parezca bien: es una orden imperativa, que se ha incumplido con mucho garbo.

De igual modo, ya hay costumbre de redactar una ley sobre un tema concreto, pero incluir otros asuntos que nada tienen que ver con el enunciado de esa ley. O gobernar por decreto. O que ningún ministro acompañe al Rey en determinados viajes internacionales, como ha ocurrido con el de los países bálticos, cuando es preceptivo que se haga. ¿Para qué cambiar las normas, si puedes reinventarlas y no pasa nada?